#### SÁBADO 15 DE JUNIO DE 2024







DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · AÑO XXVI · 9.281 · PRECIO 2,00€ Y CON REVISTA «MÍA» 2,50€ (REVISTA OPCIONAL) · EDICIÓN MADRID

EG OS

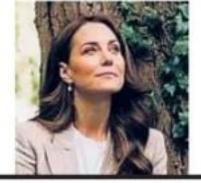

La esperanza de Kate Middleton, aunque «todavía no estoy fuera de peligro» P. 39



Felipe Froilán, viaje laboral solo de ida a Abu Dabi P.41



Cristina Pedroche: «Tengo que hablarme mejor» p.48-49

## El Gobierno bloquea 16 leyes del PP en el Congreso

La debilidad parlamentaria de Sánchez ha sumergido la actividad legislativa en una parálisis El Ejecutivo trata de ignorar al Senado, controlado por los populares, y lleva 89 plantones <sub>P.6-7</sub>



Felipe VI presidió la entrega del Premio Carlos V concedido por la Fundación Yuste al expresidente de la Comisión Europea

#### El Rey entrega el Premio Carlos V a Draghi

Los Reyes festejarán diez años de reinado en el Palacio Real acompañados por sus hijas

El próximo miércoles, la ciudad de Madrid y toda España vivirán una jornada muy especial: los actos de celebración con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey. Como ya ocurrió hace diez años cuando Felipe VI asumió el Trono, las calles de la capital vestirán sus mejores galas. Balcones, edificios, marquesinas, autobuses estarán engalanados con imágenes del Monarca para festejar tan importante efeméride, que se festejará por todo lo alto con actos institucionales y civiles que arrancarán por la mañana y culminarán bien entrada la noche. **P.12-13** 



#### Los países del G7 alertan sobre la pinza de Xi Jinping y Putin

El Papa participa por primera vez en la cumbre y Meloni consigue retirar la referencia al aborto

La cumbre del G7, que reunió desde el jueves en el sur de Italia a los líderes de las siete economías más fuertes del planeta, concluyó ayer con una advertencia contra las entidades financieras chinas que ayudan a Rusia en su guerra. P. 16-17

#### Los fiscales del «procés» plantan cara a García Ortiz por la amnistía

Se niegan a acatar su orden de aplicar la medida de gracia por la malversación P.8-9

Farage ya da el «sorpasso» a los «tories» en los sondeos de las elecciones británicas P. 18 La ministra García se lava las manos ante la falta de médicos en España P.26



Croacia, el primer desafío para España P. 51 a 53 2 OPINIÓN
Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Los puntos sobre las íes

#### «Fakevise», el nuevo tonto útil de Sánchez



Eduardo Inda

o hace ni cinco años la derecha tenía las mismas opciones de gobernar que yo de quitarle el puesto a Mbappé en el Madrid. No solo se trataba de las caras, que también, Casado y el peligrosísimo Egea tenían el mismo carisma que la columna de carga de un edificio, sino más bien una cuestión numérica. A más partidos en uno de los dos bloques ideológicos, menos posibilidades de éxito, no lo digo yo sino una ley electoral inventada por un belga, Víctor D'Hont, que premia la unión y sanciona la división. Las cosas de esos sistemas proporcionales que con demasiada frecuencia hacen ingobernables los países, en contraposición al mayoritario del Reino Unido o la doble vuelta francesa, donde el vencedor se lleva el gato enterito al agua. La prueba del nueve la tenemos en la suerte que corrió el PP en esas elecciones de abril de 2019 en las que sus 66 exiguos diputados, de largo el peor resultado de la historia, estuvieron a punto de provocar el sorpasso de Rivera. La explicación resulta perogrullesca: tres formaciones (PP, Ciudadanos y Vox) se disputaban el favor de la España de derechas. En la izquierda únicamente existían dos gallitos: PSOEy Podemos. Consecuencia: Sánchez y el facineroso de Iglesias se dieron el pico y gobernaron con la ayuda de ETA, ERC y demás gente de mal



#### Alvise Pérez, un tipejo que ha hecho del bulo un sobrecogedor modo de vida

vivir. Al *maridísimo* de Begoña no se le escapa que la ciudadanía lo odia, que no puede salir a un restaurante o un acto con público de verdad, no con figurantes, sin que le piten y le llamen de todo y por su orden. Es lo que tiene ser socio de quienes asesinaron a 856 compatriotas, hooligan de la banda terrorista Hamás y haber regalado la amnistía. La gente de bien no le perdona haber llevado a la extremísima

izquierda a un PSOE antaño impecablemente socialdemócrata ni tampoco sus tics autocráticos y sus constantes abusos de poder, menos aún la corrupción. Y el sujeto, malo pero no tonto, tiene meridianamente claro que o vuelve al 2-3 -es como el fútbol pero al revés, el del guarismo chico, gana- o estadísticamente dispone de bastantes más boletos que Feijóo para quedarse sin su juguete preferido: el Falcon. Milagritos como el 23-J se producen una vez en la vida, en aquel caso por obvios deméritos ajenos. En la izquierda, Podemos vive en el limbo por mucho que el domingo se anotasen 2 escaños y ya solo cuentan PSOE y Sumar. Y hasta ahora enfrente tenían únicamente a PPy Vox, lo cual conformaba un empate a 2. A Vox le ha salido en las europeas un excremento llamado Se Acabó la Fiesta, liderado por un faker profesional llamado Alvise Pérez, un tipejo que ha hecho del bulo un sobrecogedor modo de vida. Este mentiroso compulsivo, y no precisamente por amor al arte, ha puesto en el bando rival ese 3 que tanto anhelaba Franquito Sánchez. Moncloa paga la gasolina de este embustero calumniador. El primer grano de arena lo puso el CIS tezanero, que le otorgó un 5,7% de intención de voto, punto y pico más de lo que finalmente consiguió, le siguió el propio Sánchez, que lo mentó en la recta final de campaña en dos ocasiones y más tarde se sumaron al aquelarre Puente, Alegría, Montero, Ribera y mi paisana Elma Saiz. Ahora han entrado en escena otros publicistas, los del Grupo Prisa. Y lo que te rondaré, moren@. Vamos a tener Fakevise hasta en la sopa. Nada nuevo bajo el sol, esta táctica la popularizaron los romanos hace 2.000 años. «Divide et impera», que decían.

#### Las caras de la noticia



Francisco Javier Marcos Jefe de la UME

#### Más medios en la campaña contra los incendios forestales.

1.400 militares en ataque directo al fuego y 1.500 de apoyo logístico, además de un dron terrestre para mejorar la seguridad, integran el contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la campaña contra los incendios forestales del verano.



José Ignacio Goirigolzarri Presidente de CaixaBank

#### CaixaBank, banco más innovador de Europa occidental.

CaixaBank ha sido
reconocido como banco
más innovador de Europa
occidental por quinta
vez en los premios «The
Innovators», que otorga
«Global Finance». Se han
ensalzado las «mejoras
significativas» para
mejorar la experiencia de
sus clientes.



Mónica García Ministra de Sanidad

#### Torpedea toda solución para mejorar la atención sanitaria.

Con Mónica García el derecho fundamental a recibir una atención sanitaria digna corre riesgos. Desoye todas las demandas de las comunidades sobre la falta acuciante de profesionales. Sin pulso, se dedica a torpedear las posibles soluciones.

#### Y volvieron cantando

#### La encrucijada de ERC



Julián Cabrera

onsiguieron echar a Rajoy apoyando la operación moción de censura, pero tal vez han acabado siendo los mayores pagafantas del gobierno socialista durante casi seis años, no tanto por lo conseguido para Cataluña -que ha sido mucho-, sino por la ausencia de una real correlación entre lo negociado en el Congreso de los Diputados en favor de esta comunidad y el pago de los electores catalanes en términos de apoyos en las urnas hacia Esquerra Republicana, con una sangría que ya se dio en

los comicios municipales del pasado año y que se concretaba en las elecciones de mayo al Parlament. La transparencia del portavoz parlamentario Gabriel Rufián en sus intervenciones a la hora de poner precio a leyes del gobierno de Sánchez fue en aumento dándose la circunstancia de que sus «de entrada no» pasaron de inquietantes a un simple y previsible «de salida sí». Ahora, un partido en el que a pesar de los marcados liderazgos el siempre imprevisible espíritu asambleario marca su filosofía e histórica razón de ser, el debate casi existencial se centra en la disyuntiva entre la recuperación electoral previa travesía del desierto evitando seguir desangrándose en las urnas o el mantenimiento de según qué sillones que permiten manejar presupuesto en las instituciones catalanas. La encrucijada es clara, con lo primero se aboca a nuevas elecciones catalanas -otra cosa es como y junto a quienes las afronten- y con lo segundo se acuerda un pacto de gobierno con el PSC de Illa y los entregados comunes que no pocos ven en Esquerra como pan para hoy y solo para algunos y hambre para mañana y además para todos.

En este punto no parece que las posibilidades de seguir aferrados al poder vía tripartito sean demasiadas. Si no ha habido acuerdo con el PSC para la composición de la mesa del Parlament, cuestión importante pero técnica, difícilmente lo habrá el próximo 25 de junio de cara a un gobierno de coalición presidido por Illa ergo, complicado dar esquinazo a la repetición electoral -ya saben, el objetivo estratégico de Puigdemont- con Oriol Junqueras fuera de juego, con un perfil al frente del partido como Marta Rovira y sobre todo pendientes de una consulta a las bases que no se perfila como muy proclive a hacer honorable presidente al líder del PSC. Demasiadas líneas rojas y demasiado vértigo.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

## La concordia era en realidad el privilegio

Gobierno ha intentado convencer a los españoles de que, gracias a sus políticas de cesión a los separatistas, Cataluña, y con ello al resto de España, había cerrado una etapa funesta de la historia para arrancar un tiempo nuevo de concordia, entendimiento y convivencia. Ese eslogan ha justificado todos los atropellosalalegalidadyalahonestidad que han culminado, o eso creíamos, con la Ley de Amnistía pactada entre dos políticos para su beneficio en el episodio de corrupción más descarado que se recuerda en democracia. En realidad, Sánchez ha ligado su poder a los devaneos, las urgencias o los caprichos de Carles Puigdemonty en menor medida de ERC. Borrado los delitos, aunque veremos si se materializa o el estado de derecho corrige el desmán y el abuso de poder, ha llegado otra de las cláusulas del contrato suscrito con Junts a cambio de sus siete votos en el Congreso que dan soporte vital a la legislatura agonizante: la financiación exclusiva y selecta para Cataluña, amén del blindaje para las leyes patrocinadas por el separatismo en su propio beneficio, claro. La vicepresidenta María Jesús Montero ha puesto las cartas boca arriba para que los separatistas no enreden y ha confirmado que la «singularidad» de Cataluña merece un «trato especial» en materia de aportación económica del Estado, además de que Hacienda trabaja ya con la Generalitat para cerrar la quita de 15.000 millones de su deuda galopante. El privilegio normalizado por el sanchismo

para corresponder a Puigdemonty compañía como pago por los servicios prestados en las Cortes supone afianzary abanderar el concepto de españoles de primera y de segunda, casi de tercera, de oficializar la brecha entre comunidades ricas y pobres. Se introduce en el modelo un concepto perverso y corrosivo para cualquier comunidad de ciudadanos como es el de la recompensa y la gratificación a la incompetencia, la deslealtad y la corrupción moral y política por intereses espurios. Al separatismo le disgusta sobremanera que se le recuerde como el Principado ha sobrevivido financieramentegracias alesfuerzo del Estado que ha rescatado una hacienda quebrada sin posibilidad de acudir al mercado. Los datos son tozudos sobre la responsabilidad dolosa de las administraciones separatistas en el escenario contable de un territorio con casi 90.000 millones en números rojos, el más endeudado del país, con sus habitantes como los segundos con más pasivo del conjunto nacional. Lejos de depurar conductas tan negligentes, se las hapremiado con el reconocimiento además de que su discurso victimista respondía a una realidad. Al resto de las regiones, sean del signo que sean, les toca oponerse por todos los medios para evitar que sus ciudadanos resulten castigados contra el criterio constitucional exclusivamente para que Sánchez siga en La Moncloa. Nadahonorableyjusto se puede construir desde la desigualdadylainsolidaridad.Laconcordia, elentendimiento, la convivencia de Moncloa eran en realidad prebendas injustas para el separatismo.



#### El submarino ¿Inspección a medida?

Lo del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, está siendo muy seguido en la Agencia Tributaria, según nos cuentan funcionarios de la misma. Y es que hay apuestas sobre cómo va a proceder este organismo después de que María Jesús Montero, a través de Jesús Gascón, colocara a una serie de inspectores considerados en la propia AEAT como «afines» al PSOE.

#### Puntazos Sabotaje al Senado

El Gobierno ha sumado nada menos que 89 ausencias de ministros en siete meses de sesiones de control en el Senado, en las que Pedro Sánchez ha liderado el absentismo con una sola comparecencia. Ese volumen de desinterés se ha convertido en un patrón de conducta convertido en estrategia política de ninguneo o sabotaje a la Cámara Alta. La actitud obstruccionista de Moncloa encaja con su concepto de la soberanía nacional, que se ha arrogado, deponiendo el mandato constitucional que explicita que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Al igual que ha subvertido de facto la naturaleza bipolar del Legislativo compuesta por el Congreso y el Senado. A Sánchez y los suyos les estorba toda fiscalización que no controle, como ocurre con la mayoría popular en la Cámara Alta. Por eso la sortea sin miramientos, prueba irrefutable de su espectral respeto por los electores y el estado de derecho.

#### **Fact-checking**



#### La información

#### España es el tercer país de la UE con más población en riesgo de pobreza o exclusión social.

En España el 26,5 % de la población estuvo en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, una tasa que aumentó en comparación con 2022 y es la tercera más alta de la Unión Europea (UE), según informó este miércoles la oficina estadística comunitaria Eurostat. Los valores más altos fueron registrados en Rumanía (32 %), Bulgaria (30 %) con nuestro país inmediatamente detrás. El porcentaje más bajo se notificó en República Checa (12 %).

#### La investigación

La realidad es que los datos de la Unión Europea reflejan que hay 12,5 millones de españoles en un panorama de precariedad, o lo que es lo mismo, ese 26,5% de la población total. Según las estimaciones, con Pedro Sánchez en el gobierno hay casi 400.000 personas más que padecen esa situación crítica de necesidad. No parece un escenario por el que se deba sacar pecho. A un mandatario mínimamente sensible le ocasionaría desazón y empatía con el menesteroso.

#### El veredicto



VERDADERO. Por si nos faltaba alguna distinción, con las estadísticas actuales, España se ha convertido también por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza y exclusión. El cohete ha gripado.

#### Al portador

#### La hoja de ruta de Illa hacia el «otro procés»



Jesús Rivasés

ndreu Mas-Colell, exconseller de Economía de la Generalitat (2010-2016), justo antes del «procés», y el español que quizá ha estado más cerca del Premio Nobel de Economía, defendía tras las elecciones catalanas un Govern de Salvador Illa y el PSC, validado con votos o con abstención por ERC y/o Junts. «Es lo más lógico que debería pasar-escribía-sin emociones o malos cálculos». «Pero -añadía-nuestra historia está repleta de ellos». El pacto que reclamaba parece ahora más lejos. Junqueras lo defendería, pero estaría en minoría en ERC frente a las tesis de Marta Rovira, y Puigdemont no quiere ni oír hablar del asunto. Faltan apenas diez días para que haya -con candidato o sin él-sesión de investidura en el Parlamento catalán. Y si no hay Govern todavía quedarán por delante dos meses para que pueda haber «president» antes de la repetición electoral. Es decir, en términos políticos, falta una eternidad y puede ocurrir de todo, sin olvidar la afición de los políticos catalanes a decidir sobre el sonido de la campana. Así llegó, por ejemplo, Puigdemont a la presidencia de la Generalitat.

Mas-Colell, padre intelectual de los economistas «indepes» del famoso «Colectivo Wilson», defiende la opción de Illa porque detectó, en el programa de los socialistas catalanes, una nueva hoja de ruta hacia otro «procés», que no culmina en una independencia formal, pero sí real. Apunta -pasó inadvertido, pero lo escribió en La Vanguardia- a la condonación del 20% de la deuda autonómica, traspaso de fondos de investigación y, claro, Rodalíes, las cercanías de Barcelona. Sin embargo, va más allá v da pistas de cómo se podría conseguir una administración tributaria catalana, que es algo hacia lo que el programa de Illa dice que hay que ir. La financiación singular de la que habla la ministra María Jesús Montero, la aplaudidora desaforada de Sánchez. Mas-Colell señala el artículo 204.2 del Estatut, que no está desarrollado y en donde ve la puerta hacia, aunque no la llama así, una independencia blanda. El Estatut contempla «permitir recaudar y gestionar todos los impuestos que se generen en Cataluña» De ahí a una Agencia Tributaria catalana con todos los poderes no hay más que un paso. El resultado, sin alharacas, sería una independencia real, fiscal, por la puerta de atrás, que los más capaces y menos sentimentales ven muy factible, de la mano además ahora de los socialistas de Illa. Eso sí, sería inevitable que muchos se olvidaran «de emociones o malos cálculos, pero valdría la pena», que es lo que sugiere Mas-Colell. Está escrito.

El trípode

#### Meloni «sola ante el peligro» contra el aborto en el G-7



Jorge Fernández Díaz

l G-7 es el acrónimo del grupo que integra a los 7 países más industrializados del mundo de economías capitalistas y que se reúne anualmente en una Cumbre con sus respectivos jefes de Estado o de Gobierno en el país que con carácter rotatorio lo convoca como anfitrión. Hasta la crisis de Crimea de 2014 era el G-8, con Rusia además de los 7 actuales, pero fue expulsada por ese motivo. Esos 7 países son Alemania, Francia, Italia, EE UU, Reino Unido, Canadá y Japón, además de los presidentes de la Comisión y el Consejo europeo en representación de la UE. Discuten sobre cuestiones económicas así como de asuntos de ámbito geopolítico Este año la presidencia rotatoria la ejerce Italia con Giorgia Meloni de anfitriona, y ha sido noticia destacada la firme oposición suya a que en la declaración oficial conjunta al finalizar la cumbre se incluyera el derecho al aborto como un objetivo a alcanzar plenamente, y con financiación pública garantizada antes y después de su práctica. Macrony Scholz han tenido una derrota sin paliativos en las elecciones de este pasado domingo, mientras por su parte la PM Meloni ha

tenido un indudable triunfo en los mismos comicios europeos, lo que, frente al ocaso de estos opositores colegas europeos, ha reforzado claramente su legitimidad política para vetar la palabra aborto o el eufemismo habitual de «interrupción voluntaria del embarazo» como un derecho a promover y garantizar. Otros dirigentes del G-7 como Sunak del RU tienen convocadas elecciones donde las encuestas apuntan a una derrota sin paliativos del líder conservador yen noviembre Biden se juega su reelección frente a Donald Trump, que se opone frontalmente a considerar el aborto. como un derecho a promover, financiar y garantizar. El presidente francés Macron acaba de incluir en la Constitución de la V República el aborto como un derecho y promueve eso mismo en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, con un serio enfrentamiento político y diplomático con Meloni por esa tan sensible cuestión en el G-7. Puede decirse que Meloni se encontraba «sola ante el peligro», con la misma Ursula von der Leyen de la CDU alemana, colocada «de perfil», lo que ante su candidatura para seguir al frente de la Comisión europea es un dato no menor, cuando había anunciado su disposición a pactar con ella con esa finalidad. La declaración final de esta Cumbre asume la de Hiroshima que se pronuncia claramente a favor del aborto, pero no obsta a que Meloni ha dado la cara con una dignidad que la honra ante no pocos millones de españoles entre otros muchos.

#### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos B y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía: losé Lugo:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

#### Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, J. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martinez (Financiero). OPINIÓN 5

OPINIÓN 5

**El retrovisor** 

## 1977

Tal día como hoy de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales tras la Guerra Civil y Franco. Los resultados fueron: la UCD, liderado por Adolfo Suárez, obtuvo 166 diputados; el PSOE, liderado por un joven Felipe González, 118; el Partido Comunista de Santiago Carrillo, 19; la Alianza Popular, de Manuel Fraga y los «siete magníficos», se quedaron en 16; el Partido Socialista de Tierno Galván 6 y otros, 25. Lo más curioso de aquellas elecciones fue que la democracia cristiana y la ultraderecha no obtuvieron ni un solo diputado. Aquellas Cortes fueron las que llevaron a buen puerto la Constitución de 1978, la que todavía sigue en vigor. POR JULIO MERINO

na Isabel se toma muy en serio la justicia. Bueno, escribamos La Justicia, porque es un poder del Estado moderno y tiene entidad e identidad propias.

El otro día escuchaba no sé qué de Bertín Osborne y la firma de un reconocimiento de paternidad, o algo así, no sigue esas cosas muy de cerca, y de repente evocó aquellos ochenta en las que una decisión judicial que afectaba a la propiedad del cantante provocó que el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, soltara aquello de que la justicia era un cachondeo. Qué misteriosos mecanismos de la mente, qué juegos de azar inesperados nos procura la memoria involuntaria, cómo conecta desde algún rincón del inconsciente hechos o personas lejanas en el tiempo. Bertín Osborne sigue dando la turra (dicho sea con respeto y hasta afecto) y aunque Pedro Pacheco dejó la política hace tiempo, su diagnóstico sobre el estado de la cosa de la Justicia podría ajustarse como un guante a la realidad presente. Entonces, recuerda Ana Isabel, aquello fue un escándalo: ¡Un político perdiendo así el respeto a los jueces!...y a Pacheco le costó seis años de inhabilitación. Después volvió a ser alcalde y más tarde pasó varios años en la cárcel por delitos como el de malversación, tan presente hoy también, dicho sea de paso.

Quénaifle parece ahora aquello. Qué desdibujado lo de la malversación. La política hoy no acusa a los jueces de ser un cachondeo, aunque en ocasiones se revelen ciertas carencias de rigor, directamente les señala como manipulables golpistas prevaricadores. Desde que el Tribunal Supremo dictó sentencia contra quienes trataron de violentar la Constitución en 2017 en Cataluña, le parece a Ana Isabel que se ha ido extendiendo con la paciente constancia de las filtraciones de agua, una cierta idea de que la Justicia, quienes la ejercen, se han constituido en poder que afrenta al ejecutivo y al legislativo. No equilibra, no: que se planta ante ellos y se enfrenta. Es



## Con su permiso $Del\ cachondeo\ a\ se\~nalar$

Hoy la Justicia puede estar pagando el precio de una política que pone todo en cuestión menos lo suyo



la vieja idea de que las sentencias son buenas y la Justicia independiente siempre que no se pronuncie en mi contra. Llevada, eso sí, al éxtasis conceptual, a su máxima potencia de significado: como me perjudica, veo intención. Y esa intención que veo es la verdad (porque la única verdad es la mía). La cosa se agravó tras las elecciones de hace casi un año, cuando el socialismo de Sánchez necesitó para sobrevivir al independentismo de Puigdemont. La aplicación del

manual de supervivencia exigió preparar el camino para que las condenas quedaran sin efecto. Primero fue cambiar el relato, después arreció el ataque preventivo a los jueces y, por último, se consiguió sacar adelante una ley que no pocos juristas tildan como mínimo de impresentable. Como Ana Isabel no lo es (jurista, impresentable sí puede parecerle a alguien, pero eso es otra cuestión), no entra en ese pasillo. Pero sí tiene información porque se ocupa y preocupa

de enterarse. Y con la información, el juicio de que aquí estamos asistiendo a la creación artificial y paulatina de un perfil malvado de quienes ejercen y gestionan el Poder Judicial.

Una construcción que en los últimos tiempos, en las semanas que van transcurridas de este año 2024, ha ido modelándose con más y más precisión. Acompañada, además, de acciones de apoyo. El plante de los fiscales, que estiman improcedente (o sea, chapucero) amnistiar a Puigdemont también por el delito de malversación, pese a la orden de su jefe, es una fisura de sangre nada tranquilizadora y completamente alejada de la serenidad que debería presidir el ejercicio de cualquier poder. Serenidad que se quiebra con la última de esa Fiscalía del Estado, cuyo titular, el nada independiente García Ortiz, fue quien ordenó personalmente a sus subordinados (según declaró una de ellas) que cometieran el delito de revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Claro que serenidad es, exactamente, lo que en estos tiempos menos destila otro poder del Estado, el ejecutivo, con un presidente que amenaza con irse y regresa de entre los muertos supuestamente reforzado, o la conversión de su esposa en objeto de culto para contrarrestar sus problemas con las investigaciones judiciales que le afectan.

El relato de la maldad intrínseca, fachona y manipuladora de los jueces y fiscales (siempre que no sean de los afectos al poder) va a seguir calando en emisión lenta y constante desde las cercanías del actual poder político, al mismo tiempo que cara al público se insiste en la independencia del Poder Judicial. Eso sí, achacándole a la oposición el no querer renovar por interés político los órganos de gobierno de ese poder.

Anda en solfa la Justicia, observa con preocupación Ana Isabel. Que no será el más moderno y eficaz de los estamentos que de la cosa pública y privada se ocupan, pero tampoco un nido de serpientes conservadoras que a toda costa quieren desalojar a la izquierda del poder.

Se le antoja, pero quizá se equivoque, que a medida que los contrapesos de poder vayan cercando o limitando a quien o quienes aspiran a mantenerlo a toda costa, irá creciendo la espuma del descrédito.

Si hace cuarenta años un político pagó por poner en cuestión a la Justicia, hoy la Justicia puede estar pagando el precio de una política que pone todo en cuestión menos lo suyo. Javier Gallego. MADRID

edro Sánchez ha hecho una maniobra inédita en las 15 legislaturas desde que entró en vigor la Constitución de 1978: ha formado Gobierno pese a haber perdido las elecciones generales y aunque el PP tiene la mayoría absoluta en el Senado. Y eso se está traduciendo en una debilidad parlamentaria que ya no esconden los datos ni tampoco el murmullo que hay entre los socios del Gobierno. El Ejecutivo nació hace siete meses, pero Sánchez tiene problemas tanto en el Senado, por la mayoría del PP, como en el Congreso por la falta de sólidos apoyos: en la Cámara Alta, está dando muestras de desprecio ya que tan solo ha acudido una veza sesiones de control, mientras que sus ministros han registrado 89 ausencias; en el Congreso, da muestras de debilidad por la parálisis legislativa ya que no tiene fuerza para tramitar leyes, pero sí capacidad para bloquear la aprobación de 16 iniciativas del PP. De hecho, las cifras son elocuentes: el Gobierno y el PSOE han tramitado menos leyes (12) que el PP (16).

La mayoría absoluta del PP en el Senado se ha convertido en una incomodidad para Sánchezya que los populares están usando la Cámara tanto para hacer oposición como para tomar la iniciativa legislativa. Los de Alberto Núñez Feijóo han creado una Comisión de Investigación del «caso Koldo» que también abarca el «caso Begoña Gómez» y, además, han dado trámite a doce iniciativas legislativas, la mayoría de ellas con la colaboración de socios del Gobierno. La última proposición de ley se votó el pasado miércoles y recoge exenciones fiscales para las ayudas que reciben los afectados por la talidomida. La colaboración de los socios del Gobierno invita a pensar que una gran mayoría de esas leyes pueden acabar aprobándose en el Congreso.

Para contrarrestar esa fuerza del PP en el Senado, Sánchez ha optado por el desprecio: tan solo ha acudido una vez a las sesiones de control y fue el 12 de marzo, por lo que ya van más de tres meses durante un mismo periodo de sesio-

> Francina Armengol, ayer, en la jornada de puertas abiertas del Congreso

## El Gobierno lleva 89 plantones al Senado y bloquea 16 leyes del PP en el Congreso

La debilidad de Sánchez ha sumergido la actividad legislativa en una parálisis mientras el Ejecutivo trata de ignorar a la Cámara Alta, controlada por los populares

nes, un plazo que ningún predecesor había superado (ni Mariano Rajoy ni José Luis Rodríguez Zapatero, que fue quien dio inicio a la costumbre de acudir una vez al mes a la Cámara Alta). Sánchez esquiva el Senado, igual que sus ministros, que han registrado ya 89 ausencias en 14 Plenos que se han celebrado en el Senado en esta legislatura.

Pero no solo los desplantes reflejan el desprecio que tiene por el Senado por la mayoría absoluta del PP, sino también el bloqueo a las 12 leyes de los populares que proceden de la Cámara Alta. En el Congreso, el PP ha conseguido ya dar trámite a cuatro proposiciones de ley gracias a que han superado el primer filtro parlamentario de la toma en conside-



ración. No obstante, todas ellas (las 16), están varadas en la Mesa del Congreso, que está formada por nueve miembros, de los cuales cinco son de PSOE y Sumar. Por tanto, los partidos del Gobierno tienen mayoría en el órgano clave de la Cámara Baja y pueden bloquear el recorrido parlamentario de las 16 leyes del PP, que se encuentran todas en la fase de enmiendas, sin poder dar el paso a la fase de Ponencia.

No obstante, todas las leyes del PP, al ser proposiciones, han tenido que superar una votación plenaria ya (toma en consideración)
y eso permite ver si la iniciativa
puede acabar siendo aprobada o
no. Y, como la gran mayoría de leyes han superado la toma en consideración con la colaboración de

El PP tiene más leyes en trámite que el Gobierno y el PSOE juntos en lo que va de legislatura

El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, pueden frenar las leyes populares socios del Gobierno, todo hace indicar que sí podrían acabar publicadas en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor.

Esta semana, los populares han dado inicio al trámite de la ley de la talidomida en el Senado y la ley para acabar con los multirreincidentes en el Congreso. En total, ya van 16, mientras que el Gobierno ha registrado 23 en el Congreso y tan solo ha aprobado una. Del resto, hay solo nueve en tramitación (es decir, están en fase de Ponencia, aunque realmente solo ha habido dos que hayan pasado a la fase de Dictamen, paso previo a la votación en Pleno). Es decir, todas las iniciativas del Gobierno están muy rezagadas. El PSOE ha registrado cinco proposiciones de leyy ha aprobado solo la amnistía y está

tramitando una sobre ELA.

Mientras el PP consigue ganar votaciones, el Gobierno y el PSOE han sufrido ya varios traspiés en esta legislatura: han perdido un decreto en enero; el proyecto de ley de suelo (al final se retiró antes de la votación); y, la proposición de ley contra el proxenetismo (rechazó rotundo del Congreso). Para «maquillar» esa debilidad, los socialistas han optado, en ocasiones, porvotar a favor de las leyes del PP para evitar que la victoria de los populares quede señalada como una derrota del PSOE; o, por presentar proposiciones de ley calcadas a las del PP para que las iniciativas de los populares queden aparcadas en un cajón, como va a ocurrir en el próximo Pleno, donde los socialistas llevan una ley para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, algo que ya estaban tramitando los de Feijóo.

En todo caso, la fortaleza del PP no solo se ha visibilizado con las proposiciones de ley, sino también con otro tipo de iniciativas, como las proposiciones no de ley, que no son vinculantes pero sí lanzan un mensaje al Gobierno sobre las decisiones que debe tomar. En este sentido, ha ganado ya en torno a 80 votaciones de ese estilo, que «mandatan» al Gobierno a tomar medidas en materia económica o internacional (deflactación del IRPF, reducción del IVA a carnes y pescados, recuperar la posición «histórica» de neutralidad respecto al Sáhara...).



## Page critica el trato «especial» a Cataluña en financiación

«Solo faltaría que encima toda la fiesta separatista la terminemos pagando entre todos», avisa

Sergio Perea. TOLEDO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticó ayer las propuestas para dotar a Cataluña de un «tratamiento especial» en materia de financiación autonómica por parte del Gobierno de España señalando que «solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos».

De esta forma, el socialista García-Page quiso responder las afirmaciones realizadas el pasado jueves por su compañera de partido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde aseguraba que Cataluña debe tener «un tratamiento especial» en el debate financiero.

Así lo manifestó el presidente autonómico de Castilla-La Mancha durante el acto de celebración del 40 aniversario de la inauguración del servicio de hemodiálisis del Hospital Universitario de Guadalajara donde además denunció que «singulares somos todos», refiriéndose a la «singularidad de Cataluña» en cuanta a financiación autonómica.

«No tiene nada que ver Madrid, que es una sola provincia con 7 millones de habitantes, con esta comunidad que somos cinco provincias, con 2.100.000, en donde para atender la sanidad primaria en Cuenca yo necesito como presidente 50 centros, siendo la misma población toda la provincia que Fuenlabrada, que lo hace con cinco», señaló durante su intervención García-Page, y explicando gráficamente por qué las carac-

terísticas de cada autonomía obliga a la «singularidad» de cada una de ellas para que todos los ciudadanos puedan recibirlos mismos servicios en igualdad de condicio-

nes, sin centrarse solo en Cataluña. El presidente de Castilla-La Mancha criticó que «la gran diferencia que hay, y no es una singularidad, es una ofensa, es que aquí no gastamos ni un solo euro en tener embajadas en el extranjero». «Es una propaganda para romper España», destacó.

«Bastante duro es tener que pactar o tragar con la ultraderecha catalana», declarando que le ofende «cómo en este país se hace pasar a la extrema derecha catalana, es decir, a Puigdemont» como progresista, rechazando la concesión de un tratamiento especial en materia financiera.

«De ninguna manera, no lo vamos a consentir», afirmó García-Page. «Sería un precio demasiado caro por mantener un puesto», sentenció.

El debate sobre la financiación autonómica se abre paso ya teniendo en cuenta que el Gobierno necesita ir seduciendo a los partidos independentistas para lograr los apoyos suficientes paralos Presupuestos de 2025. Tanto Junts

Lamenta el gasto

en «embajadas»

para el «procés»

de los

separatistas

aspiran a recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña y pagar por los servicios que solo prestado el Estado y esa fórmula no están dispues-

tos a aceptarlas el resto de autonomías ni los líderes territoriales del Partido Socialista.

De hecho, además de Page, también se han pronunciado ya en contra importantes figuras, como Juan Espadas, el líder socialista andaluz, en el sentido de cuestionar esa fórmula que le parece ambigua porque es muy difícil hacer estimaciones económicas sobre qué servicios presta el Estado en Cataluña.

## Los fiscales del «procés» plantan cara a García Ortiz por la amnistía

Se niegan a acatar su orden de aplicar la medida de gracia a la malversación de Junqueras y Puigdemont y fuerzan la intervención de la Junta de Fiscales

Ricardo Coarasa. MADRID

ltiray afloja por la amnistía en el seno de la Fiscalía alcanzó ayer su punto álgido. Desde que los fiscales del «procés» explicitaron en un informe su rechazo a que la medida extienda el paraguas de impunidad a la malversación del desafío soberanista en Cataluña, el choque de trenes con el fiscal general era inevitable. Solo faltaba constatar la negativa de los fiscales del Tribunal Supremo a cargo de la causa a acatar la orden de Álvaro García Ortiz. Y así ha sucedido. Ahora, será la Junta de Fiscales de Sala - 38 miembros de la carrera que ostentan la máxima categoría en el Ministerio Público-los que el próximo martes se posicionen al respecto. Pero la última palabra la tendrá el fiscal

general, cuya orden de aplicar la amnistía a todos los condenados y procesados de la causadel «procés» consideran «improcedente» los cuatro fiscales inicialmente encar-

gados de informar al respecto la próxima semana a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y al juez Pablo Llarena. Para los fiscales Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado; Fidel Cadena; y Jaime Moreno lo que les pide el fiscal general es una especie de barra libre, una «aplicación incondicional» de la medida de gracia a ante la que no están dispuestos a ceder.

Según un escrito remitido al fiscal general por Javier Zaragoza en representación de sus compañeros -al que ha tenido acceso LA RA-ZÓN-, los fiscales del Supremo instan a García Ortiz a convocar a la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera, para que se pronuncie sobre la aplicación o no de la normativa al delito de malversación del «procés», que entienden no se debe producir, lo que mantendría a Oriol Junqueras inhabilitado hasta 2031 y vigente la orden nacional de detención de Carles Puigdemont, que si regresa afrontaría por tanto en el horizonte un juicio en el Tribunal Supremo.

Tras recibir este escrito, García Ortiz ha movido ya ficha convocando para el próximo martes a las 
9:30 de la mañana a los 38 fiscales 
de Sala que componen la Junta, 
que fijarán su posición antes de 
que la Fiscalía informe al respecto 
en el Tribunal Supremo sobre la 
aplicación de la Ley de Amnistía a 
la causa del «procés».

En ese documento, los fiscales del alto tribunal sostienen que los argumentos expuestos por el fiscal general para defender que la amnistía ampare también el delito de malversación «no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos

Se rebelan contra

la aplicación

«incondicional» de

la ley, una orden

«improcedente»

plasmados en nuestros informes», por lo que lo consideran «manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida».

Una orden que, según su criterio, les insta a la «aplicación incondicional» de la ley, una instrucción que ven «improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios elementales de la lógica jurídica y de la legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de las normas».

Por último, en el escrito se recuerda al máximo representante del Ministerio Público que si insiste en mantener su postura, deberá dictar «un decreto motivado» que avoque la causa a su persona o a «quien designe a tales efectos», tal y como estipula el artículo 25 del estatuto del Ministerio Fiscal, a fin de que sean ellos quienes informen a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y al juez Llarena.

El objeto de la discrepancia es el precepto de la Ley de Amnistía Claves

PEl fiscal general ordenó a los fiscales del «procés» que informen a favor de la aplicación de la Ley de Amnistía a todos los condenados y procesados por el «procés».

- Los cuatro fiscales encargados del caso se niegan, porque defienden que la norma no se puede aplicar a la malversación del «procés», lo que mantendría a Junqueras inhabilitado y vigente la orden de detención de Puigdemont.
- Tras la negativa de los fiscales del Supremo a acatar su orden, García Ortiz ha convocado el martes a la Junta de Fiscales para que se pronuncie.
- Del fiscal general ya convocó a la cúpula del Ministerio Público para que opinara sobre la admisión de la querella del novio de Ayuso contra dos fiscales, a la que la Junta se opuso con una fuerte división interna.

que excluye de su aplicación los delitos de malversación en los que se haya producido un enriquecimiento ilícito. Según los fiscales del Supremo, este supuesto es equiparable con la apropiación de fondos en beneficio propio, destinándolos a fines ajenos a los legalmente establecidos, como sucedió con el desvío de dinero público para financiar el proyecto soberanista. Con este criterio, esa malversación agravada quedaría fue-

ra de la medida de gracia según establece la propia normativa.

Para los fiscales del «procés», la malversación supuso «un beneficio patrimonial» para todos los condenados y procesados, puesto que destinaron los fondos «a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial, pues decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles».

Yen respaldo de sus argumentos esgrimen las resoluciones del Tribunal Supremo del pasado enero (adaptando las condenas tras la derogación del delito de sedición) en las que afirmaba que «es perfectamente compatible la desviación de fondos de su destino con la apropiación de fondos no restituidos con ánimo de lucro».

Sin embargo, García Ortiz considera que los fiscales del Supremo confunden en su informe el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal» que la Ley de Amnistía considera no amnistiables». Para García Ortiz, «el perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial».

Además, discrepan sobre si ese desvío de fondos afectó o no a los intereses financieros de la Unión Europea, otra de las causas de exclusión de la amnistía. Para los fiscales del «procés», eso es precisamente lo que sucedió, puesto que «la malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista» dentro de un Estado de la UE, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresosyfondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión».





El fiscal general, Álvaro García Ortiz, discrepa del criterio sobre la amnistía de los fiscales del «procés»

# La jueza de «Tsunami» suspende la citación de Puigdemont

Frena el proceso para que declare de forma telemática a la espera de decidir sobre la amnistía

R. Coarasa. MADRID

Ni estaba ni se le esperaba, pues la comparecencia prevista era voluntaria y por videoconferencia. Pero con la decisión judicial sobre la amnistía pendiente, la magistrada del Tribunal Supremo (TS) Susana Polo, instructora del «caso Tsunami Democràtic» respecto a Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, fugado a Suiza, suspendió ayer temporalmente los

mecanismos de cooperación judicial que puso en marcha el pasado abril para citar a declarar a ambos investigados por terrorismo por su supuesta responsabilidad en la plataforma que impulsó las acciones de protesta contra la sentenciadel «procés» en el año 2019.

En una provi-

dencia, la instructora del procedimiento deja sin efecto tanto la Orden de Investigación Europea como la solicitud de asistencia judicial remitida a Suiza para citar en la causa al expresident y al diputado de ERC, quien ya ha remitido un escrito al Supremo solicitando el archivo de la investigación. Polo adopta esta decisión una vez abierto el procedimiento para decidir si procede la aplicación de la Ley de Amnistía a este procedimiento, pues está a la espera de que las partes se pronuncien, para lo que el pasado martes -día de entrada en vigor de la normativa- les dio un plazo de diez días.

Sin embargo, mantiene la notificación a Puigdemont de las resoluciones acordadas en el seno del procedimiento, pese a que hasta ahora el líder de Junts ni siquiera se ha personado en la causa.

La magistrada del Tribunal Supremo tenía intención de tomar declaración a Puigdemont por videoconferencia, por lo que citó al líder de Junts y a Wagensberg la próxima semana de forma voluntaria, pues al estar ambos aforados de no ser así debería solicitar el suplicatorio al Parlamento de Cataluña y al Parlamento Europeo (una vez el expresidente de la Generalitat tome posesión de su cargo como diputado en el Parlament, esa solicitud para interrogarle debería cursarse a la Cámara catalana).

En la resolución en la que decidió por unanimidad investigar por terrorismo a Puigdemont, la Sala Penal del Supremo



Carles Puigdemont, líder de Junts

atribuía al político independentista el «liderazgo absoluto» de Tsunami Democràtic, cuyo objetivo era «combatir» la sentencia del «procés» e intentar trasladar a la opinión pública internacional «la injusticia palmaria de la resolución» impulsando «actos violentos para evitar su cumplimiento».

Las acusaciones que ejercen dos policías heridos en la «huelga general» convocada en Cataluña el 18 de octubre de 2019 y
Sociedad Civil Catalana (SCC) se opusieron a que Puigdemont declarase por videoconferencia al entender que una declaración telemática no garantiza las condiciones de seguridad legalmente establecidas.

@CUCAGAMARRA



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ayer, en la jornada de puertas abiertas del Congreso

# El PP exige la dimisión del fiscal general: «Está acorralado»

Denuncia su actuación con el novio de Ayuso y su «ordeno y mando» con la amnistía

Javier Gallego. MADRID

1 PP ya utilizó su mayoría absoluta en el Senado para reprobar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ahora continúan sus críticas, con la insistente petición de su dimisión. Es la línea que volvió a seguir ayer la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quien exigió, una vez más, que se aparte de la dirección del Ministerio Público tras una semana en la que ha estado rodeado de polémicas por lo que se ha conocido de sus maniobras contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por las discrepancias con los fiscales del «procés» del Tribunal Supremo con la aplicación de la Ley de Amnistía. «Ya no hay más recorrido,

está absolutamente acorralado. Pero ya acorralado incluso por la propia Justicia», señaló Gamarra en el Congreso.

En este sentido, la dirigente popular hizo referencia a la declaración en calidad de testigo de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, a la que supuestamente García Ortiz ordenó revelar las negociaciones entre la pareja de Isabel Díaz Ayusoy la Fiscalía para llegar a un pacto sobre temas fiscales. Pero también aprovechó para hacer referencia al «ordeno y mando» que quiere ejercer con la amnistía, pese a que los fiscales del «procés» del Tribunal Supremo se niegan a aplicar la medida de gracia en lo que concierne al delito de malversación.

«La única salida que tiene es la dimisión inmediata, porque ya no cabe mayor desprestigio que los que estamos viviendo», declaró tajante Gamarra, añadiendo que «la degeneración institucional del sanchismo está hoy más que nunca representada en la degeneración a la que se está llevando a la Fiscalía General del Estado». A su entender, no se puede permitir

que García Ortiz «permanezca ni un minuto más» en su cargo, máxime cuando ya «ha recibido condenas del propio Tribunal Supremo por desviación de poder». «Por tan-

to, la única salida es su dimisión», enfatizó.

Gamarra quiso recordar al respecto las «contundentes declaraciones» de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, reconociendo que había «sido obligada por parte del fiscal general del Estado a desvelar datos confidenciales de un ciudadano», dijo en referencia a la pareja de Díaz Ayuso.

Asimismo, también se refirió a «cómo sigue con el ordeno y mando» a «los fiscales del Supremo,

«No se puede

situar por encima

de la ley, tiene

que defender su

cumplimiento»

dejándoles claro qué es lo que tienen que hacer y decir» en relación con la amnistía: «Pero el ordeno y mando del fiscal general del Estado va mucho más allá de su autori-

dad jerárquica, es que estamos hablando del ordeno y mando en contra de la propia ley. Y el fiscal general del Estado no se puede situar por encima de la ley, sino que tiene que defender el cumplimiento de la misma», remarcó.

Al mismo tiempo, lamentó que

«Es un ministro más del Gobierno de Sánchez»

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, también se sumó ayer a la petición de dimisión de Álvaro García Ortiz por comportarse como «un ministro más del Gobierno autoritario de Pedro Sánchez». Así lo reclamó en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde denunció que «está desprestigiando al órgano que encabeza» y, al mismo tiempo, calificó de «vergüenza» que desde La Moncloa se le «esté utilizando para lo que quiere, para no tener ningún límite en su ejercicio del poder». Además, le acusó de dar órdenes «ilegales» para revelar datos privados de un particular.

la «independencia, la imparcialidad y la neutralidad» que tiene que estar «fuera de toda duda» en este órgano «hoy no existan en España». «La independencia, la neutralidad, la imparcialidad de la Fiscalía no puede estar en entredicho y lo está», dijo para criticar que «cada día es una gota más que colma el vaso».

«Si todavía le queda algo de decoro», solo le queda la «dimisión», dando por hecho que el Gobierno no le cesará.

Lo cierto es que el Senado, con la mayoría absoluta del PP, ya reprobó a García Ortiz porque, según sostienen los populares, acumula ya muchos episodios polémicos. En este sentido, cabe recordar que el fiscal general asumió el cargo sin el aval del CGPJ, quien emitió un informe que calificaba su nombramiento como «no idóneo».

Después de eso, han llegado resoluciones del Tribunal Supremo que han supuesto un revés para él: el Alto Tribunal sentenció en noviembre que García Ortiz había cometido «desviación de poder» para ascender a Dolores Delgado. Y le condenó más recientemente por ocultar al fiscal Stampa información de una investigación abierta contra él.

C. S. Macias, MADRID

ueve de los 45 policías nacionales acusados de delitos de lesiones por las cargas del 1-0 y pendientes de juicio han registrado una petición para que se les aplique también a ellos la Ley de Amnistía, en vigor desde el pasado martes. Desde el inicio de la tramitación de la norma, el sindicato Jupol se manifestó en contra al ser una ley a medida y al dictado de los políticos implicados en el «procés»: «No queríamos que se equiparara a los policías con los causantes del golpe de Estado», dice Ibon Domínguez, portavoz del sindicato. «Nos hemos opuesto radicalmente porque es un atropello al Estado de derecho y a la igualdad de poderes».

Ahora, tras haber sido aprobada, desde Jupol aseguran que respetan que haya nueve compañeros que van a ser juzgados que quieran terminar con el «calvario judicial» y la incertidumbre que llevan pasando siete años. «Es respetable».

Sin embargo, tienen serias dudas

## Los policías avisan tras la amnistía: «Podemos ser la cabeza de turco»

No deberíamos solicitar estar incluidos en la Ley porque no cometimos nada ilegal», apuntan tras la petición de nueve agentes

de que se puedan acoger a la Ley de Amnistía, ya que el artículo 2 de la norma, en su apartado b, hace referencia alos «tratos degradantes e inhumanos». Recuerdan que «los compañeros siempre son denunciados por presuntas torturas o delitos contra la integridad moral», un cajón de sastre en el que creen que intentarán equiparar lo ocurrido, precisamente con la fórmula del «trato degradante». De hecho,

el delito que se les imputa, al menos a los 9 policías que habrían solicitado que se les aplique la Ley de Amnistía, estaría relacionado con este punto de «delitos contra la integridad moral».

Eso sí, aún hay que esperar a que la norma sea aplicada por los jueces o no. «Esperamos que lo que se aplique sea el sentido común», apunta Domínguez.

Hugo, agente de la Unidad de

Intervención Policial (UIP), estuvo desplegado en Cataluña el 1-O y también en los disturbios de Cataluña en 2019 -«caso Tsunami»-, cuando resultaron heridos de gravedad varios compañeros, aunque él no está entre los 45 encausados. Advierte de que «nosotros fuimos allí en defensa de la legalidad y del orden constitucional, y lo que nos encontramos el 1-O han intentado decir que eran resistencias pasivas, pero no. Eran bastante violentos. Fue un juez el que ordenó que ese referéndum no se debía efectuar y teníamos el mandato para evitar el referéndum». Además, recuerda que aquel día, en los colegios, «se dedicaban a llevar las matrículas -el número de identificación que portan los policías- y con ello, denunciarnos. Había partes de lesiones más que inventados. No eran acordes y hubo un juzgado que aceptó muchísimos».

El bufete que lleva la defensa de los agentes que quieren ver terminado el proceso cuanto antes coincide con este miembro de la UIP en que se actuó con «proporcionalidad y la mesura necesaria», de acuerdo a una «compleja situación» y con los «escasos medios de que fueron dotados», para evitar «la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación».

Este agente incide también en que lo vivido en los disturbios de 2019 -la protesta de Tsunami-, en los que más de 200 policías resultaron heridos y tres agentes tuvieron que ser jubilados por los daños sufridos, «se vivió una violencia desmedida que se terminó el día que pensaron que había muerto un policía». «A algunos compañeros les partieron el brazo, nos lanzaban piedras...». Y, además, «esos días no hubo detenidos» a pesar de lo ocurrido, unos hechos que llevarían el sello de los CDR que sí que serán amnistiados.

«Tengo amigos que están pendiente de juicio por el 1-O». Sin embargo, cree que «no deberíamos solicitar estar incluidos en la amnistía porque no cometimos nada ilegal, porque fuimos a cumplir una sentencia y restablecer el orden, no fuimos a pasar la semana en un barco». Asegura que la amnistía es «una falta de respeto», aunque entiende «que haya compañeros que se hayan acogido a esto. Van para siete años y no saben cómo puede terminar». ¿Por qué? «Viendo las cosas que seven, concediendo una amnistía que no tiene sentido, entiendo que, aunque no haya por dónde coger las acusaciones contra mis compañeros, termine dándose la vuelta y encontrando cómo cogerlo. Podemos ahora ser el cabeza de turco de esto, por ello, aunque no sea justo, entiendo que quieren quitarse de en medio». «Es una pesadilla porque les dicen que han hecho lo que no hicieron y todas las semanas se habla de los 45 que están en proceso».

Como policía, Hugo asegura que confía en la Justicia, pero «la desconfianza está ahí tras ver todo lo que ha pasado con la amnistía y tras ver cómo está. Ya hemos llegado a ese punto de su publicación en el BOE cuando parecía imposible». Sin embargo, de quien no espera nada es del Ministerio del Interior. «Estamos hablando de un ministro -Fernando Grande-Marlaska-que fue a ver a tres compañeros que estaban muy graves en el hospital y después han hecho esto. No confiamos en que Interior vaya a velar porningún policía. Han pasado por el aro como han pasado».



Varios policías impiden el paso a un colegio de Barcelona el 1-0 de 2017



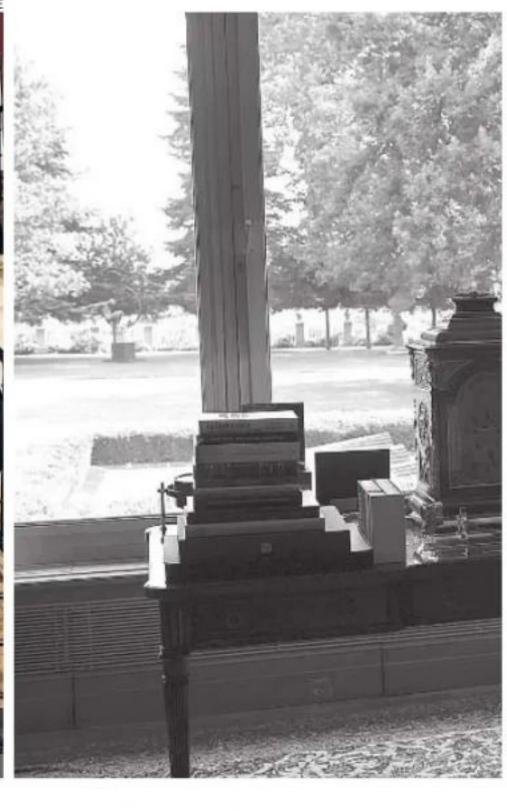

El Rey preside la entrega del premio Carlos V en la localidad cacereña de Yuste

## Los Reyes festejarán diez años de reinado en el Palacio Real

Estarán acompañados durante la jornada por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

Susana Campo. MADRID

l próximo miércoles, la ciudad de Madrid y toda España vivirán una jornada muy especial: los actos de celebración con motivo del décimo aniversario de la proclamación del Rey. Como ya ocurrió hace diez años cuando Felipe VI asumió el Trono, las calles de la capital vestirán sus mejores galas. Balcones, edificios, marquesinas, autobuses estarán engalanados con imágenes del Monarca para festejar tan importante efeméride, que se celebrará por todo lo

alto con actos institucionales y civiles que arrancarán por la mañana y culminarán bien entrada la noche. Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por sus hijas, Doña Leonor y Doña Sofía participarán en varios actos en el Palacio Real, entre ellos la entrega de una condecoración a 19 ciudadanos anónimos de toda España considerados ejemplos para la sociedad, un almuerzo con los poderes del Estado, un concierto ante la plaza de Oriente y una actividad de video mapping.

La frenética jornada arrancará por la mañana, a las 11:20, con un desfile de tropas por la calle Mayor de unidades de los tres Ejércitos y la Guardia Civil que relevarán a la Guardia Real formada en el Patio de la Armería. Los Reyes y sus hijas presenciarán el relevo desde el balcón del palacio que da a la Armería, situada enfrente de la catedral de la Almudena, en una imagen inédita hasta ahora.

Una hora después, en el Salón de Columnas, tendrá lugar la im-

posición de la Orden del Mérito Civil a personas de distintas edades y profesiones que representan la realidad del día a día en nuestro país, procedentes de cada comunidad autónoma, además de Ceuta y Melilla. Será la cuarta vez que Felipe VI condecore a ciudadanos anónimos después de que lo hiciera en 2015, en el primer aniversario de su proclamación; en 2019, al cumplirse cinco años; y en 2021 como reconocimiento a quienes trabajaron en primera línea contra la pandemia de coronavirus.

Además de los condecorados y de sus acompañantes, asistirán el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, los poderes del Estado y quienes han presidido órganos constitucionales desde 2014, según fuentes de la Casa Real.

En este acto, Felipe VI pronunciará un discurso, el único previsto en la jornada. Se espera que el Jefe del Estado en su intervención haga una glosa de los valores que representan los condecorados. No obstante, no se descarta que

el Monarca diga unas breves palabras en el brindis del almuerzo que habrá a continuación en el Comedor de Gala con los mismos invitados, además de sus parejas. Por lo tanto, entre los asistentes al banquete estarán Mariano Rajoy o Jesús Posadas, presidente del Congreso de los Diputados hace diez años o Ana Pastor, entre otros. Quienes no estarán presentes son los presidentes autonómicos ya que su lugar lo ocuparán los ciudadanos civiles que se sentarán intercalados con las autoridades. En total, serán alrededor de cien invitados. Tampoco estarán presentes ni el Rey Juan Carlos ni la Reina Sofía, como ya ocu-

Cambio de Guardia, condecoraciones, un concierto de Ara Malikian, entre los actos previstos rrió en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor el pasado 31 de octubre.

Los festejos continuarán por la tarde. Alrededor de las 20:10, las hijas de los Reyes se convertirán en las protagonistas. La Heredera, la Princesa Leonor y su hermana, la Infanta Sofía harán un recorrido por la Galería de las Colecciones Reales junto a un grupo de 40 jóvenes de entre 17 y 20 años que en su día ganaron el concurso «¿Qué es un rey para ti?». Será, por lo tanto, un acto en el que las hijas de los Reyes interactúen con personas de su misma edad y acerquen la Institución. Durante el recorrido estarán acompañados por la escritora María Dueñas, que ejercerá de guía. Por la noche, la banda de la Guardia Real protagonizará un concierto en la plaza de Oriente, abierto al público, que rematará el violinista de origen libanés Ara Malikian desde uno de los balcones del palacio. Al filo de las 23:00 horas se pondrá el broche final al festejo con una proyección de imágenes sobre la fachada del palacio, de cuatro minutos de duración y con el décimo aniversario del reinado como hilo conductor.

Está previsto que los actos conmemorativos se prolonguen durante todo el año con actividades en diferentes partes del país.

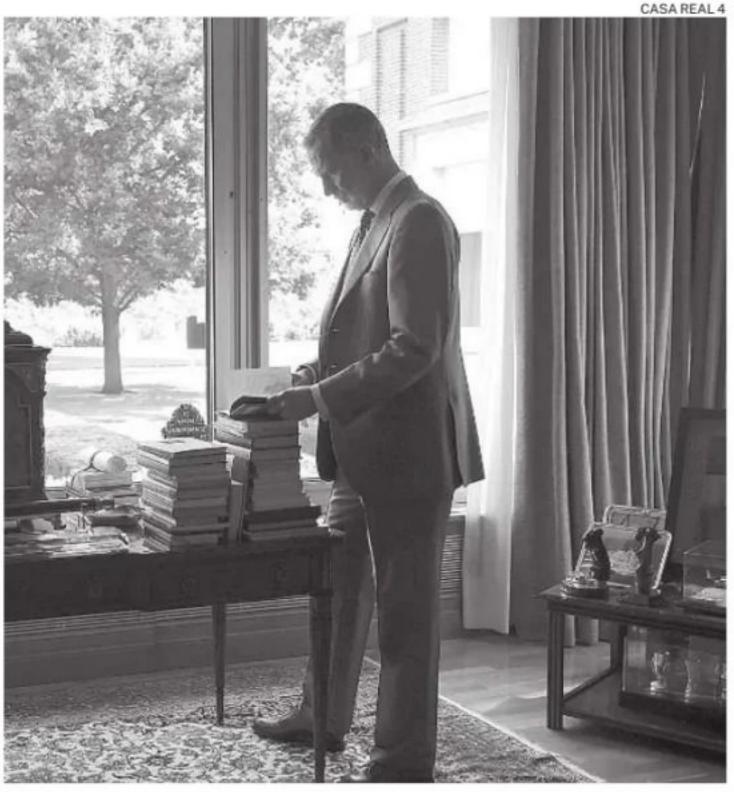

Foto distribuida por Zarzuela con motivo del aniversario

#### Felipe VI: «Europa se juega su futuro, no cabe la inacción»

Preside la entrega del Premio Carlos V al italiano Mario Draghi en la localidad de Yuste

S:C. MADRID

Felipe VI aseguró ayer que Europa «se juega su futuro» y su voz
debe oírse en el escenario internacional, y para abordar este reto,
sostuvo que «no caben la inacción o parálisis, ni la improvisación irreflexiva», sino la valentía,
la solidaridad y el compromiso,
además del consenso constructivo. «Europa debe saber dar respuestas actuales y realistas a los
desafíos actuales y es el momento. Nosotros construimos Euro-

pa, pero a la vez, Europa nos construye», proclamó el Rey en la ceremonia de entrega de la 17 edición del Premio Carlos V al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano, Mario Draghi.

El Monasterio de Yuste (Cáceres) volvió ser el escenario del acto, en el que el Jefe del Estado defendió que Europa debe «recuperar la competitividad y buscar una posición preeminente» en el tablero geopolítico y económico ante la pujanza de otros actores. A su juicio, «la voz de Europa debe oírse porque es la voz de los valores que la representan», como la democracia, el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres.

«Vivimos momentos decisivos en los que se está definiendo el mundo y la Europa que vamos a vivir. Son tiempos que requieren valentía, solidaridad y compromiso para afrontar los grandes desafíos. Europa se juega su futuro y si el futuro es nuestro mayor reto, el presente es nuestro mayor reto, el presente es nuestra principal tarea, en la que no caben la inacción o parálisis, ni la improvisación irreflexiva», insistió.

Evocando al político italiano Alcide de Gasperi, considerado uno de los padres fundadores del proyecto europeo, Felipe VI reivindicó la necesidad de apostar por la Democracia, el consenso constructivo y la libertad como los pilares para construir más Europa. Al acto han asistido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, yel de Economía, Carlos Cuerpo, y la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en su estreno en este premio.



CONFERENCIA

#### Pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de electrones

Cuando un láser intenso interacciona con un gas de átomos se generan harmónicos de alto orden. En el dominio temporal, esta radiación forma un tren de pulsos de luz extremadamente cortos, del orden de 100 attosegundos (un attosegundo es igual a 10<sup>-18</sup> segundos). Estos pulsos de duración de attosegundos permiten estudiar la dinámica de electrones en átomos y moléculas, utilizando técnicas de bombeo y prueba. En esta conferencia destacaremos algunos de los hitos esenciales de la ciencia de attosegundos.

JUEVES, 20 DE JUNIO 2024, 19:00h

SEDE: C/ Vitruvio 5. Madrid

Interpretación simultánea.

Asistencia gratuita hasta completar aforo. Necesaria inscripción online previa en **www.fundacionareces.es** 

#### Rocío Esteban. MADRID

a izquierda alternativa ha entrado en un punto de máxima debilidad después de peleas por elliderazgo delespacio, que se han traducido en un incremento de la desafección política y un serio varapalo en las urnas. Ahora, estas formaciones se enfrentan a una reflexión tras la dimisión de Yolanda Díaz como líder de Sumar. Y es que el 9J aceleró la descomposición de un espacio que surgió al calor del 15M y consiguió ilusionar a millones de electores, llegando a romper el bipartidismo, lo que fue su entrada a gobiernos autonómicos, ayuntamientos y hasta en el Gobierno de España, donde hoy sigue representada.

LA RAZÓN ha contactado con quienes fueran referentes en la izquierda para analizar las causas del desapego electoral a este espacio y entender cuál puede ser el camino a transitar.

# Lo que lastra a la izquierda: egos y lucha cainita

Voces referentes del espacio analizan los errores y posibles soluciones a las puertas del proceso de reflexión que se prometen

Roberto Sotomayor, exlíder de Podemos Madrid ciudad, explica que el resultado de la debacle tiene su causa en «la lucha de egos» y «cuestiones personales» que se han ido arrastrando desde hace tiempo. Destaca como una de las derivadas que «hay demasiada gente implicada emocionalmente en las peleas pasadas que no han superado», con especial relevancia en la «operación de Podemos de reventar Sumar desde el minuto cero» en vez de intentar «reconstruirse» dentro del paraguas que pretendía ser el nuevo proyecto. Adosa a Podemos gran parte de la responsabilidad. «Cuan-

do tienes gente que arrastra peleas internas, se enquista», lamenta. «Nos ha llevado a la desafección política y la gente nos ve como que solonos preocupa son los sillones», analiza. Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, pone énfasis en «los errores de siempre», unidos al «verticalismo de Podemos, donde nadie cuestionó la decisión de Iglesias de nombrar a Yolanda Díaz». Él sí. Igual que Sotomayor, cree que «todo se volvió muy personal». «Sumar se equivocó creyendo que iba a sustituir al PSOE», reflexiona. Una «mimetización» con Pedro Sánchez, y una

contribución para «intentar eliminar a Podemos» fue la mezcla que, en su opinión, hizo que Díaz «fracasara en las dos cosas», dice. «Hoy Sumar es un cadáver y Yolanda un zombie», alega contristeza. Ramón Espinar, exlíder de Podemos Madrid, ve que a la destrucción de la izquierda, ha contribuido el final del ciclo del 15M, la hegemonía de la derecha, unida a la «operación para derribar al Gobierno, acosado por la internacional trumpista».

No cree Sotomayor que el problema de la debacle haya sido Yolanda Díaz y ve su movimiento de dimitir «muy inteligente». «Estaba muy valorada en las encuestas y ahora cae en picado porque estar gestionando la política interna, machaca», reflexiona. En este punto, Ramón Espinar, cree que Díaz no debería haber dimitido. Opina que si el batacazo hubiese sido en unas elecciones generales, por supuesto debería haberse ido. El error que percibe Sotomayor es el de haber presentado Sumar al ciclo electoral de 2024. Para Espinar el fallo de estas europeas ha sido el de concebirlas como una pelea con Podemos. «Sumar ha cometido un error muy grave, en vez de presentarse como elalmadelGobierno-como aseguró Díaz esta semana- ha peleado por ser más izquierdista que Podemos. Esto te limita, te coloca en el rincón del tablero y no te permite articular un discurso de país», dice. En su opinión, «al juego izquierdista siempre te va a ganar quien no tiene responsabilidades de Gobierno». El exlíder de Unidas Podemos en Baleares, Juan Pedro Yllanes aporta el problema de «no saber gestionar» lo que fue la irrupción de Podemos y la creación de diversos partidos «que no han sabido ponerse de acuerdo». Lamenta el «cainitismo» en la izquierda.

Yunavezdiagnosticadaslascausas, ¿cuál es la reflexión que se abre ahoray qué se puede hacer? Roberto Sotomayor clama por una «renovación política», porque «no puede ser que los mismos que rompieron sus espacios pretendan hoy darnos lecciones». «Una regeneración urgente», pide. ¿Cree en la unidad como camino para resolver? No hay otro camino, asegura. «Altura de miras, consenso y diálogo», receta. Para esta reconstrucción, lamenta que no ve «a mucha gente dispuesta a renunciar a cuestiones personales». De cara al futuro, recomienda «dar importancia a los espacios en sus territorios», aunque eso solo «no llega». En esta idea coincide Juan Pedro Yllanes, que incide en «el sorprendente centralismo de la izquierda, con muy poco cuidado a los territorios». Espinar ve que se ha tratado de configurar una UTE «para presentarse a las generales». Define esto como «una manera de llamar a gritos a la puerta del fracaso». Monedero explica que, Podemos, pese a su «mal» resultado, le sirve «para volver a comenzar», y enumera una serie de recomendaciones: «Tender la mano a los que se alejaron, pero no a los que se fueron buscando un sol que calentara más, regresar a los territorios, horizontalizarse», sería su camino. Espinar cree que tiene que haber «ganas de militar» y es lo que no percibe en el núcleo que rodea a Yolanda Díaz, no en ella, subraya. Yllanes piensa que la «unidad por si sola» no es la solución.



Hoy Sumar es un cadáver y Yolanda un zombi. Se equivocó creyendo que sustituiría al PSOE» La izquierda tiene una tradición de cainitismo importante en España»

Juan Pedro Yllanes

Exlíder de Podemos Baleares

Hay demasiada gente implicada en peleas pasadas. Urge una renovación política en el espacio»

Roberto Sotomayor

Exlíder de Podemos Madrid (Ciudad)

Sumar ha peleado por ser más izquierdista que Podemos en la campaña electoral»

Ramón Espinar

Exlider de Podemos Madrid

fundador de Podemos

LA RAZÓN • Sábado. 15 de junio de 2024

Las empresas no compiten cada cuatro años sino a diario. Contra sí mismas y contra sus competidores. Y todas ellas compiten contra los impagos. Pero el éxito es un deporte en equipo. Y no hay mejor compañía que el seguro de crédito, su prevención, indemnización y recobro. Allí donde lo necesite. Porque el sello de la tranquilidad también es saberse acompañado en todo momento. www.creditoycaucion.es

900 401 401



Cobertura de impagos · Respaldo para el crecimiento rentable · Asesoramiento en internacionalización · Garantías para contratos públicos





Los líderes de India, Turquía, Argentina, Brasil y las monarquías árabes participaron ayer junto al Papa Francisco en la segunda jornada de la Cumbre de Bari

## El G-7 alerta sobre la pinza Xi-Putin

Las potencias industrializadas amenazan a China por el apoyo bélico a Rusia y se abren a los países del Sur Global y Oriente Medio para ganar influencia en la escena internacional

#### Soraya Melguizo. ROMA

a cumbre del G-7, que reunió desde el jueves en el sur de Italia a los líderes de las siete economías más fuertes del planeta, concluyó ayer con una advertencia contra las entidades financieras chinas que ayudan a Rusia en su guerra contra Ucrania, y prometen abordar en el futuro lo que consideran prácticas comerciales incorrectas de Pekín, que perjudican a la industria de los países occidentales.

Enlasegundayúltimajornadade

trabajo, los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido se centraron en las tensiones crecientes en la región de Asia Pacífico, así como el pulso que mantiene la Unión Europa y Washington con China para tratar de proteger a las industrias de los países occidentales de la influyente economía asiática.

En este sentido, el borrador del documento final reconoce la «preocupación» por las políticas comerciales chinas que están provocando «efectos indirectos, distorsiones del mercado y exceso de capacidad perjudicial en una gama creciente de sectores». En el

frente diplomático, el G-7 también rechaza las «peligrosas» incursiones del gigante asiático en el mar de China meridional.

La advertencia llega después de que la UE -que también participa en la cumbre representada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión INTERNACIONAL 17



#### Claves

#### De Ucrania a Gaza

Tras una primera jornada el jueves dominada por la guerra en Ucrania, el G-7 lanzó ayer duras críticas a China por su ayuda militar a Rusia y amenazó con imponer castigos a los bancos chinos como la exclusión del sistema SWIFT.

También pidieron a Hamás que acepte el acuerdo de alto el fuego incluido en el plan del presidente estadounidense, Joe Biden, para Gaza, al tiempo que instaron a Israel a limitar la ofensiva de su Ejército en Rafah.

En su comunicado final, el G-7 también criticó a Venezuela por haber retirado su invitación a la Unión Europea para observar las presidenciales del 28 de julio. EE UU vincula la relajación de las sanciones a las elecciones.

sando graves daños a las economías occidentales, sino que también alimenta la invasión de Ucrania, gracias a la estrecha colaboración entre el presidente Xi Jinping y su homólogo ruso, Vladimir Putin. En este sentido, el borrador de la declaración final advierte de acciones contra las instituciones financieras en China que han ayudado a Moscú a financiar su guerra contra Kyiv y pide a Pekín que deje de transferir «componentes de armas y equipos que alimentan al

A pesar de que Rusia fue expulsada en 2017 de este foro internacional como represalia por la anexión de Crimea, Moscú ha sido el principal protagonista de una cumbre que arrancaba el jueves en plena tensión por las guerras en

sector de defensa ruso».

Los líderes rechazan la propuesta de paz de Putin que sitúa los territorios ocupados como parte de Rusia

La Cumbre de Bari refuerza el rol de Meloni en Europa ante la debilidad de Macron y Scholz

Ucrania y la franja de Gaza, y las turbulencias políticas que sacuden tanto a Europa como a Estados Unidos.

Enlajornada de inauguración, los mandatarios de las siete democracias más industrializadas del mundo alcanzaron un principio de acuerdo para ayudar a Kyiv con los intereses que generen los activos rusos congelados, que ascienden a unos 300.000 millones de euros. «Un robo», según Putin, que advirtió que esta acción no quedará impune. Las amenazas del presidente ruso llegaron después de que el G-7 rechazara la propuesta de paz de Moscú para detener la invasión en Ucrania, que implicaba la renuncia de Kyiv a

entrar en la OTAN, mientras que Rusia mantenía los territorios ocupados. «Nos solidarizamos para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad y su reconstrucción el tiempo que sea necesario», confirmaron en el documento final.

Además de los jefes de Estado o

de Gobierno de las siete democra-

cias más industrializadas del

mundo, y los representantes de la

UE, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ostenta la presidencia de turno, invitó a participar a los mandatarios de Argentina, Brasil, Turquía, India o el rey Abdalá de Jordania, entre otros, en un intento de estrechar lazos con el sur global y Oriente Medio, y ampliar el área de influencia de un club que nació en un momento histórico concreto, pero que en la actualidad ha perdido gran parte de su influencia. No solo por la ausencia de Rusia, China o los países árabes, sino por la debilidad de muchos de sus miembros. Solo hace falta observar la «foto de familia». A excepción de la anfitriona, prácticamente todos sus socios se encuentran en horas bajas. El presidente francés, Emmanuel Macron, aterrizó en Italia después de convocar elecciones anticipadas tras el triunfo aplastante de la extrema derecha de Marine Le Pen en las europeas. Su histórico aliado, el canciller Olaf Scholz, se encuentra igualmente muy debilitado tras el auge en las urnas de la ultraderecha alemana. El «premier» británico, Rishi Sunak, por su parte, podría despedirse del Número 10 de Downing Street si se confirman las encuestas que dan a su partido tercero en las elecciones del 4 de julio, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrentará en los próximos meses en las urnas a un Donald Trump más aguerrido que nunca. Entre todos ellos, Meloni, que llegó reforzada tras el triunfo en las recientes elecciones europeas, aprovechó la debilidad de sus invitados para reivindicar su influencia de cara a las inminentes negociaciones que darán luz verde a la próxima legislatura comunitaria.

#### Meloni logra retirar la referencia al aborto de la declaración final

El Papa participa por primera vez en una cumbre del G-7 y pide prohibir «las armas autónomas»

S. Melguizo. ROMA

El Papa Francisco participó ayer en la Cumbre del G-7 que durante tres días reunió en un hotel de lujo de Apulia, en el sur de Italia, a los mandatarios de los siete países más industrializados del planeta, excepto China y Rusia. El Pontífice fue recibido por la primera ministra y anfitriona de la cumbre, Giorgia Meloni, que invitó expresamente al líder de la Iglesia Católica a participar en un panel que abordó los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA).

Una visita histórica, ya que se trata de la primera vez que un Papa interviene en este foro, que Francisco aprovechó para denunciar que esta tecnología, que calificó de «instrumento fascinante y tremendo al mismo tiempo», pone en riesgo «la misma dignidad humana». En su discurso, del que solo leyó una parte, el Papa Francisco advirtió del uso de la IA en las guerras y exigió la prohibición de «armas autónomas letales», al mismo tiempo que subrayó «la importancia de la 'sana política' para mirar con esperanza y confianza nuestro futuro». Más tarde, el Pontífice mantuvo varios encuentros bilaterales con algunos de los líderes que forman parte de este selecto club, entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La visita del Papa Francisco se produjo en medio de la crisis diplomática entre Italia y Francia a causa de las presiones de la delegación italiana para cancelar la mención explícita al aborto en el documento final, a pesar de que sí aparecía en los primeros borradores. El texto mantiene el compromiso para favorecer el «acceso universal a los servicios sanitarios adecuados, asequibles y de calidad para las mujeres», que los líderes del G-7 asumieron en la reunión de Hiroshima el año pasado, bajo la presidencia de turno de Japón, pero cancela la referencia específica a la importancia del «acceso al aborto seguro y legal y a la atención posparto», que aparecía en el texto de 2023. Según la delegación italiana, el objetivo era evitar repetir el lenguaje, ya que se trataba de reiterar el compromiso de Hiroshima.

La cuestión provocó una disputa entre París y Roma. «Francia tiene una visión de la igualdad entre mujeres y hombres, pero no es una visión compartida por todo el espectro político», declaró Macron a los periodistas, lamentando no haber sido posible convencer a la delegación italiana a pesar de los esfuerzos diplomáticos en los que también participó activamente la delegación de Canadá. Por su parte, la primera ministra italiana acusó al presidente francés de tratar de hacer campaña electoral antes delas elecciones anticipadas que podrían alzar al poder al partido de extrema derecha de Marine Le Pen en su país, «utilizando un foro precioso como el G-7». «No hay razón para discutir temas en los que hemos estado de acuerdo», sentenció Meloni.

Europea, Ursula von der Leyen, anunciara su intención de imponer nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos.

De esta forma, los países del G-7 se alinean con Washington, que recientemente aumentó los aranceles a varios productos chinos, entre los que se encuentran los coches eléctricos, pero también al acero el aluminio. Los siete socios aseguran que no pretenden con esta medida «dañar a China o impedir su crecimiento económico», sino tratar de frenar prácticas comerciales que consideran «injustas». La sospecha de los miembros del G-7 es que la política industrial desleal de China no solo está cau-

18 INTERNACIONAL

## Farage ya da el «sorpasso» a los «tories» en los sondeos

Reform UK, el partido del líder populista, atrae el voto más a la derecha y sumaría el 19%, un punto más que los conservadores El líder del nuevo partido populista Reform UK, Nigel Farage

Celia Maza, LONDRES

i el primer ministro Rishi Sunak pensó que adelantando las elecciones generales al 4 de julio podría pillar desprevenido a su mayor amenaza ha fracasado. Nigel Farage -el protagonista del triunfo del Brexit, el «enfant terrible» de la política británica, el populista, el amigo íntimo de Donald Trumpno solo ha vuelto, sino que su nueva formación, Reform UK, supera ya a los conservadores en las encuestas. En definitiva, el mayor temor que tenía el Gobierno se ha cumplido.

Con la oposición laborista sacando más de veinte puntos de ventaja, los «tories» tienen más que asumido el fin de una era tras catorce años en el poder. Pero una cosa es una derrota y otra muy distinta la completa aniquilación, que es precisamente lo que representa el auge de Farage. El líder de la derecha radical no va a ganar las elecciones. Es posible incluso que, debido al complejo sistema electoral británico, su partido no consiga ningún escaño. Pero cada vez son más los votantes conservadores desencantados los que le dan su apoyo por lo que la humillación para las filas del primer ministro va camino de ser histórica.

Reform UK obtendría un respaldo del 19% de los electores, frente al 18% que recibirían los conservadores, según la última encuesta de YouGov que, para más inri, se realizó el martes, después de la presentación del programa electoral conservador. Por su parte, el Partido Laborista obtendría un respaldo masivo del 37% y los Liberales-Demócratas serían la cuarta formación en número de votos, con un 14% de apoyos.

Con todo, algunos expertos apuntan que la ventaja del Reform UK podría ser incluso mayor. YouGovacaba de cambiar, de manera controvertida, la forma en la que realiza sus análisis. Con el procedimiento anterior, el apoyo para

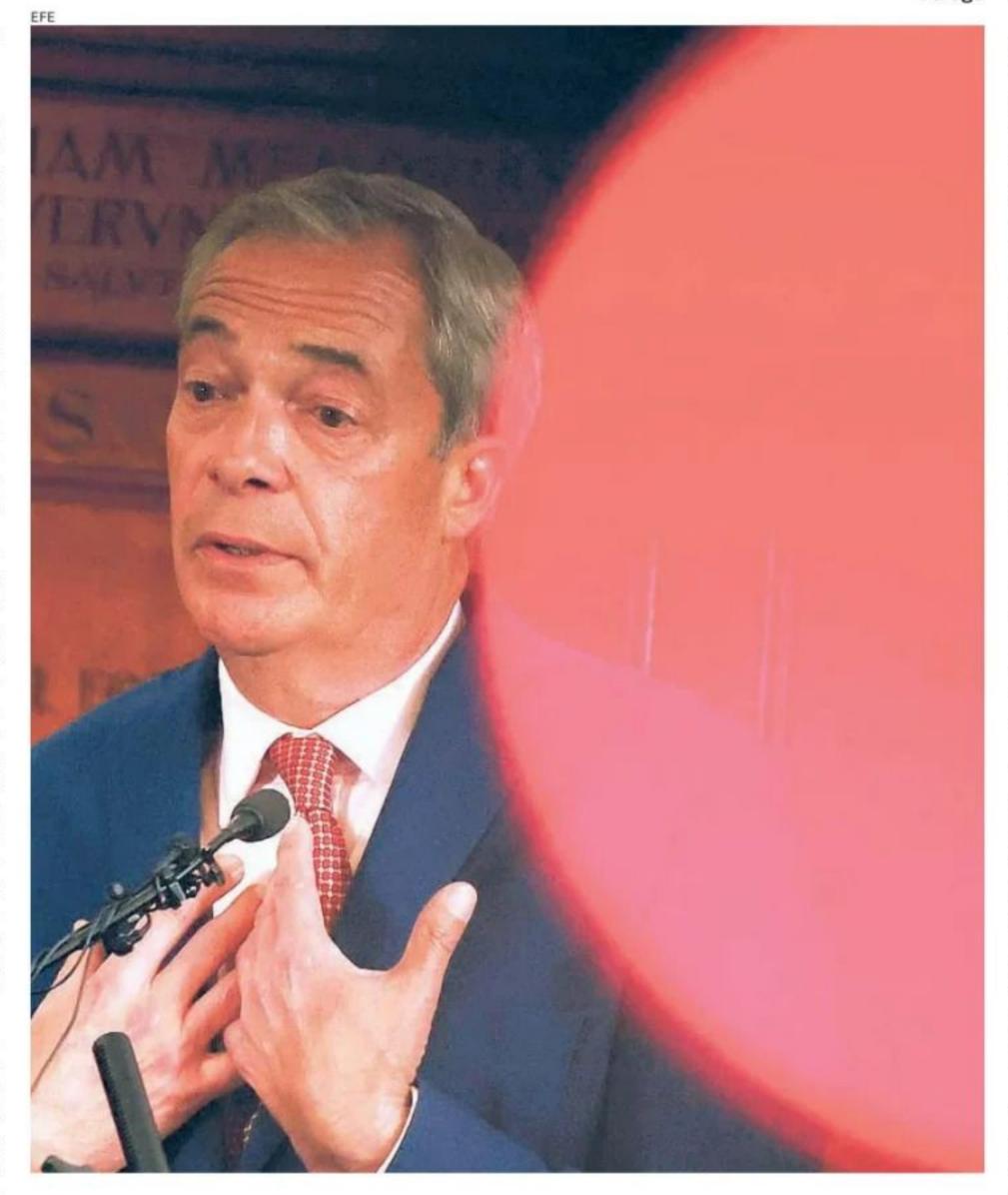

Farage habría sido del 18% ante el 15 % de los conservadores.

El sondeo, aunque se publicó ayer en «The Times», fue adelantado justo antes de que comenzara un debate electoral en la cadena ITV en el que Farage se mostró eufórico. «Hemos llegado al punto de inflexión en el que el único modo de malgastar el voto es apoyando al Partido Conservador. Somos los únicos rivales del Par-

#### Castigo por la vuelta de Normandía

«online» entre más de 2.200 adultos la decisión de Rishi Sunak de abandonar los actos de conmemoración por el 80° aniversario del Desembarco de Normandía para participar en una entrevista televisada –por

lo que el primer ministro británico y líder conservador ha pedido disculpas – ha erosionado aún más su candidatura. Un 56% de los encuestados lo consideró un «error grave», entre ellos un 64% de los votantes del partido de Farage. tido Laborista», dijo el populista quien, pese a no haber conseguido nunca un escaño en Westminster, ha logrado ser uno de los políticos más influyentes de Reino Unido. No en vano, fue la popularidad conseguida con su discurso eurófobo lo que llevó precisamente a los conservadores a convocar el histórico referéndum que acabó con la victoria del Brexit.

En definitiva, el centrismo conservador que en 2010 llevó a David Cameron a Downing Street -el mismo que ahora está siendo defendido por Sunak- ha dejado de ser atractivo para gran parte de las bases. Mientras que todos los llamados «padres centristas» han desertado y se han pasado bien al Partido Laborista o a los liberal demócratas, el voto conservador tradicional exige ahora respuestas mucho más contundentes a cuestiones como la inmigración o el ascenso del islam radical. Y es Farage quien representa su voz.

Poco importa si realmente sería capaz de gobernar con sensatez. La clave es que es el receptáculo perfecto para un gigantesco voto de protesta de la derecha. Y esto es

#### La encuesta de YouGov concede a los laboristas una amplia ventaja del 37% y un 14% a los «libdem»

lo que puede aniquilar a las filas de un primer ministro al que parece salir todo mal. Desde que convocó por sorpresa en mayo las elecciones, la inmigración ha subido, el número de pateras que atraviesa el Canal de la Mancha ha llegado a cifras récord, la economía se ha estancado y listas de espera del Sistema Nacional de Salud Pública van en aumento.

La popularidad de Sunak cada vez está más mermada. Aunque gran parte de las bases le sentenció mucho antes de que comenzara la campaña. En concreto, en noviembre, con una remodelación del Gabinete en el que recuperó a David Cameron para ponerle al frente de Exteriores y despidió a Suella Braverman, del núcleo duro, como responsable de Interior. La exministra es una de las que se postula ahora para suceder a Sunak. El proceso de primarias no ha comenzado oficialmente. Pero la carrera política del actual inquilino de Downing Street se da ya prácticamente por finalizada.

LA RAZÓN • Sábado. 15 de junio de 2024

INTERNACIONAL 19



## Trump celebra sus 78 años con los republicanos a sus pies

El expresidente celebra una gala en Palm Beach en la que cuelga el cartel de «no hay entradas» tras ser agasajado en el Capitolio

Mamen Sala. NUEVA YORK

l expresidente Donald
Trump llega a sus 78
años con una mochila
cargada de causas legales. Entre las más
graves se halla un veredicto de culpabilidad por falsificar registros
comerciales para influir en las
elecciones presidenciales, la espera de una sentencia y tres causas
penales más en el horizonte, por
no hablar de la millonaria multa
que un juez le impuso por acosar

sexualmente a la escritora E. Jean Carroll y luego difamarla. Compensando tanto problema legal, esta semana ha visto reforzada su posición de líder de su partido. En un viaje a Washington, Trump regresó el jueves al Capitolio por primera vez tras el asalto del 6 de enero del 2021 y fue recibido con alabanzas y adulación incluso entre aquellos que nunca lo miraron con buenos ojos, como el líder republicano en el Senado, Mitch McDonnell, que le acusó en 2021 de provocar el asalto «alimentando la turba con mentiras».

El desfile de cortejos es una muestra de que ningún o pocos colegas de partido le recriminan al expresidente sus cuestiones legales, su histrionismo en el escenario o su manera de actuar y gobernar, por lo que a sus ya 78 años Trump llegará a estas elecciones más reforzado que nunca. Tanto que aprovecha cualquier ocasión para seguir recaudando fondos. Ayer organizó una fiesta de cumpleaños por todo lo alto en un espacio llamado Club 47 USA, en West Palm Beach (Florida), donde las entradas generales rondaban los 30 dólares y las de primera fila 60. Enseguida se colgó el cartel de «completo» porque los 5.000 «tickets» que se pusieron a la venta se agotaron rápidamente, según asegura el propietario dellocal donde tuvo lugar la celebración, Larry Snowden. En total, se recaudaron por lo menos 150.000 dólares que posiblemente se utilicen para pagar los honorarios del equipo legal del exmandatario y las múltiples multas que se le han impuesto hasta el momento.

Donald Trump (78) tiene tres años menos que su rival demócrata Joe Biden (81), pero el tiempo pasa muy diferente para ambos. Mientras que el presidente y sus lapsus mentales y físicos están la CARRERA AJUSTADA
Sondeos electorales



Los rivales solo se llevan tres años de diferencia, pero hay más dudas sobre las facultades de Biden mayoría de los días en la prensa, los de Trump, que también tiene algunos momentos de despiste (como cuando confundió a surival en las primarias Nikki Haley con la expresidenta de la Cámara de representantes Nancy Pelosi) pasan más desapercibidos. El exmandatario está más ágil mental y físicamente, pero aun así su edad preocupa a los votantes. Según una encuesta de ABC News/Ipsos, a más de la mitad de los estadounidenses consultados les inquieta la avanzada edad de sus dos únicas opciones presidenciales. Además, según otra encuesta que Pew Research realizó en abril, el 62% de los entrevistados dijo que no confiaba en la aptitud mental de Biden y el 65% señaló que no creía en su capacidad física. Mientras que un 48% no confía en la aptitud mental de Trumpyun 39% desconfiaba de la física.

Quizás lo más curioso es que tanto Biden como Trump han aprovechado las edades de su adversario para atacarse mutuamente. El equipo de campaña de Joe Biden ayer felicitaba al expresidente con un comunicado un tanto peculiar. «Felicidades, Donald. Eres un delincuente, un fracaso, un fraude y una amenaza para nuestra democracia, nuestros derechos económicos y nuestro futuro. En nombre de Estados Unidos, nuestro regalo anticipado por tu 79 cumpleaños: asegurarnos de que nunca más seas presidente». El mensaje respondía a un email que el equipo de Trump había enviado horas antes y en el que se mofaban del desconcierto de Biden en el G-7. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ambos candidatos, Trump cuenta con el apoyo acérrimo de gran parte de su partido, ahora más que nunca, pero en el caso de Biden no está tan claro. Los votantes republicanos no se plantean un líder más joven, pero en el lado demócrata muchos legisladores están preocupados. Son conscientes de que la edad de su candidato podría restarles apoyo en las urnas, y lo peor es que, de momento, no ha habido ninguna opción fuerte y joven que permita dar paso a las nuevas generaciones. Todas las miradas están centradas en la noche del 27 de junio, cuando tendrá lugar en Atlanta el primer debate presidencial.

Trump visitó el jueves el Capitolio por primera vez desde el asalto de 2021



20 INTERNACIONAL
Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN

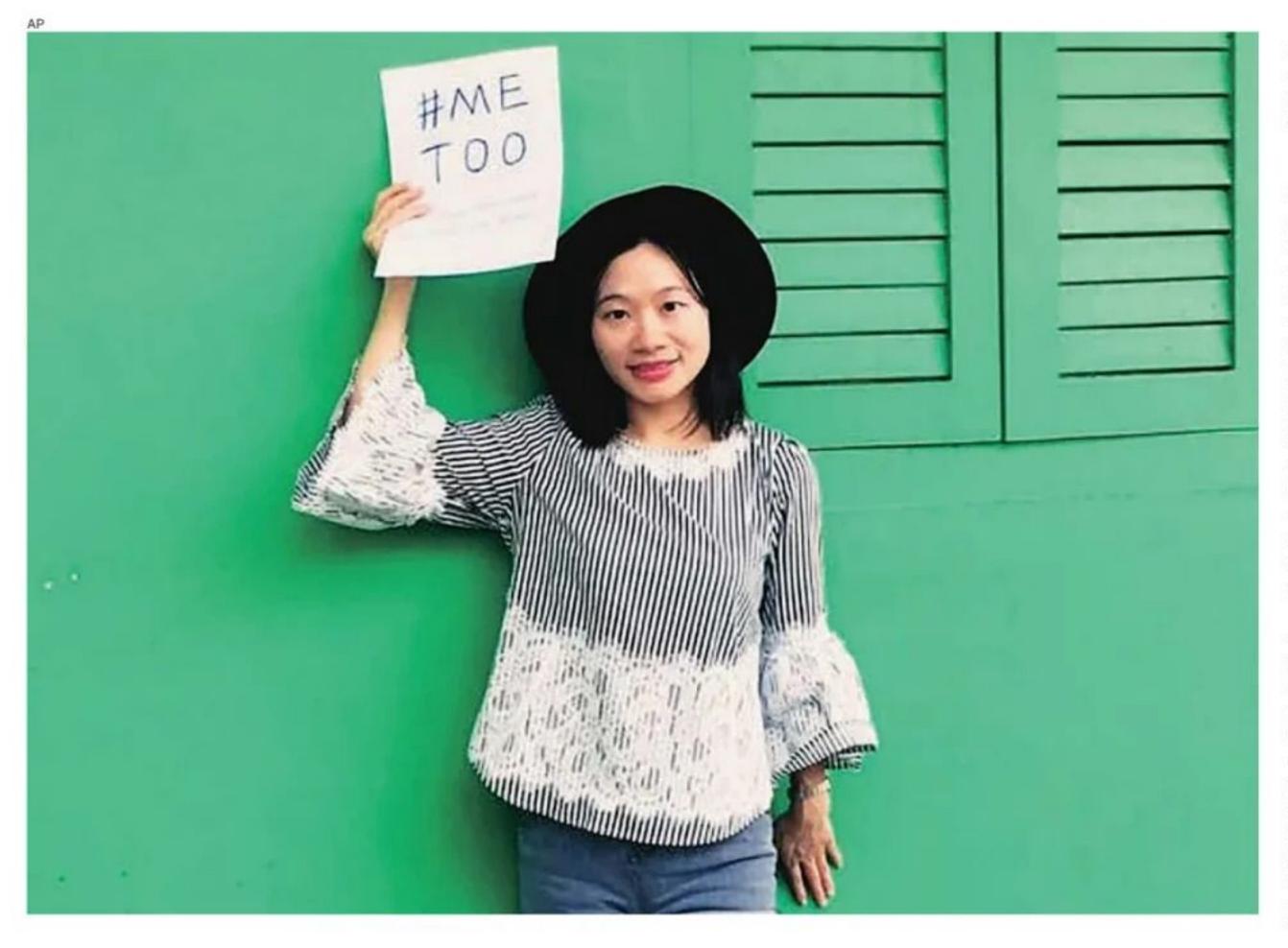

Mar S. Cascado. HONG KONG

a periodista Sophia Huang Xueqin, cuya plumay voz se alzaron como estandarte del movimiento #MeToo en China, fue condenada el viernes a cinco años de prisión por «incitar a la subversión del Estado». Este veredicto se suma a la pena de tres años y seis meses impuesta al activista sindical Wang Jianbing, su compañero de lucha, bajo los mismos cargos. Ambos han sido juzgados a puerta cerrada, en un proceso judicial envuelto en el hermetismo que caracteriza a las cortes chinas cuando se trata de delitos políticos.

La reportera de 35 años, figura clave dentro del movimiento #MeToo en el país asiático, fue arrestada en septiembre de 2021, la noche antes de abordar un vuelo a
Guangzhou para iniciar sus estudios de maestría en la Universidad
de Sussex. En el mismo operativo
también fue detenido su amigo, el
activista de derechos laborales
Wang Jianbing. La pareja permaneció aislada en secreto durante

## Xi encarcela al rostro del #MeToo chino

Un tribunal de Guangzhou ordena cinco años de cárcel para la periodista Sophia Huang, que destapó casos de abusos

un mes, antes de que sus familias fueran notificadas. Posteriormente, estuvieron seis meses bajo arresto domiciliario para finalmente ser formalmente imputados. Según sus allegados, ambos han sido sometidos con frecuencia a confinamiento solitario y presuntamente han sufrido abusos durante su encarcelamiento.

En una vista judicial celebrada ayer en Guangzhou, ciudad vecina de Hong Kong, la activista Huang fue condenada a un lustro de prisión, mientras que su colega, el activista laboral, recibió una senLa reportera de 35 años fue condenada junto al activista Wang Jianbing por alentar la subversión

tencia de tres años y medio. Ni siquiera se les permitió el consuelo de una audiencia pública. A pesar de la severidad de las sanciones, Huang expresó su determinación de continuar la lucha por la justicia: «No me rendiré», aseguró a sus seguidores. «Seguiré peleando por los derechos de las mujeres y por una sociedad más justa. Esta condena no detendrá el movimiento por los derechos humanos en China». Asimismo, Wang decidió apelar y declaró: «Nuestra responsabilidad no terminará aquí. Nuestro compromiso con los derechos humanos y la justicia social es más fuerte que nunca».

Las autoridades los acusaron de usar «escritos públicos y activismo privado» para «incitar al derrocamiento del sistema socialista mediante la difusión de rumores y calumnias». Los fiscales retrataron a Huang como una figura clavede «organizaciones extranjeras» que apoyaba un «movimiento no violento» desafiante, mientras que a Wang se le vinculó con grupos en línea que conmemoran la sangrienta represión militar de las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989. Según el

La periodista china dice que la condena no le va a callar: «No me rindo»

Gobierno, las reuniones privadas que mantenían ambos «incitaban al descontento de los participantes con el poder estatal chino». Sin embargo, los dos negaron las acusaciones, afirmando que lejos de subvertir el poder del Estado, simplemente buscaban dar voz a «fenómenos sociales reales» a través de su trabajo, «sin distorsionar los hechos ni utilizarlos para atacar al Gobierno». A pesar de que se exculparon de delito alguno, sus voces se perdieron en el silencio impuesto por un sistema que parece determinado a ahogar cualquier atisbo de disidencia.

El delito de «subversión del poder del Estado» es considerado por los grupos de derechos humanos como una herramienta para reprimir la disidencia en este país, y un concepto genérico que se utiliza contra quienes se consideran críticos con el Estado. Así pues, las sentencias provocaron reacciones inmediatas. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales expresaron su preocupación por la suerte de Huang y Wang, señalando que el caso es emblemático de la actual represión de la disidencia y el activismo civil en China.

Antes de la ascensión de Xi Jinping al poder en 2012, el Partido Comunista mantenía cierta tolerancia con expresiones de descontento social, siempre que no desafiaran abiertamente sus «líneas rojas» políticas, como la situación del Tíbet, Taiwán o la masacre de Tiananmen. Durante un tiempo, incluso se permitieron algunos escritos sobre los derechos de la comunidad LGBTQ y denuncias de acoso sexual en redes sociales. Pero esos días de relativa apertura han quedado atrás. Bajo el implacable liderazgo de Xi, el régimen se ha mostrado cada vez más intransigente con aquellos colectivos organizados que a su juicio cuestionan su autoridad. Esta intrépida reportera independiente desempeñó un papel fundamental en el auge del movimiento #MeToo en China en 2018. Tras denunciar públicamente su propia experiencia de acoso sexual, alentó a otras mujeres a compartir sus historias, revelando que más del 80% de las 255 periodistas encuestadas había sufrido abusos similares.

TRIBUNA 21

#### Israel, la democracia amenazada



Sergi Sol

i Irán ni Hamás son la verdadera amenaza a la democracia israelí. Ambos son factores de desestabilización en la región pero no de amenaza a una sociedad democrática que, sin embargo, tiene a su verdadero enemigo en el mismo corazón, en su capital histórica. Jerusalén. Ni Irán ni Hamás son tampoco suficientemente poderosos para erigirse en una real amenaza militar. Nada tienen que hacer frente a la maquinaria militar de las Fuerzas de Defensa de Israel que cuentan, por si fuera poco, con el respaldo de

Estados Unidos. Un apoyo que solo puede ir a más si se da el caso de que Trump superase a Biden y recuperara la presidencia de Estados Unidos.

Israel libra hoy una guerra sin cuartel en Gaza que se ha llevado ya por delante la vida de más de 35.000 residentes. En comparación, el número de bajas israelíes es insignificante en esta contienda. Menos de 300 cientos en las operaciones de castigo a lo largo y ancho de la Franja desde que se iniciara la ofensiva el 27 de octubre de 2023. Y en paralelo Israel, prueba de su poderío mi-

litar, se permite ataques selectivos a objetivos del régimen de los ayatolás mientras estos con sus contraataques solo demuestran su debilidad tecnológica. No han hecho ni cosquillas en suelo israelí.

El verdadero enemigo de la democracia liberal que brilla en Oriente Próximo por su singularidad (rodeada de regímenes totalitarios) reside en el fundamentalismo teocrático que no deja de ganar peso político gracias al crecimiento imparable de la comunidad ultraortodoxa que vive bajo reglas (los 613 mitzvot o madamientos) a menudo completamente ajenas a los valores democráticos más elementales de la Unión Europea. Están por todo Israel pero sobre todo se concentran en Jerusalén, en los barrios de Mea Shearim, Geula y Bujarim. El

otro gran barrio ultraortoxo está en las afueras de Tel Aviv, en el barrio-ciudad de Bnei Brak, con cerca de 160.000 habitantes, la inmensa mayoría jaredíes. Es además la ciudad más densamente poblada de Israel y también la más pobre en consonancia a la pobreza característica de estas comunidades que viven mayormente a expensas de los subsidios del estado. Son ciudades en blancoy negro, como su característica indumentaria, las de los hombres barbudos con sus patillas y tirabuzones de significado también religioso. Las mujeres jaredíes llevan peluca, ocultan su cabello natural, y son las que sostienen a la familia, tanto por lo que se refiere al cuidado de los hijos como de lograr algunos ingresos mientras ellos dedican el tiempo a reuniones masculinas y al estudio perpetuo de la religión en sinagogas u otro tipo de encuentros religiosos. Los jaredíes son, así mismo, contrarios al trabajo productivo. cialista Ben Gurion, que fue el primero en concederles atribuciones. Incluso suya es la victoria de impedir que Israel se dotara de una Constitución. Por eso incluso hoy tienen la potestad de regir aspectos de la vida del resto de los ciudadanos como los enlaces matrimoniales. Los matrimonios deben ser religiosos y los ofician los rabinos. Al punto que un matrimonio civil solo puede celebrarse recurriendo al extranjero. O en embajadas o consulados. Por tanto, tampoco están permitidos los matrimonios entre personas del mismo sexo puesto que el Gran Rabinato no lo permite. La oposición a la homosexualidad también es una de sus características y han protagonizado actos públicos contra el Día del Orgullo Gay.

Los jaredíes rechazan el servicio militar, del que están exentos. Dicen rechazar la violencia como instrumento para imponerse o de coacción. Pero lo cierto es que algunas de

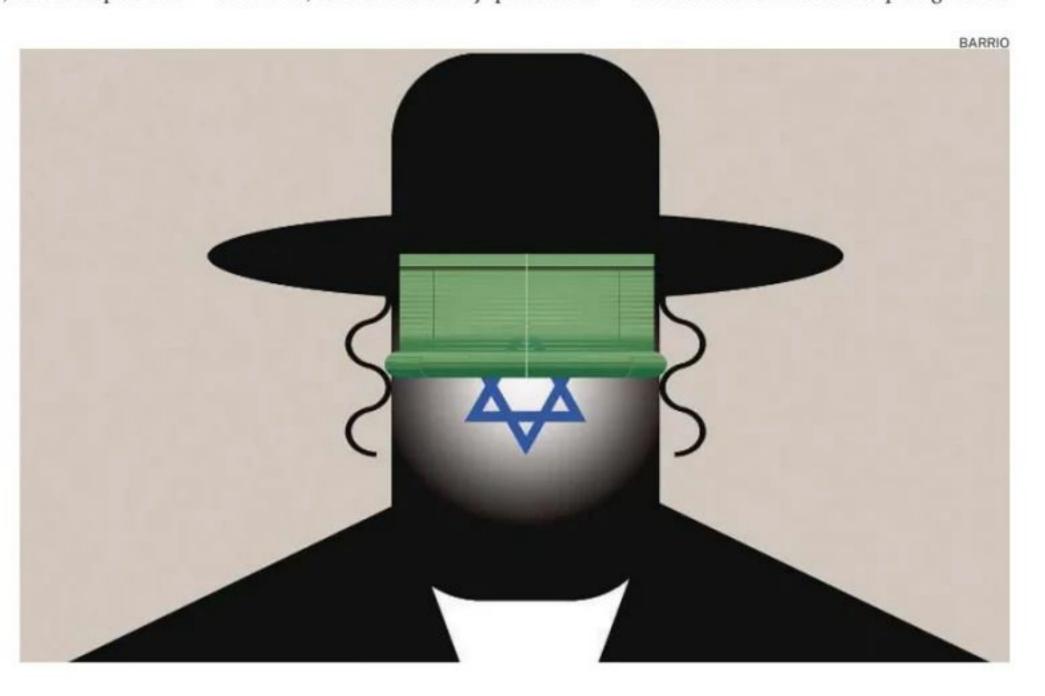

Pues bien, suman ya más del 13 por ciento de la población de Israel y se estima que en poco más de diez años uno de cada cinco israelíes será ultraortodoxo.

Los jaredíes, aquellos que temen o tiemblan ante Dios, consideran que la Torá es el manual de instrucciones del mundo y que no hay ley terrenal que esté por encima. Van camino de ser mayoritarios en la misma ciudad de Jerusalén, son cada vez más, tienen una media de siete hijos por mujery no dejan de expandirse territorialmente con una actitud separatista y a menudo hostil contra el resto de la sociedad. Cuentan con enormes privilegios desde la declaración de independencia en mayo de 1948. Y también desde entonces tienen el control civil del matrimonio, una concesión que arrancaron del so-

sus comunidades han protagonizado numerosos episodios de enfrentamientos violentos internos, entre diferentes grupos jaredíes, y que no es raro que haya intentos de agresión si observan a un judío no jaredí contradecir sus mandamientos, como por ejemplo conducir en coche durante el Shabat. En sus inicios, los ultraortodoxos eran antisionistas, porque solo Dios podía instituir el estado de Israel. Esa corriente de pensamiento casi ha desaparecido pero aún persiste un grupo minoritario de jaredíes, Natur Karta, en el mismísimo barrio de Mea Shearim, que no dudan en manifestar su solidaridad con los palestinos, que exhiben banderas palestinas y que rechazan el estado de Israel.

Sergi Sol es periodista

#### Escrito en la pared

#### Elogio del austericidio



Mikel Buesa

e cuenta que, allá por 1930, el presidente Roosevelt, preocupado por el desempleo que provocó la Gran Depresión, le pidió consejo a Keynes y éste le dijo que contratara a unos obreros para abrir unos cuantos hoyos en los jardines de la Casa Blanca, y que al día siguiente empleara a otros trabajadores para cerrarlos. La anécdota se suele presentar como una síntesis de las políticas keynesianas orientadas hacia la expansión de la demanda, impulsada por el gasto público, que tanto gustan a los gobernantes de izquierda y que, ciertamente, podrían recibir un cierto apoyo histórico -sin duda con muchos matices y reservas- en los procesos que tuvieron lugar en la Alemania nazi, con el rearme y las obras públicas, y en los Estados Unidos, con el New Deal. Sin embargo, esos mismos gobernantes -que, como el propio Keynes apuntó, son «maniáticos de la autoridad, oyen voces en el aire y se creen exentos de cualquier influencia intelectual»- suelen olvidar que, en la década de los treinta, el tamaño económico de esos y otros estados avanzados apenas superaba la cuarta parte del actual, de manera que con un esfuerzo relativamente modesto sus políticas podían tener un impacto real significativo.

Hoy en día las cosas son muy distintas. Los gobiernos son maquinarias enormes que extienden sus tentáculos por toda la sociedad y absorben una gran cantidad de recursos. Un estudio de los profesores Andrés, Bandrés, Doménech y Gadea recientemente publicado -basado en datos de 36 países de la OCDE, desde 1960- constata que, cuando el tamaño del gobierno es superior al 40 por ciento del PIB, los efectos del gasto público sobre la renta por habitante y sobre el bienestar social -medido a través del consumo per cápita, el tiempo dedicado al ocio, el nivel de desigualdad y la esperanza de vida- son negativos. Pero, por el contrario, cuando ese tamaño se ubica en torno al 30 por ciento del PIB, entonces se maximiza su incidencia positiva sobre esos dos indicadores. Por eso mismo, hemos de rechazar las diatribas contra moderación del gasto público y la intervención estatal-que la izquierda designa como «austericidio»-, y reclamar el retorno a su vigencia. El elogio del austericidio no es así ningún disparate.

Una operación sin respaldo La OPA que ha lanzado
BBVA sobre Banco Sabadell
no cuenta con ningún apoyo
externo. Tanto es así que el
rechazo de la entidad catalana
ha obligado a la que dirige
Carlos Torres a convertirla en
hostil.

551,9

millones de euros es el importe nominal de la ampliación de capital propuesto por BBVA Desde Sabadell, rechazan la operación porque creen que infravalora a la entidad. Y tanto el Gobierno como el Banco de España han mostrado sus recelos porque provocaría, a su juicio, un exceso de concentración en el sector.

**50%** 

de los beneficios para dividendos que «vende» BBVA a sus accionistas para apoyar la OPA



R. L. Vargas. MADRID

a presión en el BBVA
va en aumento a medida que se acerca una
de las citas clave para
desbrozar el camino
de la OPA que ha lanzado para hacerse con Banco Sabadell, la junta
extraordinaria de accionistas del
próximo 5 de julio, convocada por
su consejo de administración para
aprobar una emisión de acciones
con la que financiar la operación
sobre su competidor.

La dirección de la entidad, con Carlos Torres a la cabeza, ha puesto en marcha en los últimos días una campaña para tratar de persuadir a toda costa a sus accionistas de que apoyen la ampliación. El banco ha dado orden a sus oficinas para que se pongan en contacto telefónico con aquellos clientes que sean titulares de acciones de BBVA y les convenzan para votar a favor de la ampliación de capital, según confirman a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, que recalcan la gran presión que está ejerciendo el banco sobre su red de oficinas para que atraigan a los accionistas.

En paralelo a esta acción, Torres, en un vídeo difundido esta semana por la entidad, ha instado tam-

## BBVA, a la desesperada con la OPA al Sabadell

Presiona a sus accionistas para que respalden la operación con llamadas a los clientes con títulos y un vídeo del que más arriesga, Carlos Torres

bién al conjunto de los accionistas del BBVA a participar en la junta y a que apoyen la ampliación de capital propuesta para seguir adelante con la OPA.

En el mensaje, Torres, que se juega buena parte de su credibilidad y probablemente de su futuro al frente de la entidad con la operación sobre el Sabadell, asegura que «la unión de ambas entidades reforzará nuestro posicionamiento y escala en el mercado español, y así conseguiremos una mayor eficiencia y rentabilidad».

El banquero destaca también que para los accionistas de BBVA,

la fusión de ambas entidades supone una clara generación de valor, ya que, por un lado, formarán parte de un banco «más fuerte y competitivo» y, por otro, conseguirán elevar los retornos de la inversión con un limitado impacto en el ratio de capital. Todo ello, añade, se une a una «atractiva» política de remuneración al accionista por parte del BBVA, que supone repartir entre el 40% y el 50% del beneficio cada año. Además, Torres reitera la intención de distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12%, lo que sigue dejando la puerta abierta a nuevos

El banco ejerce una fuerte presión a través de su red comercial de cara a la junta del 5 de julio planes de recompra de acciones o incluso el pago de dividendos extraordinarios.

La ampliación de capital es clave para que la operación siga adelante porque BBVA la necesita para llevar a cabo el canje de acciones con Sabadell que ha propuesto para que la OPA prospere.

El importe nominal máximo de la ampliación propuesto por la dirección de BBVA será de 551,9 millones de euros y se realizará con aportaciones no dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de BBVA actualmente en circulación.

#### Nadie la quiere

BBVA no está teniendo fácilla operación fundamentalmente porque nadie la quiere, excepto la propia entidad. El primero en rechazarla ha sido el propio Banco Sabadell, que ha asegurado que la oferta «infravalora significativamente» el proyecto de Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.

La negativa de la entidad que preside Josep Oliu ha convertido la OPA en hostil, lo que complica ECONOMÍA 23

Claves

#### Una compra con sinergias negativas

Exane argumenta que la opa generaría sinergias negativas, teniendo en cuenta «operaciones domésticas pasadas», en contra de la opinión de BBVA, que calcula que se generarían unas sinergias de 850 millones. 850

millones cree BBVA que tendría de sinergias la opa. Exane BNP cree que serían cifras negativas Los analista de BNP Paribas consideran que el BBVA tendría que mejorar la oferta hacia el final del periodo de aceptación en torno a un 10% para atraer el interés de ese segmento del accionariado minorista.

10%

tendría que mejorar su oferta BBVA para que fuera atractiva para los accionistas minoristas



todavía más -por no tener el respaldo de la dirección del Sabadell de cara a sus accionistas- una operación a la que también se opone frontalmente el Gobierno.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en numerosas ocasiones en las últimas semanas que el Ejecutivo se opone a la operación por lo que supone de 
reducción de la competencia, sobre todo en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde están 
más implantadas ambas entidades. De hecho, Cuerpo ha advertido de que, si bien sobre la OPA no 
tiene poder alguno, sí lo tiene sobre una hipotética fusión. Y sobre 
eso tendría la última palabra.

Economía considera que de fructificar una unión entre BBVA y Sabadell, supondría un incremento en el nivel de concentración «que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros», y remite a las apreciaciones que también realizó el hasta ahora gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en las que ha expuesto su recelo a una «excesiva» concentración bancaria. En esta misma línea, desde Economía aseguran que «un excesivo nivel de concentración introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera».

## Los analistas suspenden la OPA: «No es un buen movimiento, no hay ventajas»

El último en hacer un informe contrario ha sido Exane BNP Paribas: «Hay demasiadas incertidumbres»

J. de Antonio. MADRID

Expertos y analistas no terminan de ver clara la OPA hostillanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell. Pese a que la entidad que preside Carlos Torres mantiene la velocidad de crucero del proceso para hacerse con el 100% del capital social de su competidor, tras completar el envío de solicitudes a todos los supervisores y autoridades de los que necesita autorización -paso previo a la junta extraordinaria de accionistas, prevista para el 5 de julio, donde someterá a votación la ampliación de capital de 551 millones de euros que necesita

para realizar la OPA-, las firmas de análisis continúan haciendo sus cábalas y sus consiguientes consecuencias que, en general, valoran de forma negativa. El último en hacerlo ha sido Exane BNP Paribas, que ha concluido que la operación «no es un buen movimiento estratégico en este momento», porque el hecho de que sea hostil podría significar que se «alargue más de lo previsto, hasta mediados de 2026». Directamente asegura con rotundidad que «no vemos ventajas en esta operación».

En un informe remitido esta semana, los analistas de Exane aseguran que la operación está rodeada de «demasiadas incertidumbres» y que el amplio rango de escenarios que se barajan y la posible demora del proceso de aprobaciones implican que las cotizaciones de ambos bancos «no estén alineadas de momento con la ecuación de canje inicial». Además, consideran, por la configuración accionarial preferentemente minoristas del Banco

Sabadell, que el BBVA tendría que mejorar la oferta hacia el final del periodo de aceptación en torno a un 10% para atraer su interés.

Exane argumenta más razones en contra de la opa y en clara oposición con la postura del BBVA, ya que mientras BNP cree que se pueden generar sinergias negativas –teniendo en cuenta «operaciones domésticas pasadas»–, desde BBVA calculan que se lograrían unas sinergias de unos 850 millones de euros.

También advierte de que la fusión tendría un impacto de unos 55 puntos básicos en el capital, debido a los costes de reestructuración y a los gastos que supondría la ruptura de las alianzas comerciales, lo que situaría la ra-

La fusión tendría un impacto de 55 puntos en el capital de BBVA y rebajaría su ratio de capital tio de capital de máxima calidad CET1, por debajo del nivel objetivo del 12.

Si BBVA lograr superar todos los obstáculos y logra finalizar la OPA, Exane alerta de que el foco comercial de BBVA «se vería obstaculizado», ya que necesitaría un «despliegue de recursos muy significativo para ejecutarla correctamente».

Otra de las razones que impiden su apuesta por la operación tiene que ver con el temor que causa la «creciente concentración» del mercado bancario español en los últimos años, sobre todo porque la cuota de mercado conjunta en crédito y depósitos de los cinco principales bancos españoles ha aumentado del 45% al 70%-75 % en los últimos 15 años.

Otros analistas de agencias de inversión como XTB, IG, Renta 4 o incluso de Bankinter, entre otras, han manifestado directamente que la OPA «no es demasiado atractiva en cuanto a precio» y que si tuvieran acciones en cartera, «no acudirían a la OPA».

24 ECONOMÍA
Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### Rocío Albert

an tenido que pasar las Elecciones Europeas para que nos enteremos de que Pedro Sánchez ya tiene prác-

ticamente cerrado un acuerdo con el independentismo catalán sobre deuda y financiación. Pero que adultere los resultados de las urnas ocultando, mintiendo y engañando a los ciudadanos no es nada nuevo. De hecho, es su «modus operandi». Ya lo hizo antes, recuerden, cuando en vísperas de las anteriores Elecciones Generales negó reiteradamente que facilitaría la amnistía. Y lo ha vuelto a repetir ahora. No ha pasado ni una semana de la última convocatoria electoral y la ministra Montero ya nos ha desvelado que está negociando con sus socios de Gobierno la condonación de la deuda que Cataluña tiene con todos los españoles y la reforma de un futuro sistema de financiación que recoja «la singularidad» de esta región.

Pero este Gobierno no solo ha mentido a los ciudadanos de toda España, también nos ha mentido a todos los consejeros del área de Hacienda de todas las comunidades autónomas. En el último (y único) Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha convocado, Montero hasta

pidió que constara en acta que no había negociaciones bilaterales, y que toda reforma del sistema de financiación se abordaría allí, con todos, sin excepciones, con luz y taquígrafos.

Sin embargo, ahora nos hemos enterado de que con la única región con la que lo está negociando, en la oscuridad y sin testigos, es precisamente con la única que no acudió a esa reunión. Y no acudió porque no lo necesita: tiene hilo directo con la Moncloa y con un presidente de la nación indigno y

#### Opinión

## Miente que algo queda



La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrece un pacto fiscal a la carta a Cataluña

sin escrúpulos que está dispuesto a tragar con todo para aferrarse al poder. Incluso a dar un trato especial a esos dirigentes que quieren romper España.

Con estas concesiones el Gobierno socialista se suma así al argumento injusto y falaz de que «Madrid nos roba». No, Madrid no roba. Es solidario, aporta el 71% al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y no por obligación, sino por convencimiento y porque forma parte de un todo que es España. Porque el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso quiere que le vaya bien a un madrileño, a un extremeño o a un catalán. Por eso, los madrileños estamos orgullosos de ser los que más aportamos a la caja común, con la que se financian los servicios públicos del resto de las CC AA. Una aportación que es tres veces más que la de Cataluña. El problema de Cataluña no es Madrid, son sus gobernantes, que han gastado más de 45.000 millones solo en 2023 (casi un 20% más que el gasto de la Comunidad de Madrid), y que han

endeudado a aquella región en 86.000 millones para situarla al borde de la quiebra.

Cataluña no tiene ninguna singularidad. La ministra Montero debería leerse la Constitución, y a lo mejor así la respetaría y no la manosearía, que es lo que está haciendo de

> forma flagrante el Gobierno del que forma parte.

Singular es adulterar el resultado de unas elecciones mintiendo: la amnistía no tenía cabida porque era inconstitucional, decían. Singular es utilizar luego el dinero de todos los españoles para comprar una investidura, porque la deuda que ahora se pretende perdonar no va a desaparecer: la asumirán todos y cada uno de los españoles.

Singular es negociar de forma bilateral un sistema de financiación autonómica que afecta a todas las regiones. Singular es que este sistema de financiación se esté negociando con prófugos y procesados. Singular es que una ministra engañe descaradamente en un foro como el Consejo de Política Fiscal y Financiera asegurando que es allí donde se debatirá, y al mismo tiempo estar negociándolo a escondidas. Singular es que hasta los presidentes autonómicos del PSOE estén escandalizados por el cheque en blanco que Pedro Sánchez ha extendido a los que le sostienen en su poltrona.

Singular es que la Comunidad de Madrid tenga que verse obli-

gada a defender los intereses de sus ciudadanos. No estamos dispuestos a tolerar que los madrileños tengan que hacer más sacrificios en sus economías domésticas para que Pedro Sánchez pueda seguir disfrutando de las comodidades de la Moncloa en sus días de reflexión. Se trata de hacer España, no de romperla.

Rocío Albert es consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid

#### La deuda marca otro récord: 1,613 billones

Sánchez suma al agujero del Estado 93.400 millones en un año, más que los fondos europeos

#### J. de Antonio. MADRID

No hay freno para la deuda pública, que mes tras mes bate récords. La deuda del conjunto de las Administraciones – según el Protocolo de Déficit Excesivo – se elevó en el primer trimestre hasta el 109% del PIB, con un incremento en términos absolutos del 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior, 1,3 puntos por encima del cierre de 2023 y muy lejos del objetivo marcado por el Gobierno del 106,3% para este ejercicio. Estas

cifras llevan a la deuda a una nueva marca histórica de 1,613 billones de euros, 39.289 millones más que en el último trimestre y 10.569 millones más que hace solo un mes, principalmente por culpa de que el endeudamiento del Estado y las autonomías alcanzan máximos de toda la serie registrada. Respecto a hace un año, los números rojos han aumentado en 77.663 millones. Lo confirmó ayer el Banco de España, que ha elevado el endeudamiento de la Administración Central al 99,6% del PIB, equivalente a un importe nunca alcan-

zado hasta ahora de 1,474 billones yun incremento del 6,3% respecto al mismo periodo el año anterior. Solo en el último mes, el agujero del Estado ha crecido en 15.875 millones, una cifra que se queda corta con el endeudamiento acumulado directamente a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante el último año, tras sumar 93.868 millones. Esta cantidad superaría en casi 10.000 millones los fondos europeos asignados a España a fondo perdido, 84.000 millones. Tampoco llegan buenas noticias de las comunidades autónomas. La cuantía de su deuda marcó su propio récord en 328.932 millones, aunque el nivel equivalente sobre el PIB se mantuvo en el 22,2%, pero con un aumento interanual del 2%. En ratio de deuda es la Comunidad Valenciana la que sigue a la cabeza de los números rojos, con el 41,5% de su PIB, seguida por Castilla-La Mancha (31,5% de su PIB), Murcia (31,4%) y Cataluña (31,1%). Los mayores importes absolutos de deuda los marcaron Cataluña (87.253 millones), Comunidad Valenciana (57.676) y Madrid (38.358).

ECONOMÍA 25

|                   | IBEX 35<br>Madrid |                           | CAC 40<br>París |         | SE 100<br>ondres | DAX [<br>Fráncfort | DOW JONES*<br>Nueva York |          | NASDAQ*<br>Nueva York |        | NIKKEI<br>Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PETRÓLEO<br>Brent |            | EURÍBOR<br>12 meses | ORO<br>Dólar/onza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|---------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   | 0.992,30          | 7.503,27 8.1<br>-2,66% -0 |                 |         | .146,86          |                    | 38.548.03                |          | 19.606,99             |        | 38.814,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82,74             |            | 3,678               |                   | 2.329,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cotiz.     |
|                   | -0,67%            |                           |                 | 0,21%   | -1,44%           | -0,26%             |                          | 0,15%    |                       | 0,24%  | The second secon | <b>V</b>          |            |                     | 1,13%             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| The second second | 8,81%             |                           |                 |         | 5,35%            | 7,46%              | 2,28%                    |          | 16,53%                |        | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,01%            |            | 4,70%               | 11,67%            | The state of the s | Año        |
| BEX 35            |                   |                           |                 | 100     |                  |                    |                          | Media se | esión                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                 |            | 110,000,001         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| DEN OO            | Última            |                           | Ayer            |         |                  |                    | Última                   |          | Ayer                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Última     |                     |                   | Ayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                   | Cotización        | % Dif.                    | Máx.            | Min.    | Volumen €        |                    | Cotización               | % Dif.   | Máx.                  | Min.   | Volumen €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Cotización | % Dif.              | Máx.              | Min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volumen €  |
| CCIONA            | 115,600           | -0,26                     | 117,700         | 113,800 | 16.886.972       | CELLNEX            | 32,390                   | -1,76    | 32,950                | 32,250 | 54.031.316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LOGISTA           | 26,280     | -0,15               | 26,320            | 25,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.898.786  |
| CCIONA ENER       | RGIA 20,860       | 1,16                      | 21,160          | 20,240  | 12.446.669       | ENAGAS             | 14,240                   | 1,14     | 14,300                | 14,020 | 14,722.195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAPFRE            | 2,130      | -0,37               | 2,150             | 2,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,229.565  |
| CERINOX           | 9,755             | -0,46                     | 9,800           | 9,690   | 5.937.082        | ENDESA             | 18,620                   | 1,14     | 18,640                | 18,290 | 29.407.209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MELIA HOTELS      | 7,485      | -2,03               | 7,665             | 7,430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.426.740  |
| CS                | 39,220            | -1,06                     | 39,600          | 38,420  | 30.706.455       | FERROVIAL          | 36,620                   | 1,33     | 36,680                | 35,780 | 52.114.519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MERLIN            | 10,600     | -1,30               | 10,800            | 10,510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.575.196 |
| ENA               | 184,600           | -0,27                     | 184,800         | 182,300 | 48.746.583       | FLUIDRA            | 21,500                   | -1,01    | 21,860                | 21,200 | 6.758.481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NATURGY           | 20,980     | -0,29               | 21,240            | 20,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.820.331 |
| MADEUS            | 64,200            | -2,22                     | 65,840          | 63,960  | 42.646.869       | GRIFOLS-A          | 9,188                    | -0,65    | 9,320                 | 9,064  | 16.812.427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RED ELECTRICA     | 17,060     | 0,95                | 17,130            | 16,710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.900.778 |
| RCELORMITT        | AL 21,830         | -1,71                     | 22,380          | 21,750  | 7.174.155        | IBERDROLA          | 12,125                   | -0,53    | 12,255                | 12,020 | 131.686.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REPSOL            | 14,305     | 1,06                | 14,530            | 14,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83.310.388 |
| SABADELL          | 1,742             | -2,13                     | 1,776           | 1,702   | 47.066.520       | INDITEX            | 45,960                   | -0.39    | 46,390                | 45,300 | 100.068.116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SACYR             | 3,390      | -1,40               | 3,434             | 3,316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.209.933 |
| SANTANDER         | 4,379             | -0,51                     | 4,437           | 4,303   | 303.959.499      | INDRA              | 20,180                   | -1,46    | 20,600                | 19,970 | 11.447.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOLARIA           | 12,560     | 9,79                | 12,660            | 11,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.660.684 |
| ANKINTER          | 7,552             | -1,28                     | 7,664           | 7,342   | 21.536.252       | INMOB. COLONIA     | L 6,010                  | -2,51    | 6,190                 | 5,975  | 13.807.229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TELEFONICA        | 4,110      | -0.70               | 4,120             | 4,057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93.598.120 |
| BVA               | 9,020             | -1,05                     | 9,100           | 8,790   | 193.286.814      | IAG                | 1,940                    | -2,17    | 1,987                 | 1,931  | 21.779.240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNICAJA           | 1,244      | -1,82               | 1,270             | 1,221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.388.835  |
| AIXABANK          | 4,875             | -2,11                     | 4,989           | 4,781   | 95.449.646       | LAB. ROVI          | 86,800                   | -0.57    | 87,200                | 85,050 | 8.112.885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            |                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |



Gestha calcula que 4,8 millones de pensionistas mutualistas reducirán sus ingresos en el IRPF

## Distinto trato fiscal en la reducción de IRPF de los jubilados mutualistas

Los pensionistas de 21 mutualidades tienen una deducción menor

#### Inma Bermejo. MADRID

Millones de pensionistas tienen derecho a devoluciones de IRPF por las aportaciones que realizaron a las antiguas mutualidades que no pudieron reducirse de la base imponible con la normativa tributaria vigente en su día. No obstante, Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierte de que existe un «distinto trato fiscal de las aportaciones a mutualidades laborales y sustitutorias» de la Seguridad Social.

En concreto, los pensionistas que durante su carrera laboral realizaron aportaciones a alguna de las 21 mutualidades sustitutorias

antes del 1 de enero de 1979 solo pueden deducirse el 25% de la parte de su pensión derivada de las aportaciones a esas mutualidades. En cambio, los pensionistas que realizaron contribuciones a mutualidades laborales (entidades gestoras de la Seguridad Social) pueden deducir en el IRPF el 25% de la parte de la prestación correspondiente a las cotizaciones efectuadas entre el 1 de enero de 1967 v el 31 de diciembre de 1978. Además, pueden deducir hasta el 100% de la parte de la pensión correspondiente a las aportaciones realizadas antes de 1967.

También tienen una deducción del 25% las aportaciones a pensiones complementarias a las pensiones de la Seguridad Social o Clases pasivas, así como al complemento de pensión de jubilación o invalidez que paga el Fondo especial del INSS y al que pagan Muface, Mugeju e Isfas.

La reducción de los ingresos en el IRPF aparece reflejada automáticamente en el borrador de la Renta con el concepto «Ajuste por Mutualidades-DT2 LIRPF». Además, el Fisco puso a disposición de los beneficiarios un formulario para recuperar la cuantía pagada de más en el IRPF entre 2019 y 2023. Gestha calcula que 4,8 millones de pensionistas –y sus herederos– que cotizaron hasta finales de 1978 reducirán sus ingresos en el IRPF.

#### Renfe solo indemnizará retrasos de más de 1 hora

Puente echa la culpa a la caída de ingresos por la competencia

S. de la Cruz. MADRID

Renfe ha eliminado las indemnizaciones que hasta ahora ofrecía por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE, y a partir de julio solo indemnizará los retrasos de un mínimo de 60 minutos, limitándose así a cumplir con la normativa española. Hasta ahora, Renfe destacaba entre todos los operadores por ofrecer un compromiso de puntualidad muy superior al mínimo exigido por la legislación, devolviendo el 50% del billete por un retraso superior a los 15 minutos y el 100% si el tren llegaba más de 30 minutos tarde.

A partir del próximo 1 de julio, según ha informado con motivo de la actualización de su compromiso de puntualidad, para recibir el 50% del precio del billete, la demora tendrá que ser igual o superior a 60 minutos, mientras que para recibir el 100% se tendrá que retrasar más de 90 minutos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este viernes desde Lugo los «ajustes» en el compromiso de puntualidad de Renfe y en las indemnizaciones por retrasos que, ha explicado, «suponían mermas muy importantes de ingresos» para la compañía, que ha cifrado en 42 millones solo el año pasado. «Es evidente que en un escenario liberalizado, de libre competencia, en el que nuestros competidores tienen un compromiso de puntualidad distinto, nosotros no podíamos seguir ofreciendo los precios que nos vemos obligados a ofrecer también como consecuencia de la competencia y al mismo tiempo mantener un compromiso de puntualidad que suponía unas mermas muy importantes de ingresos a Renfe», ha añadido.

El compromiso de puntualidad se remontaba al año 1992, cuando se inauguró la primera línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.



El compromiso de puntualidad de Renfe funcionaba desde 1992

#### F. Molinero. MADRID

ste viernes tuvo lugar la reunión del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). Un encuentro en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, y los consejeros autonómicos tenían sobre la mesa diferentes cuestiones del ámbito de la salud. Al finalizar la reunión, las comunidades del PP criticaron en tromba la falta de medidas puntuales del Ministerio para hacer frente al déficit de profesionales en Atención Primaria y hospitalaria este verano, y vaticinaron que habrá serios problemas asistenciales.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, que aceptó ocupar desde ayer la vicepresidencia del CISNS, cargó duramente contra Mónica García por convocar un pleno del Interterritorial en el que «no se ha abordado el que realmente es el grave problema que tiene la sanidad, que es la falta de profesionales». Vázquez aseguró que el pleno fue un «encuentro de trámite para informar de una serie de proyectos que tiene el Ministerio», pero con «nada de enjundia y nada para poder resolver el grave problema de Estado que es la falta de profesionales sanitarios, competencia exclusiva del Ministerio».

«Dada la cantidad de puntos que tenía el orden del día, apenas hemos tardado dos horas y media en despacharlos, mientras que el otro día, con un solo punto, estuvimos casi dos horas. Eso da idea de la calidad del orden del día que hemos tenido que despachar y sin ninguna solución para este problema de Estado», declaró.

Así, acusó a García de «olvidarse» de lo que dijo el día que recogió la cartera de ministra sobre que «que hubiera profesionales en el sistema sanitario era competencia del Ministerio». «Los consejeros de las comunidades estamos ejerciendo nuestras competencias para realmente poder dar asistencia sanitaria, pero la única que no ejerce sus competencias es la ministra, que es la de proporcionar profesionales sanitarios al sistema de salud. Por lo tanto, basta ya de cosmética, basta ya de envolver, basta ya de engañar», declaró.

En este sentido, el consejero destacó que se deberían «tomar medidas extraordinarias en las contrataciones, tomar medidas extraordinarias con los residentes,

## Mónica García se lava las manos ante la falta de médicos

Las autonomías del PP arremeten contra la ministra en el Interterritorial por la inacción de Sanidad de cara a este verano y alertan del riesgo: «Será culpa de ella»

porque así se ha hecho otras veces y han sido legales». «No ha habido más que excusas y capotazos», añadió.

La ministra insistió por su parte en que no caben interpretaciones de la normativa respecto a lo que pueden y no pueden hacer los médicos residentes de último año este verano, y reiteró que no va a aceptar ninguna propuesta que «roce la ilegalidad».

García subrayó que este periodo estival no va a ser diferente a los demás, y que una vez más, el SNS va a acusar la falta de profesionales porque se tienen que ir de vacaciones, informa Efe. Salvo en una cosa, y es que hay incluso comunidades que «van a tener más efectivos este verano»: mientras que otros años, en algunas autonomías, el 90% de los MIR escapa al acabar su residencia en junio, este van a poder contar con la totalidad de los residentes porque la finalizarán en septiembre. «Agradezco que me atribuyan competencias que les corresponden a ellos», ironizó, reiterando lo que ya les dijo esta semana mediante una carta, en la que les aclaraba el marco le-

«Basta ya de engañar y de cosmética», exige Castilla y León ante la dejadez del Ministerio

«Las autonomías del PP no han planteado a la ministra que se salte reglamentos», afirma Madrid gal en el que pueden diseñar sus planes de gestión de los médicos residentes de último año, los R4.

Una normativa que, insistió, es muy clara y sobre la que «no hay interpretación posible»: en el último año, los residentes pueden pasar consulta de manera autónoma sin necesidad de la presencia de un tutor, pero siempre bajo supervisión, que puede ser de éste o de otro profesional del centro.

«¿Supervisión significa que puedes mandar a un residente solo a un lugar donde no tenga nadie a quien acudir? No. ¿Supervisión significa que puedes mandar al residente a un lugar donde haya más efectivos, que no tienen por qué ser tutores, pero que pueden dar una supervisión? Sí. Yo creo que es bastante sencillo».

La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, recalcó que las comunidades del PP en ningún momento han planteado a la ministra del ramo, Mónica García, que cometa algún tipo de ilegalidad o se salte algún reglamento en relación a los estudiantes de último curso de MIR e insistió en que es su responsabilidad buscar soluciones a la falta de profesionales, «que a partir del verano va a ser su culpa».

Según Matute, «nadie quiere cometer una ilegalidad» ni «nadie» pidió a la ministra «que incumpla ningún tipo de reglamento de formación ni nada parecido». «Tengo claro que los R4 tienen que terminar su formación, absolutamente, y van a ser residentes hasta el último minuto porque es lo que tienen que hacer y formarse, en la Comunidad de Madrid y en el resto de comunidades».

Otros consejeros como la de Baleares, Manuela García, o el de Valencia, Marciano Gómez, se sumaron también a las críticas.

#### Agilizar la homologación de títulos

Como vía de solución a la falta de profesionales, entre otras, Madrid apuesta por agilizar la homologación de títulos para que médicos extracomunitarios puedan ejercer en España. En este sentido, recordó que el Ministerio no le entregó, tal y como le habían reclamado, un listado de todos los médicos extracomunitarios que están pendientes de homologación de título para poder ejercer en España. «A través de la Federación Española de Médicos Extracomunitarios tenemos una estimación pero queríamos un listado concreto y completo de médicos y especialidades y que nos dijeron que nos lo iban a dar pero no nos lo han proporcionado», indicó la consejera Fátima Matute, informa Ep. Con ellos, recalcó, «habría suficientes médicos para cubrir los puestos vacantes de todas las comunidades autónomas» y «estarían encantados de ir a esos centros de difícil cobertura».

> La ministra de Sanidad, Mónica García habló ayer en el Interterritorial



SOCIEDAD 27

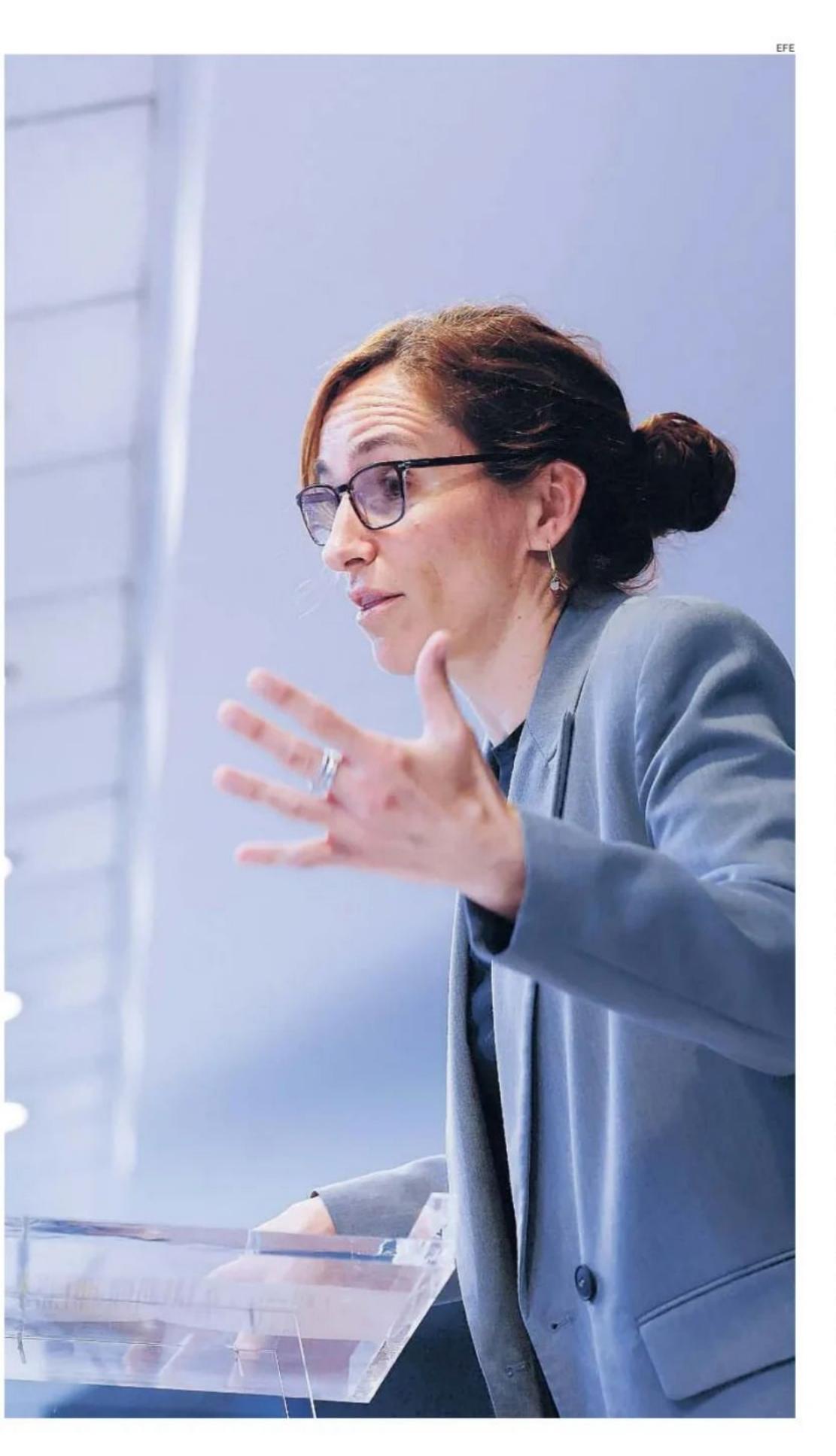

#### La EMA inicia una revisión sobre la seguridad del Nolotil

La agencia duda de que las medidas para minimizar la agranulocitosis sean efectivas

F. M. MADRID

La EMA (Agencia Europa del Medicamento) ha iniciado una revisión de los medicamentos que contienen el analgésico metamizol, cuya marca comercial más conocida en España es el Nolotil (y de hecho, una de los más vendidas en el país), debido a la preocupación sobre si las medidas imple-

mentadas para minimizarelriesgo conocido de agranulocitosis puedan no ser o suficientemente efectivas, tal y como explica la EMA a través de un comunicado.

Los medicamentos que contienen metamizol están
autorizados en
varios países de
la UE para tratar
el dolory la fiebre
de moderados a
intensos. Los
usos autorizados
varían de un país

a otro y van desde el tratamiento del dolor después de una cirugía o lesiones hasta el tratamiento del dolor y la fiebre relacionados con el cáncer.

La agranulocitosis en cuestión es un efecto secundario conocido de los medicamentos que contienen metamizol. Implica una disminución repentina y brusca de los niveles de granulocitos, un tipo de glóbulo blanco. Esto puede provocar infecciones graves que pueden ser mortales. La información del producto de los distintos medicamentos que contienen metamizol actualmente enumera la agranulocitosis como un efecto secundario raro (que

ocurre en hasta una de cada 1.000 personas) o un efecto secundario muy raro (que ocurre en hasta en una de cada 10.000). Las medidas implementadas para minimizar este riesgo varían de acuerdo con los diferentes países.

Esta revisión se inició a petición de la agencia finlandesa de medicamentos, ya que todavía se notifican casos de agranulocitosis con metamizol a pesar del reciente fortalecimiento de las medidas de minimización de riesgos en este país nórdico. A raíz de los informes de casos más recientes, la empresa que comercializa el único medicamento que contiene metamizol autorizado en Finlandia solicitó que se retirara su autorización de co-



El Nolotil es uno de los fármacos más utilizados

mercialización por motivos de seguridad.

El comité de seguridad de la EMA (PRAC) revisará ahora el riesgo de agranulocitosis de todos los medicamentos que contienen metamizolautorizados en la UE en sus diferentes usos autorizados y sus medidas de minimización de riesgos existentes.

El comité evaluará el impacto de la agranulocitosis en la relación beneficio-riesgo de los medicamentos y emitirá una recomendación sobre si sus autorizaciones de comercialización deben mantenerse, modificarse, suspenderse o revocarse en toda la Unión Europea. 28 SOCIEDAD
Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN

#### Macarena Gutiérrez. MADRID

aryl Mcbride lleva más de cuarenta años tratando a familias y parejas disfuncionales. Ella misma, que se define como superviviente de una crianza narcisista, conoce el problema de primera mano y sabe las graves secuelas que puede dejar. En «Familia tóxica» (Urano) ofrece una senda de cinco pasos para recuperar la cordura después de haber sufrido a un padre narcisista.

#### ¿Qué es una familia tóxica?

Una familia tóxica es aquella en la que la dinámica, la comunicación y la forma en que se trata a las personas es dañina. Puede ser gradual y sutil, secreta y manipuladora. Suele estar dirigida por uno o dos padres emocional o mentalmente inestables y, por lo tanto, no crían a sus hijos de manera efectiva y amorosa. Esto se puede ver en el abuso físico, emocional, psicológicoysexual. También vemos esto en padres inmaduros. Escribo específicamente sobre la familia narcisista, es decir, una familia liderada por un padre narcisista.

#### ¿Cómo es crecer con un padre narcisista?

El padre narcisista carece de empatía y de la capacidad de sintonizar emocionalmente con los sentimientos del niño. El niño se siente invisible y no es visto ni oído y no tiene voz. Alos niños de estas familias no se les anima a desarrollar su propia identidad, sino que se les obliga a encajar en el molde de lo que se espera de él. El padre narcisista es el más importante de la familia y el resto debe girar en torno a sus deseos y necesidades. Los hijos están ahí para servir a los padres y no al revés, como debería ser. El narcisista usa la manipulación, el secreto y el control para mantener ese poder. Los celos también son comunes, incluso los celos de los propios hijos.

#### ¿Qué secuelas deja en la personalidad del niño este tipo de crianza?

Los hijos de un padre narcisista crecen con un desarrollo emocional atrofiado, dudas paralizantes 
sobre sí mismos, falta de autoestima, desconfianza, trastorno de 
estrés postraumático complejo, 
ansiedad, depresión, vergüenza y 
un mensaje internalizado de «no 
soy lo suficientemente bueno».



## Familias tóxicas: «El padre narcisista llega a tener celos de sus hijos»

Karyl Mcbride Psicóloga

Las secuelas de este tipo de crianza pueden ser graves: desde un desarrollo emocional atrofiado a estrés postraumático severo

#### ¿Cuáles son los dos tipos de crianza narcisista?

La paternidad narcisista se manifiesta en comportamientos envolventes o ignorantes y, a veces, ambos a la vez, dependiendo de la
necesidad del narcisista. Engullir al
niño significa dictar lo que el niño
dice, hace, viste, piensa, cree y es.
Ignorar significa que el niño no es
visto ni escuchado y el niño no es
visto ni escuchado y el niño se siente desatendido e invisible. Curiosamente, el impacto de estos dos estilos de crianza es el mismo. Ambos
crean a un niño al que no se le anima a desarrollar su propio yo auténtico.

#### ¿Hay algún caso que le haya impactado especialmente?

En las familias narcisistas hay caos e inconsistencia, por lo que los niños no se sienten seguros. Me entristeció mucho escuchar a una clienta de 50 años decirme que todo lo que quería era consistencia, así que a los 7 años tuvo que crear su propia consistencia para sobrevivir. Relató que decidió que cada vez que caminaba de la sala a la cocina, parpadeaba. Dijo que esto creó una cosa en su vida que podía controlar y podía ser sólida.

#### ¿Cómofuncionael «gaslighting»

#### en la familia narcisista?

Es cuando el padre narcisista utiliza métodos psicológicos para hacer que alguien cuestione su propia cordura. Desestabiliza la realidad del niño y la pone en cuestión. Por ejemplo, el niño informa de que un hermano lo está lastimando de alguna manera, y el padre le dice que es solo su imaginación y que está siendo demasiado sensible.

#### ¿Los narcisistas proyectan sus emociones en sus hijos?

Los narcisistas usan confrecuencia la proyección porque no están lidiando con sus propios sentimientos de manera responsable. Por ejemplo, si el narcisista se siente enojado, en lugar de reconocerlo puede decirle al niño: «¿Por qué estás tan enfadado hoy?». Por supuesto, causa confusión, y el niño generalmente lo interioriza y piensa que algo anda mal en él.

#### Parece que hay más narcisistas que nunca.

El término narcisismo se usa muy a la ligera ahora. El verdadero narcisismo y los rasgos narcisistas han existido durante generaciones. La gente tiende a pensar que el narcisismo se trata solo de ser soberbio y arrogante, pero es mucho más que eso. Tiene que ver con la falta de empatía y responsabilidad, y la incapacidad de sintonizar con el mundo emocional de los demás.

#### ¿Qué es la ira narcisista?

Lo llamamos rabia narcisista. Debido a que el narcisista es una persona con una autoestima muy frágil y una gran falta de identidad, cuando su ego se ve amenazado responde con rabia. Es su mecanismode defensa. Si abandonas, amenazas, cuestionas o dejas a un narcisista, por lo general recurrirá a la venganza y tratará de lastimarte de alguna manera.

#### Si una persona se cría con un padre narcisista ¿es más probable que acabe casándose con uno?

Tendemos a sentirnos atraídos por lo familiar hasta que hacemos nuestra propia recuperación. Es bastante común ver a los hijos adultos de narcisistas involucrarse con narcisistas en relaciones amorosas y amistades. Una vez que sanan se vuelven más conscientes de las señales de alerta a tener en cuenta y son mucho menos tolerantes con estos comportamientos aberrantes. Aprenden a cuidarse mejor.

#### ¿Qué es una relación sana?

Es una basada en la igualdad y reciprocidad. Hay un toma y daca parejo. Lo llamamos interdependiente. Las partes dany reciben por igual. También hay respeto, confianza, empatía y honestidad.

#### ¿Cuál es su experiencia personal con este tema?

He escrito en mis tres libros que soy un hijo adulto de padres narcisistas. También he tratado a cientos de hijos de narcisistas y también he entrenado a otros terapeutas en mi programa de recuperación de cinco pasos. He investigado este tema durante 25 años. SOCIEDAD 29

## El comisario pontificio desmonta el «bloqueo» económico a las clarisas

Las monjas dicen no poder subsistir por la tutela de sus cuentas, pero niegan el dinero que les da la Iglesia

José Beltrán, MADRID

Las clarisas de Belorado, que el 13 de mayo hicieron pública su ruptura con la Iglesia católica, se han servido de las redes sociales en estas últimas horas para dejar caer que el Arzobispado de Burgos las estaría abocando a una situación de asfixia financiera. A través de su cuenta de Instagram, las monjas han llegado a asegurar que la decisión del arzobispo y comisario pontificio, Mario Iceta, de tutelar sus cuentas bancarias está «bloqueando de esta forma el acceso al fruto de nuestro trabajo diario», «Tiene como consecuencia directa-relatan-laimposibilidadde comprar desde los productos básicos para mantenernos, como el alimento y los materiales de cuidado de las hermanas mayores, hasta la materia prima para la elaboración denuestros productos de chocolate, alimento para los animales de nuestra granja doméstica, pago de nóminasy demás pagos para mantener a flote el monasterio».

Apenas tres horas después de estas acusaciones, el equipo de Iceta daba a conocer una nota de prensa en la que desmontaba los ataques llevados a cabo por la comunidad



que lidera la exabadesa, sor Isabel de la Trinidad. «En ningún caso existe la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad», dice el comunicado.

Desdeel Arzobispadoniegan que estén buscando que las religiosas pasen hambre o se les nieguen los medios para subsistir. La intervención de las cuentas por parte de la comisión gestora tiene como fin evitar cualquier movimiento financiero arriesgado en las mismas, lo que se traduce en un protocolo para proporcionar el dinero que necesiten las monjas.

Sin embargo, cuando el jueves 6

de junio los mediadores del comisario pontificio acudieron al monasteriopara presentarles este plan, la exabadesa dio orden de echarles, llamando a la Guardia Civil. Solo permitieron el acceso al interior del cenobio de la notaria civil, María Rosario Garrido, que sí pudo comunicar «el modo de establecer la interlocución de las cuestiones económicas».

«No han hecho uso de esta vía», sentencian desde el Arzobispado. A la vez, hacen hincapié en que «seguimos a la espera de que las hermanas nos comuniquen los importes necesarios que requieren para La exabadesa clarisa, sor Isabel de la Trinidad (dcha.), con otras dos monjas, en los juzgados de Burgos

Las religiosas sí exigen que el arzobispo pague el servicio de seguridad que quieren contratar los gastos habituales de la vida ordinaria». A la par, el equipo de Mario Iceta confirma que se hará cargo de todos sus gastos, sean los recibos de los suministros, como el pago de las nóminas de quienes trabajan para el convento.

En este sentido, también desmienten a las clarisas, que en Instagram llegaban a decir que «nuestros empleados se están viendo impelidos air alobispado de Burgos, a reclamar lo que por derecho les pertenece». El Arzobispado sostiene que «ningún empleado de los monasterios ha acudido al arzobispado a poner ninguna queja».

En esta misma línea, el comisario pontificio destapa una incongruencia de las consagradas cismáticas. Y es que, mientras se niegan a solicitar ayuda para afrontar sus gastos cotidianos, sí escribieron un correo electrónico a lceta el 11 de junio para que sea él el que pague un servicio de seguridad privada que ellas quieren contratar ante la presión que dicen estar sufriendo a través de «lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos, e incluso intrusiones en el perímetro de la clausura».

«Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio», relatan en el mail las monjas, que desde que decidieron romper con Roma no se referían a Iceta por sucargo eclesial. «Aquí sí se reconocelaautoridaddelarzobispo», apostillaen la nota de prensa la Archidiócesis de Burgos. «Llama la atención que sepida dinero para este servicio, pero no para la compra de género para la vida ordinaria», dejan caer sobre las incongruencias de las monjas. Eso sí, una vez más, desde el Arzobispado de Burgos vuelven a mostrar su «mano tendida» y condenan «cualquier eventual falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio».

#### El Papa: «Reírse de Dios no es blasfemia»

Francisco se reúne con cómicos de todo el planeta, desde Whoopi Goldberg a Victoria Martín J.B. MADRID

«¿Se puede uno reír de Dios? Por supuesto. No es una blasfemia». Con esta naturalidad, el Papa Francisco se dirigió ayer a un centenar de actores cómicos del planeta para animarlosa continuar transformando el mundo agolpede sonrisas. Eso sí, estableció un límite: «Se puede hacer sin ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, sobre todo de los pobres».

En esta audiencia que mantuvo a primera hora de la mañana, antes deponer rumbo a la cumbre del G7,



El Papa Francisco saludó ayer a la actriz Whoopi Goldberg

se encontraban, entre otros, Whoopi Golderg, Jimmy Fallon o Chris Rock. También hubo representación española: Cristina Castaño, Sara Escudero y Victoria Martín.

«Esto que voy a decir ahora no es una herejía: cuando ustedes logran hacer brotar una sonrisa de los labios de un solo espectador hacen sonreír también a Dios», compartió en otro momento de su alocución. Francisco invitó a los artistas a continuar con su misión de despertar «el sentido crítico», romper «barreras sociales» a través del humor, y ser voz de denuncia desde la ironía contra «los excesos de poder».



R.S. MADRID

on las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, son muchas las familias con animales de compañía que se plantean su próximo destino en el que descansar de un largo invierno. Sin embargo, este momento tan deseado a lo largo del año también supone un quebradero de cabeza a la hora de escoger un hogar temporal para el animal o planes en los que le puedan incluir.

«La separación de la familia con el animal en cuestión, a menudo, puede generar dosis de estrés y ansiedad que desemboquen en problemas de salud en el animal, como pérdida de apetito o problemas urinarios, entre otros. Nosotros siempre aconsejamos que se pueda optar por viajar con nuestro mejor amigo a través de multitud de opciones petfriendly», señala Ana Ramírez, directora técnica veterinaria de Kivet, la red de clínicas veterinarias de Kiwoko.

Y es que, el verano es una etapa crítica para nuestras mascotas ya

# Cómo organizar el viaje perfecto con tu mascota

A las puertas de verano hay que evitar sentimientos de abandono y estrés derivados de los cambios asociados a la separación

que las cifras de abandono animal se multiplican en estas fechas. Si bien es cierto que las tasas se mantienen más o menos constantes durante todo el año, cuando llega el verano se produce un repunte, según informan desde las protectoras. En concreto, el 44% de los gatos y el 35% de los perros son abandonados entre los meses de mayo y septiembre.

Por este motivo, resulta fundamental ofrecer a los dueños de las mascotas las posibles opciones para que los animales no sean vistos como una carga. Para gatos y perros, acostumbrados al contacto humano, se recomiendan hoteles «petfriendly»

«Los perros son de las especies animales que necesitan mayores dosis de cuidados y, por su naturaleza, sufren mayor apego. Por eso, existen algunos perretes que disfrutan también las vacaciones con un cambio de rutina como son familias temporales, guardería o residencia. En cambio, muchos otros somatizan este cambio con estrés o nerviosismo, pudiendo llegar a afectar negativamente a su bienestar emocional y físico. En estos casos, aconsejamos diseñar vacaciones que les incluyan», aclara Ramírez.

#### Playas para perros

Para las familias más amantes del mundo acuático, el viaje se puede organizar según las diferentes playas Dog-Friendly o en función de actividades, como el surf con perros, entre otros.

Otra opción son los destinos de montaña, que nos ayudan a practicar senderismo y trekking, y alojarnos en cabañas y refugios en los que los perros son bienvenidos. Para los amantes del mundo rural, en cambio, existen multitud de casas rurales en las que los perros pueden correr libremente y que,

El 44% de los gatos y el 35% de los perros son abandonados en verano

por su cercanía permiten también la visita de centros históricos que merece la pena recorrer.

Por su parte, «los gatos tienden a experimentar un gran estrés debido a su naturaleza territorial y sensibilidad al cambio cuando sus familiares viajan sin ellos. Esto, a menudo, desencadena en comportamientos como elesconderse, la agresión o la vocalización excesiva. Viajar con gatos es posible, solo tienes que plantear el viaje idóneo», añade la experta veterinaria de Kiwoko.

Cafeterías y Hoteles Cat-Friendly, ubicadas en espacios urbanos de toda España, son una alternativa para disfrutar de las vacaciones acompañados de nuestro felino. También, casas de campo y refugios de montaña con amplios jardines, con perímetros seguro, que permiten el acceso y su movilidad por toda la casa a animales de compañía.

#### Roedores, reptiles y peces

Para el resto de las especies, como son las aves (como canarios, loros o periquitos, entre otros muchos); pequeños roedores (hámsteres, cobayas, ratas y ratones), así como reptiles (tortugas, igualas, camaleones...) o peces, los especialistas de Kiwoko señalan que «movilizar a esta tipología de animales muchas veces, al estar alojados en jaulas, acuarios o recintos instalados que no permiten movilidad, puede ser complicado. En esos casos, lo mejor es acordar con un miembro de la familia, amigo o persona que se contrate para cuidar de nuestro mejor amigo».

«En cambio, para los casos en los que el refugio sí que cuenta con movilidad, se puede optar por opciones vacacionales como apartamentos, hoteles, hostales o casas rurales petfriendly que permitan este tipo de animales. La mejor forma de saberlo es hablar con el propio alojamiento y que os informen de los servicios y cuidados que tienen para este tipo de animales. En función de eso, podemos organizar nuestras vacaciones, tener excursiones y que el animal se quede solo en casa».

Está visto que hay multitud de opciones para poder disfrutar de unas vacaciones perfectas con nuestros animales, siempre que se planifiquen bien y con tiempo.

31 LA RAZÓN . Sábado. 15 de junio de 2024

## Este verano, la felicidad está aquí



#### República Dominicana

**BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO 5\*** 

**BAHIA PRINCIPE GRAND TURQUESA 5\*** 

desde

1457€ | 1335€

desde

9 dias / 7 noches TI · En avión desde Madrid



nautaliaviajes.com · 919 100 811 · 200 oficinas

Precios desde por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas del 2024. Incluye avión ida y vuelta desde Madrid en vuelo especial en tarifa "promo", traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, estancia en hotel seleccionado en régimen de Todo Incluido, seguro de viaje y tasas de aeropuerto. Gastos de gestión por reservar en Nautalia 25 €. C.I.C.MA 2468Mm





Leer

## Juan Benet: ni huraño, ni agresivo, ni insolente: recuperemos a un gran escritor

▶Una obra recupera a uno de los autores más impor wtantes de los años 60 y 90, un clásico tachado de cascarrabias y hoy, por desgracia, poco leído

J. Benito Fernández
El plural es una lata
BIOGRAFÍA DE JUAN BENET
UN DEBLIC - DE CHIMEL U PIRETA

\*\*\*\*

«El plural es una lata»

J. Benito Fernández

RENACIMIENTO

524 páginas,

33,16 euros

n una entrevista del programa televisivo francés «Apostrophes», Bernard Pivot escuchaba las respuestas que Vladimir Nabokov había preparado previamente y que leía ante un atril tras un montón de libros. En un momento

dado, confesaba que no le gustaba su literatura de William Faulkner de la misma forma que no le satisfacía el regionalismo literario en general. Pero, aun manteniendo el carácter localista, ¿Nabokov hubiera aceptado la prosa de William Faulkner de contemplar esta, menos el supuesto paisaje alrededor de los personajes y más el trasfondo de una gran ciudad?

Bajo dicho parámetro emocional, ¿existe alguna diferencia de peso entre la sociedad pueblerina, regional o provinciana y la urbana? Según Galdós, no, a tenor de lo que dijo en su discurso de entrada en la RAE al defender una novela urbana y «mesocrática» (o sea, la suya): «En realidad, todos somos regionalistas (...) porque todos

trabajamos en algún rincón, digámoslo así, más o menos espacioso de la tierra española». Y añadía, más adelante: «Paréceme a mí que la metrópoli es región y de las más características».

Se diría que las fronteras entre la manera de abordar la propia tierra de nacimiento, de viajar li-

terariamente hablando sin salir de los límites geopolíticos, tiene dos formas. Por un lado, la tradición europea de insistir en varias ciudades (Balzac-París, Dickens-Londres, Joyce-Dublín). Por otro, la americana, de espacios abiertos y raíz criollista y étnica, de norte a sur del continente, desde las novelas de Carson McCullers y los cuentos

de Flannery O'Connor, que recrean los Estados sureños de trasfondo cristiano y racista de Norteamérica, al brasileño João Guimarães Rosa y su «Gran Sertón: Veredas». Julio Cortázar fue acusado, como explicaba en un artículo José María Guelbenzu, de «inventarse una Argentina y un Buenos Aires ficticios, de vivir fuera, en París, y escribir de

argentina que poco tenía que ver con la real». Así pues, ¿qué resulta más fidedigna, la visión de la ciudad porteña de Cortázar o las tragedias que asolan Yoknapatawpha, la región inventada de un Sur real, el condado de Faulkner? Este afirmó haber diseñado el mapa de una zona de la que se decía único dueño, pues no en vano la apropiación ficticia de un área es común a algunos de los escritores que decidieron estrenar un lugar de convivencia, aun pretendiendo copiar al natural lo que ocurría enfrente. De ello encontramos enseguida casos destacados en las letras españolas, con un alto grado de sofisticación en contraste con aquellas ciudades realistas decimonónicas de empeño simbólico y naturalista, la Orbajosa de «Doña Perfecta» y la Vetusta de «La Regenta», levantadas por Galdós y Clarín: el faulkneriano Juan Benet incorporó mapas en sus libros para la región que llamó, simplemente, Región, en ningún caso, «un espacio físico y humano

en el que puedan reconocerse los

personajes en tránsito, sino un lu-

gar del espíritu dominado por un

adentro, inventando una realidad

Juan Benet fue maestro y apoyó a un escritor de la talla de Javier Marías

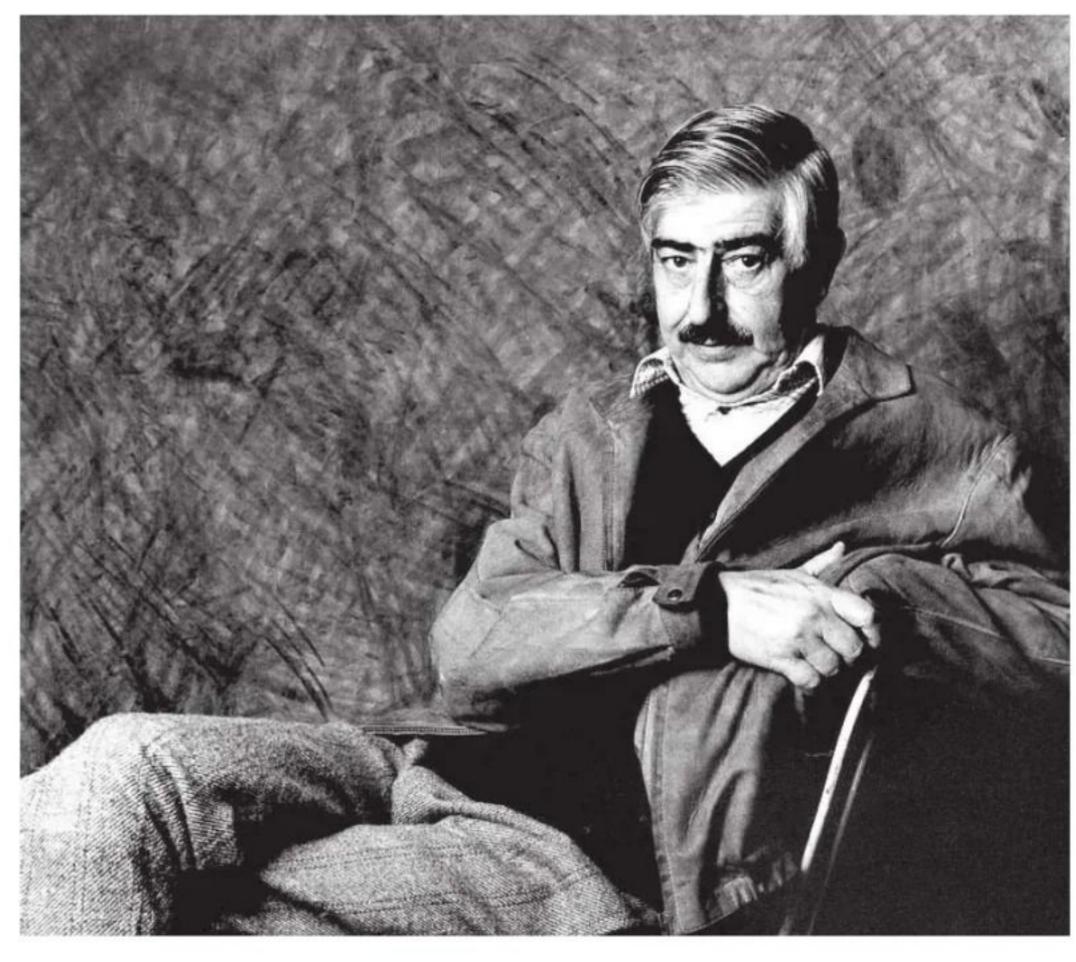

#### ▲Lo mejor

El libro está bastante bien documentado y presenta un gran número de fotografías

#### ▼Lo peor

Se precisa un lector interesado en Benet o, cuando menos, en su contexto sociocultural

dios maligno que todo lo reduce a escombros», según Félix de Azúa en el prólogo a «Nunca llegarás a nada», la colección de cuentos con que Benetse dio a conocer en 1961 y a su simbólica tierra narrativa, la cual llegaría a su clímax seis años después con «Volverás a Región», trasunto de la España de la época y alegoría de una sociedad agotada.

Justamente, es Faulkner el escritor clásico más citado en «El plural es una lata. Biografía de Juan Benet», de J. Benito Fernández, que tan notables libros ha dado de Leopoldo María Panero, Rafael Sánchez Ferlosio y Eduardo Haro Ibars. Junto al autor norteamericano aparece destacadamente Javier Marías, que en 1970 escribió suprimera novela, «Los dominios del lobo», en una época en la que conocería a quien sería alguien fundamental para su vida personal y literaria: un Benet de cuya muerte ya han pasado más de treinta años (nació en Madrid, en 1927, y falleció en la misma ciudad en 1993) y que entró pronto en el canon literario contemporáneo español.

Su prestigio está fuera de toda



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato



#### \* Pokémon se pasea por Madrid



El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Cultura, Turismo y Deporte, ofrece rutas gratuitas por la ciudad para cazar Pokémon y conocer la capital con otra mirada. Todo dentro de la colaboración que mantiene como anfitriona con el festival GO Fest, el evento presencial más importante del juego que tendrá lugar en Madrid hasta este 16 de junio, y que recorrerá lugares como el Museo del Prado, el Beti Jai o Madrid Río.



La presidenta madrileña presentó esta iniciativa, apadrinada por David Summers, que buscará este verano una selección de candidatos con talento musical

#### Ciudadano M

## Música y talento (aquí hay mucho)

#### R. Fdez. MADRID

Con Hombres G como referencia y con su cantante, David Summers, como padrino, personas con discapacidad intelectual y pasión por la música pelearán por convertirse en estrellas en «Rock A la Par», el particular «talent show» que ha puesto en marcha la Fundación A la Par con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

La iniciativa se ha presentado ayer viernes en la sede de la fundación, un acto que ha contado con David Summers - cuyo hijo con discapacidad trabaja con esta entidad- como padrino, y con la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, como madrina.

Los interesados podrán inscribirse para participar en el concurso de forma online hasta el mes de septiembre, para lo cual deberán elaborar un vídeo en el que se presenten y esbocen sus habilidades. A partir de octubre se celebrarán los castings, a cargo de un jurado especializado. Como han explicado los responsables de la iniciativa, los requisitos para formar parte de Rock A la Par son contar con una discapacidad intelectual, tocar un instrumento o tener dotes de canto, ser mayor de edad y, por supuesto, «tener muchas ganas de participar». En concreto, la presidenta de Fundación A la Par, Almudena Martorell, ha defendido la capacidad de estas personas para poner en marcha su grupo de música y ha advertido que «muchas de lo que no pueden hacer está más en la mirada que en la realidad».

Una vez se contacte con los seleccionados, comenzará la preparación, los ensayos y las actuaciones para formar la banda con los ganadores de la competición, los cuales contarán con un «coach» musical y la asistencia de otros profesionales que les permitan poner en marcha el grupo.

A partir de ahí, llegará el momento del debut y su andadura como grupo musical, que tendrá como uno de sus primeros «bolos» su participación en el ciclo de conciertos en sala Radar Joven, que organiza la Comunidad de Madrid. Toda una oportunidad y un gran desafío.

En foco

# Sumalista en Mas Madrid Más Madrid y Sánchez desdibuja a Lobato

Bergerot se ha distanciado de la formación de Yolanda Díaz a la partelega que ha defendido la singularidad de las siglas de Más Madrid

La irrupción de

Sánchez dando

protagonismo a

Ayuso le obligó a

cambiar el paso

Tras la Ley de

Amnistía, se

augura un nuevo

contencioso por

Cercanías

Clara García. MADRID

La semana en la que se conoce que Madrid registra la tasa más baja de divorcios de España, Más Madrid confirma su compromiso con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El «matrimonio» de Mónica García con Pedro Sánchez

continúa en Moncloa. El de Yolanda Díaz, también pero la cabeza de Sumar abandona el liderazgo tras las siglas. Después de un nuevo batacazo electoral, Díaz ha aceptado que resta en Sumar y ha renunciado a sus cargos en la formación, pero no a la vicepresidencia del Gobierno.

La resaca electoral ha marcado

la agenda de la política madrileña. El resultado de Sumar en las europeas ha tenido su respuesta en Más
Madrid; las calificaciones de «máquina del fango» a la Comunidad
por parte del Pedro Sánchez, la
contestación de Ayuso; la satisfacción del líder socialista, Juan Lobato, por una tibia subida, la contundente demostración de fuerza de
los populares madrileños.

El PP arrasó el domingo en la región con el 40,7% seguido del PSOE con un 28%. Mientras, Sumar se quedó en el cuarto puesto, después de Vox, una situación que ha elevado las críticas de Más Madrid por unos resultados «muy malos» en la región. La portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, no tardó en

pedir una «reflexión integral y profunda» en Sumar. El mismo lunes, reconoció que «en menos de un año se han perdido más del 50% de los apoyos, y eso merece una reflexión de cuál debe ser la fórmula con la cual busques aliados en el territorio».

Bergerot se distanciaba así de Sumar mientras

defendía la singularidad de Más Madrid, que «cuando se presenta con sus siglas, no deja de crecer». En las pasadas autonómicas, la formación obtuvo un 18% de los votos con su propia campaña, mientras el domingo, los resultados de Sumar fueron menos del 5%, según sus datos. Bergerot se ha empeñado en reivindicar a su antecesora en la Cámara madrile-

ña, Mónica García. El partido de la ministra de Sanidad seguirá apoyando al Ejecutivo desde el Departamento que encabeza y defendiendo el arraigo territorial como "fórmula de éxito" en Madrid, donde las pasadas elecciones se erigieron como líderes de la oposición.

Las consecuencias de los resultados electorales han primado esta semana en el debate político madrileño y hasta el presidente del Gobierno puesto, una vez más, a Madrid en el centro de su discurso. «La máquina del fango» llamó Sánchez a la Comunidad de Madrid, aludiendo directamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lo hizo después de constatar que el PP sigue siendo la fuerza mayoritaria al ganar en 156 municipios, frente a los 23 del PSOE. En comparación con las europeas de 2019, el PP sube más de 18,5 puntos. Los populares en Madrid aportan el 30 por ciento del voto a la sigla nacional. Según datos de éstos, de los 1,4 millones de votos que sube el PP en toda España, más de 400.000 proceden del PP de Madrid, así que «no les tenemos ningún miedo», le ha espetado Ayuso a Pedro Sánchez y al socialista Juan Lobato.

El secretario general madrileño tiró de argumentario oficial esta semana para acusar a la dirigente de llevar «al barro» todos los días a la presidencia de la Comunidad. El barro y el fango se repiten tanto en los discursos socialistas que hasta los signos de leve crecimiento electoral que Lobato quiere resaltar, pasan inadvertidos.

Los resultados de las europeas demuestran que el PSOE aguanta en Madrid e incluso se observa un

#### Pensar qué van a estudiar los niños en Infantil

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que se ha producido una filtración de los datos de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha anunciado que investigará los accesos «indebidos» a la base de datos del Ayuntamiento, informa Ep. Así ha respondido después de que la pareja de la presidenta haya interpuesto una denuncia por la filtración de sus datos en el Ayuntamiento, según fuentes del entorno de González Amador. «Somos los primeros en querer esclarecerlo».



MADRID 3

MADRID 3

pequeño crecimiento con respecto a las pasadas elecciones generales. Lobato sacó pecho de estos datos aunque la alegría le duró hasta que el presidente del Gobierno acaparó el foco. «Consolidan al PSOE como alternativa clara a Ayuso» al ser la segunda fuerza más votada en Madrid, dijo el también senador socialista. Consciente de la mucha distancia de su formación con el PP, Lobato quiso, no obstante, mostrar su satisfacción porque la federación madrileña sea una de las cuatro comunidades que ha mejorado los resultados. La irrupción de Sánchez en el Congreso dando protagonismo a Ayuso le obligó esta semana a cambiar el paso. De presumir de resultados al argumentario del fango y Alvise. «Como siga alimentándolo (el espacio de extrema derecha) a lo único que

va a aspirar es a ser una simple telonera de una fiesta que va a acabar mal», le espetó a la popular, siguiendo el guión marcado por Pedro Sánchez, que esta semana ha incidido en que es de la Comunidad de Madrid de donde «salen los bulos y la desinformación».

La presidenta le calificó de «matón» y advirtió: «No nos vamos a achantar en nada», sacando a Lobato del plano. El líder socialista se empeñó en afirmar que Ayuso ha sido quien ha dado alas a la extrema derecha, en alusión a la marca de Alvise Pérez y la presidenta «confirmó» que «el fango de Madrid lo tiene (Sánchez) en los sótanos de La Moncloa». A la vez, su Gobierno ha anunciado que recurrirá la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional y se vislumbra un nuevo contencioso por los retrasos en Cercanías.



## Menos trabas y más formación a socorristas

Más de 12.000 piscinas privadas requieren contratar a 20.000 socorristas

#### I. Laurel. MADRID

En la Comunidad de Madrid, hay más de 12.000 piscinas de uso recreativo en bloques y urbanizaciones residenciales que en muchos casos, abren a partir de hoy y que se han convertido en una excelente manera de refrescarse durante los días calurosos.

Sin embargo, antes de disfrutar de los primeros chapuzones, es esencial estar al tanto de las normas que rigen el uso de piscinas privadas comunitarias y cualquier restricción o medida excepcional que pueda estar vigente. En las comunidades de vecinos, la responsabilidad de mantener las instalaciones en buen estado recae en la comunidad, tal y como se recoge en los estatutos de cada urbanización. Estas normativas tienen como objetivo prevenir daños a la salud y asegurar la calidad del agua y el estado de los elementos de la piscina. Además, los vecinos son los encargados de fijar los horarios de uso y otras normativas específicas. Pero si hay una cuestión esencial es la de disponer de un socorrista que vele por la seguridad de los bañistas. La falta de socorristas acreditados, no obstante, puede poner en riesgo la apertura de piscinas en Madrid ya que, actualmente, más de 12.000 piscinas de comunidades depropietarios y urbanizaciones requieren la contratación de más de 20.000 socorristas. De hecho, la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas (EMPIA) ha alertado sobre este problema que aseguran que se repite año tras año con las complicaciones que ello conlleva. la «crítica» falta de socorristas, un problema que, aseguran, se repite este año y que ya causó complicaciones el pasado año.

La normativa actual de la Comunidad de Madrid exige que las piscinas cuenten siempre con un socorrista debidamente acreditado presente durante el horario oficial de apertura. Aunque algunas urbanizaciones con menos de 30 viviendas están exentas, la falta de personal cualificado sigue siendo un problema

Menos trabas: ya no es necesaria la inscripción en el registro profesional de socorristas recurrente y, en este verano, que se prevé con cifras récord de calor, el sector considera que es fundamental abordar esta situación para garantizar la seguridad de los bañistas.

La Comunidad de Madrid, sin embargo, ya ha dado los pasos para facilitar la formación de un número mayor de socorristas eliminando trabas burocráticas de tal manera que «ya no es necesaria la inscripción en el registro profesional de socorrismo», tal y como asegura Inmaculada Ibáñez, directora general de Investigación y Docencia de la Consejería de Sanidad.

En 2021 se creó una norma que no solo regulaba la seguridad que se debía ofrecer a los bañistas, sino también la formación necesaria. Ahora, tal y como explica Ibáñez, la Comunidad de Madrid ha acreditado desde 2021 42 proyectos docentes con entidades que pueden proporcionar formación en piscinas e instalaciones acuáticas (80 horas) y de socorrismo acuático en medio natural.

A todo esto se une que la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid permite que personas de otras comunidades autónomas puedan ejercer como socorristas en la región sin ninguna traba burocrática añadida en su labor.

A esta formación se puede acceder durante todo el año.



4 MADRID

#### Rafael Fernández, MADRID

Se aclaran las cosas. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente v Movilidad, Borja Carabante, ha anunciado que el festival «Mad Cool se va a celebrar en la ciudad de Madrid una vez que se ha llegado a un principio de acuerdo con la Delegación de Gobierno y con el promotor en relación a las condiciones de seguridad y movilidad». El desbloqueo se produjo ayer por la mañana por medio de una llamada telefónica mantenida entre Carabante y el delegado, Francisco Martín. En los próximos días, «con carácter inmediato», se celebrará una reunión técnica para verificar las condiciones acordadas. También se ha acordado con Delegación celebrar una

## El Mad Cool «se va a celebrar» en Villaverde

Ayuntamiento y Delegación del Gobierno han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de seguridad y movilidad

reunión política sobre el futuro del recinto, pero ya será «a lo largo del próximo mes».

«Ha habido reuniones preliminares con el promotor, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, con la Delegación del Gobierno y con el Ayuntamiento

de Madrid y se ha establecido un dispositivo en el ámbito de la seguridad y la movilidad que al Ayuntamiento le parece adecuado», ha trasladado Carabante a la prensa.

El acuerdo «establece es un dis-

sucedió el año pasado pero ya con condiciones acordadas tanto con el Ayuntamiento de Getafe, porque uno de los principales problemas que surgieron fue el corte en la rotonda de la M-45, como con el dispositivo de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal».

«Se han incorporado requisitos también de acceso a la parcela duplicando el número de tornos porque una de las cuestiones era que eran muy pocos para toda esa afluencia. Con esas condiciones creo que se puede garantizar», ha indicado Carabante, que también ha destacado un refuerzo del transporte público, «especialmente de Metro y, por primera vez, también de los trenes de Cercanías». En los próximos días veremos resultados de la reunión.



ubicación de uno de los festivales más esperados, Villaverde, muy próximo a Getafe, ha sido motivo de polémica

#### Cae una banda de «okupas» en Colmenar Viejo

M. V. MADRID

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto de Colmenar Viejo, en la denominada «Operación Hábitat Khutwa», han desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de delitos contra el patrimonio en la localidad de Colmenar Viejo, ha informado de la Comandancia de Madrid. La operación comenzó a principios del mes de abril, cuando varias personas denunciaron la sustracción de diferentes objetos y enseres en el interior de viviendas y en el interior de vehículos que se hallaban estacionados tanto en garajes como en la vía pública. Gracias a las informaciones aportadas por las víctimas en las respectivas denuncias y las primeras investigaciones realizadas se consiguió identificar tanto a algunos de los presuntos culpables de los hechos. Tras la entrada y registro autorizada por el juez instructor el 15 de mayo, los guardias civiles consiguieron recuperar numerosos efectos sustraídos, tales como dispositivos electrónicos, dinero en metálico de origen rumano, tarjetas bancarias, herramientas y otro tipo de enseres de los perjudicados. La operación se ha saldado con la detención de seis varones, con edades comprendidas entre los 22 y 50 años, de origen español y magrebí.

#### Polémica en Alcorcón por un cantacuentos «drag queens»

M. V. MADRID

Una polémica - y una protesta - que va en aumento. Los grupos municipales de PPy Vox en Alcorcón, en la oposición, han instado al Gobierno municipal, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid, a que suspenda un «polémico cuentacuentos» dirigido a niños de 3 a 11 años en el que «drag queens» van a «leer libros para un público familiar». A ellos se ha sumado la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Madrid «medidas cautelarísimas» para evitar que se celebre este cuentacuentos. Bajo el nombre de «Orgullo en familia: Drag Story Hours», se trata de una actividad planificada para este viernes 14, a las 18:00 horas, en el centro cultural Los Pinos, dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento de Alcorcón con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Según la propia descripción que aparece en el programa del Ayuntamiento, se trata de un evento dirigidoa «niños de 3 a 11 años» donde se va a «promover la lectura y la



Imagen del cartel promocional

diversidad» en un taller de lectura «dirigido por 'drag queens' que leen libros para un público familiar». La organización de este evento ha suscitado las quejas de los dos partidos de la oposición, tanto el PP como Vox, así como de algunas asociaciones como Abogados Cristianos, que ya han avanzado que presentarán «una denuncia, en la que ya trabaja el equipo legal, ante el Defensor del Menor». Tras la difusión de este evento, el portavoz del PP, Roberto Marín Vergara, ha exigido a la alcaldesa, Candelaria Testa (PSOE), que se dedique «a proteger a la infancia y deje de bus-

car polémicas para tapar su nefastagestión, ya que sigue sintener un programa ni unos presupuestos». Además, ha asegurado que «hasta las asociaciones feministas y sus votantes están en contra» de este evento, por lo que ha pedido que «no manoseen a los niños» y que «los dejen en paz».

Por su parte, el portavoz de Vox, Pedro Moreno, ha solicitado en un escrito al Ayuntamiento que «suspenda el acto de "grooming trans" para menores desde los tres años que pretende realizar este viernes», ya que «este tipo de talleres está lejos de la educación».

MADRID 5 LA RAZON • Sábado. 15 de junio de 2024

### Madrileñear

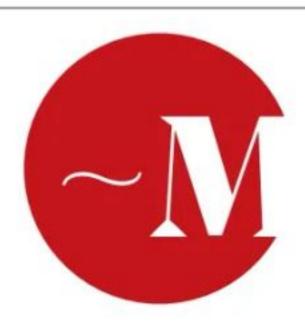

Festival Veranos de la Villa

**Dónde** Diferentes ubicaciones Cuándo del 9 de julio al 25 de agosto

#### B. P. MADRID

Llega una de las citas estivales más esperadas, el festival Veranos de la Villa, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, presentó ayer, en el Espacio Cultural Serrería Belga, la 40ª edición del festival que, del 9 de julio al 25 de agosto, ofrecerá una amplia programación a cargo de artistas y creadores nacionales e internacionales con 74 propuestas diferentes. El acto contó con la actuación de Vicente Navarro, uno de los nombres más populares de la escena neo-folk, además de B-Boy Grazy y B-Boy Clav, de la compañía de breaking Ntamo Performance. Almeida animó a «vivir los Veranos de la Villa», que en esta edición cumplen 40 años «en plena forma y con el mismo entusiasmo que cuando nacieron» y a «disfrutar de la completísima programación cultural» que será protagonista en Madrid un verano más. Según el alcalde, esta ciudad «sigue vibrando igual y tiene la misma energía» que en 1985 y, un año más, los madrileños esperan «con ganas, que esta programación, preparada con especial cariño en todos los escenarios, empiece lo antes posible». «El principal refugio que podemos tener en la ciudad es la cultura», explicó el alcalde, para quien esta «seña de identidad» que son los Veranos de la Villa se convierte en el «refugio estival tanto para los que vivimos en Madrid como los que vienen a visitarnos».

A lo largo de 48 días y en 17 espacios, se podrá disfrutar de 270 citas que abarcan música, danza, teatro, circo, cine y arte, entre otras propuestas. Más del 77 % de ellas serán de acceso gratuito y la presencia del festival se extenderá a ocho distritos de la ciudad: Arganzuela, Centro, Chamartín, Moncloa-Aravaca, Salamanca, Usera, Puente de Vallecas y Retiro.

### Un recorrido en el tiempo

Un homenaje a Nino Bravo en formato sinfónico a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE, con colaboradores como el cantante Serafín Zubiri, dará el pistoletazo de salida en el parque Enrique Tierno Galván el 9 de julio. El 25 de agosto, en Matadero Madrid, la coreógrafa Sol Picó clausurará esta 40ª edición,

Cuarenta años de celebraciones culturales en ocho distritos



El alcalde de Madrid ha presentado el festival que ofrecerá más de 270 actividades en ocho distritos

celebrando sus 30 años de trayectoria con su pieza de gran formato Carrer 024. El cartel de este año, obra de la empresa municipal Madrid Destino, está protagonizado por la Puerta de Alcalá recientemente rehabilitada, emblema de la ciudad, al igual que el festival Veranos de la Villa al alcanzar la cuadragésima edición.

### Conde Duque, el gran escenario

El Centro Cultural Conde Duque vuelve a convertirse en una de las sedes principales con danza, flamenco, circo, performance y conciertos. En el Patio Central desembarcarán la Compañía Nacional de Danza, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, el Teatro de la Zarzuela y el Ballet de Andalucía, Puccini Dances Circus Opera y los conciertos de Carla Bruni, Andrés Suárez, Pilar Jurado, Luísa Sobral, María Reis, Pepitos Brothers (José Corbacho y Ramon Gener), Alba Reche, Camela, Jimena Amarillo e Irenegarry. En el patio sur, se podrán ver las propuestas Into Thin Air, de Panama Pictures; Obra

de bolsillo, de (La) Rue Serendip y A String Section, de Reckless Sleepers. No faltará el esperado concierto sorpresa, Algo inesperado, la noche del 18 de agosto.

### De clásicos y contemporáneos

La danza es la protagonista en la parte más contemporánea con Mover montañas, de Alberto Velasco, en la Residencia de Estudiantes. En paralelo, los clásicos también se disfrutarán con voces como la de Arturo Querejeta, Ernesto Arias, Pepe Viyuela, Manuela Velasco o Silvia Marsó en Palabra dicha y dichosa, dirigido por Ignacio García, en la Fundación Juan March, que un año más se suma al festival.

### Flamenco y otras músicas

El flamenco cobra importancia con varios espectáculos y protagonistas como Vicente Navarro, Ballet Flamenco de Andalucía, Rocío Guzmán, la propuesta sorprendente que fusiona Kabuki con flamenco de ARTE Y SOLERA, Lucía Beltrán, Rafa del Calli,

Paco Soto, María Terremoto y Pedro Ricardo Miño. Además, el público más atrevido se zambullirá en una piscina cubierta y disfrutará de la propuesta inmersiva Sonidos líquidos, de Joel Cahen y Suso Saiz o Zarzuela en Danza del Teatro de la Zarzuela.

### Cine de verano

Por cuarto año consecutivo, Veranos de la Villa convoca nuevas citas con Cine caliente, comisariado por La Juan Gallery, o el placer de reinventar las noches de verano y el cine al aire libre, en el parque de la Bombilla. Para acompañar y amenizar las proyecciones, estarán Lalachus y Bertus, Lydia Lozano, Lorenzo Caprile, Samantha Ballentines, Mariona Terés y Secun de la Rosa, entre otros.

### Escuela de Verano

Bajo este nombre, se aglutina el amplio programa de talleres y actividades dirigidas a los más curiosos, pero en especial a los jóvenes, una de las novedades de esta edición.

6 MADRID



### La región, una potencia del aceite de oliva virgen extra

El Ayuntamiento y el COI apuestan por el conocimiento de las propiedades y características del AOVE

### Marina Cartagena. MADRID

Hace escasamente un año, el aceite de oliva de Madrid obtuvo la Denominación de Origen Protegida (DOP) por parte de la Unión Europea, bajo el nombre de Aceite de Madrid. En este caso, la distinción se centra más en la calidad que en la cantidad productiva, pues se recogen las aceitunas directamente del árbol cuando alcanzan un grado de madurez máximo de 5 que consigan un aceite de oliva virgen extra (AOVE)

que genere sabores frutados superiores a los que requiere la descripción organoléptica. Las más destacadas variaciones de la capital son la Cornicabra, la Castellana y la Manzanilla Cacereña y hasta el 90% de la producción de olivas se destina a elaborar aceite ecológico. La Razón se ha puesto en contacto con Ana Pérez, de la subdirección general de Salud Pública del Ayuntamiento; y con Jaime Lillo, director ejecutivo del COI.

Jaime Lillo, director ejecutivo del COI, ha manifestado que Madrid se ha convertido en un epicentro de la gastronomía, con chefs reconocidos y restaurantes de alta gama que utilizan AOVEs de alta calidad en sus preparaciones, con maridaje con distintos frutados. «Los eventos gastronómicos promueven activamente el uso del AOVEs». Con respecto al mercado madrileño, reconoce que, aunque Madrid no sea tradi-

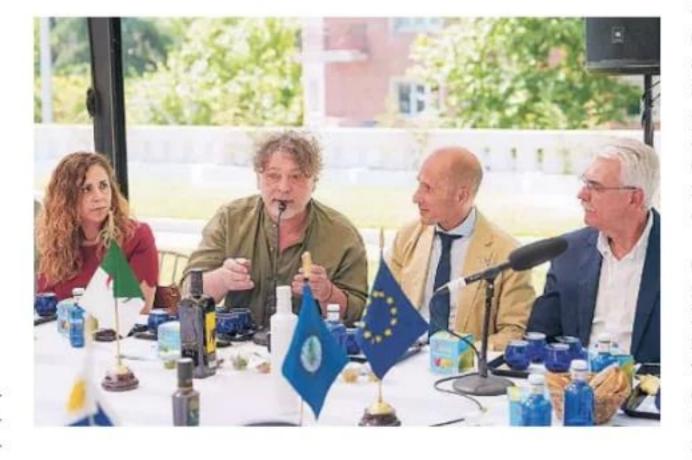

Cata de aceites en el MOM Culinary Madrid

cionalmente conocida como una región productora de aceite de oliva virgen, sí cuenta con productores que elaboran AOVEs de alta calidad. «La calidad de los AOVEs ha mejorado. Las almazaras han adoptado tecnologías avanzadas para mejorar la extracción y las condiciones del almacenamiento del aceite, garantizando la máxima calidad. del producto final. Su consumo está aumentando, impulsado por una mayor conciencia de sus beneficios para la salud y su utilidad culinaria».

En este contexto, el MOM Culinary Madrid acogió al Consejo Oleícola Internacional (COI) y al Ayuntamiento para prestar atención a la mecánica y organización del Concurso Internacional de aceites de oliva vírgenes extra - El 25 de junio se entregarán los premios del mejor AOVE en el Palacio de Cibeles

«El AOVE es ideal para cocinar, hornear y freír. Se puede reutilizar sin eliminar beneficios» Encuentro del equipo del Ayuntamiento y miembros del COI

Premio a la Calidad del COI «Mario Solinas» – con el objetivo de
seleccionar, entre los aceites de
oliva vírgenes extra participantes
de todo el mundo, aquellos que
presenten las características
organolépticas máximas en cada
una de las categorías establecidas
en las bases, además de alentar
y reconocer a los productores,
asociaciones de productores y
envasadores de los países productores, miembros y no miembros
del COI.

«Apostamos por el control de la calidad de los productos, el comercio internacional y el desarrollo de éste, la protección de los derechos del consumidor, la prevención de prácticas fraudulentas, engañosas y de adulteración», ha manifestado Ana Pérez. Por ello destaca la actividad del Laboratorio de Salud Pública, que ha recibido el reconocimiento del COI por los ensayos de residuos y contaminantes para el análisis fisicoquímico de aceites de oliva. «Madrid y el COI tienen unos objetivos coincidentes en cuanto a la calidad y seguridad alimentaria de los aceites de oliva y las aceitunas de mesa se refiere», ha añadido Ana Pérez. La entrega de premios del próximo 25 de junio se celebrará en el Palacio de Cibeles.

### Conciencia por el AOVE

Según explica el experto Jaime Lillo, el AOVE tiene múltiples beneficios para la salud que son cada vez más conocidos. Su favorable composición química, rica en ácidos grasos monoinsaturados, disminuye el colesterol total, el colesterol LDL y los triglicéridos, y la mejora del colesterol HDL.

Gracias a su fracción insaponificable rica en antioxidantes y vitaminas, protege contra el daño inducido por los radicales libres, la prevención del cáncery el envejecimiento, «el efecto protector contra la oxidación del LDL, su capacidad para fortalecer otras células del cuerpo contra los efectos tóxicos de los oxidantes y, por lo tanto, aumentar la esperanza de vida».

Además, Jaime Lillo explica que el AOVE es ideal para cocinar, hornear y freir. «Se puede utilizar varias veces para freir sin someterse a procesos que eliminen sus beneficios. Hace que el plato sea más sabroso, y sus variedades ofrecen una amplia gama de posibilidades al crear y sazonar un plato».



### MADRID VIVR

Sábado 15.6.2024

▶El Madrid de... María Platero. Fotógrafa cuya formación viene de la escuela recién cerrada EFTI, editora gráfica y gestora cultural. Ejerce de docente en LENS

#### Marina Cartagena. MADRID

En Irlanda se apuntó a un curso de fotografía analógica para reforzar el idioma; sin embargo, le gustó tanto que cuando volvió a Madrid dirigió su camino a este mundo capaz de capturar momentos.

María Platero empezó a estudiar en el reputado Centro Internacional de Fotografía y Cine (EFTI), en la zona de Retiro. «Se acaba de comunicar que la escuela, después de una larga trayectoria, cierra. Es un verdadero drama, sobre todo por su gran labor en España, pero también en América», comenta a LA RAZÓN.

No dejó de formarse, hizo cursos y un máster de Creación de Fotografía de Autor, y además vivió el cambio de analógico a digital. A partir de ahí, empezó a presentarse a convocatorias y a participar en exposiciones y proyectos. Reconoce que «da mucho vértigo» lanzarse a carreras de este ámbito y que el futuro siempre estaba dentro de sus preocupaciones. En su caso, tuvo que dar el paso de trabajar por cuenta ajena a hacerlo de manera propia, con lo que conlleva «Comotodo en la vida en general, pienso que, por lo menos, hay que intentarlo», considera. Por suerte, «todo fue rodado y parecía que las cosas funcionaban bien», añade.

María Platero es una artista que si algo no le faltan son inquietudes. No busca etiquetas y, además de fotógrafa, es gestora cultural y editora gráfica. Es profesora de fotografía en los cursos de Iniciación, Intermedio y MAPA de LENS Escuela. Según explica, «desarrollo mi carrera en el mundo del arte. Compagino mis proyectos de autor con encargos como fotógrafa freelance, especializada en la conceptualización de ideas del cliente, imagen de marca e identidad visual. A través del relato, la fotografía de objetos, espacios, arquitectura e interiorismo y de lifestyle». Por ejemplo, en 2022 Iberia colaboró con PhotoEspaña con imágenes de María Platero; y en galerías de arte ha trabajado la foto para la reproducción de obra de artistas, entre otras cosas.

En base a su trayectoria, considera que la fotografía tiene «más visibilidad que hace años», y no le preocupa en especial la llegada de otros formatos que se valgan de la fotografía sin requerir formación,



María Platero suele frecuentar las galerías de arte de la calle Doctor Fourquet



La sociedad tiene la necesidad de medir las cosas, etiquetarlas para comprenderlas»

«La fotografía tiene más visibilidad que hace años (...) Lo importante es distinguirse»

### «El reto es que el discurso sea interesante, más que la forma»

véase el caso de las redes sociales. El reto, por su parte, está en diferenciarse. «No me gusta instalarme en el discurso de persona atacada porque haya personas sin experiencia que quieran contar cosas con esta herramienta», dice Platero. «También creo que porque haya muchos fotógrafos no significa que lo que cuenten sea bueno. Lo difícil es eso, diferenciarse. Y el reto está en que el discurso sea interesante, más que la forma. A lo mejor técnicamente

contamos con cámaras o móviles que generan imágenes lo suficientemente atractivas, pero lo que se dice debe interesar y distinguirse, también en cuanto a la autoría», reflexiona. De hecho, plantea la siguiente pregunta: «¿Cuántas fotos consumimos y reconocemos y no sabemos de quién son?».

Sus intereses artísticos se centran, principalmente, en las convenciones establecidas, esas que nos regimos el día a día y son muy útiles pero que también pueden ser muy absurdas. También la fotógrafa se centra en su trabajo en la reflexión sobre «la necesidad de la sociedad en medir las cosas, etiquetarlas para comprenderlas y manejarnos en nuestra realidad». Y con ello, se interesa por la ciencia, «que está muy conectada con el arte y nos da la sensación de que tenemos la posibilidad de aprender algo más y ampliar nuestro conocimiento».

### «Reglas de la naturaleza»

Se trata de un proyecto que refleja muy bien esto que la artista viene hablando: la conexión de la fotografía y el discurso a través de la ciencia. En «Reglas de la naturaleza» podemos observar el uso de reglas escolares para dar forma y escala a paisajes reales de la naturaleza. «El objetivo es tomar medidas imposibles con reglas escolares imprecisas que revelan lo absurdo de la ciencia».

En realidad, se trata de un falso estudio científico, porque más que resolverincógnitas, genera nuevas preguntas de una forma lúdica. «Tomo medidas normalmente en el campo y exteriores que no tienen sentido. Te encuentras con que una isla puede medir 15 centímetros. Es el juego de comprender todo el mundo que nos rodea», detalla la autora.

En cuanto a su proceso creativo, describe que le llega por ideas repentinas, mientras duerme, pasea o ve una exposición. «Suelo dibujar cada idea que tengo y lo intento llevar posteriormente a la realidad, se me da muy mal pero siempre gano al Pictionary», dice entre risas. Por otro lado, dicha inspiración también le viene trabajando, «de una cosa sale otra», apostilla.

«El proyecto destaca que la ciencia, junto con el arte, buscan llenar vacíos de desconocimiento investigando el entorno. Ambos se vuelven interesantes cuando algo inexplicable capta la atención». De esta forma, María Platero busca conectar con el espectador reflexionando sobre las convicciones que regulan nuestra vida.

### Lugares que despiertan la creatividad

### «Madrid tiene una oferta cultural diaria de más de 400 planes al día»

María Platero menciona que la capital ofrece más de 400 planes diarios. Ella suele frecuentar la calle del Doctor Fourquet, «donde hay galerías de arte muy interesantes, por ejemplo F2». Menciona «sitespecific» del Palacio de

Cristal, donde despertaba un mundo de artes visuales. Destaca el Palacio Velázquez por su espacio, así como por las exposiciones. De gastronomía recomienda Toga (en Cascorro) y el árabe Gibraltar, «el mejor té moruno de Madrid». CULTURA 33

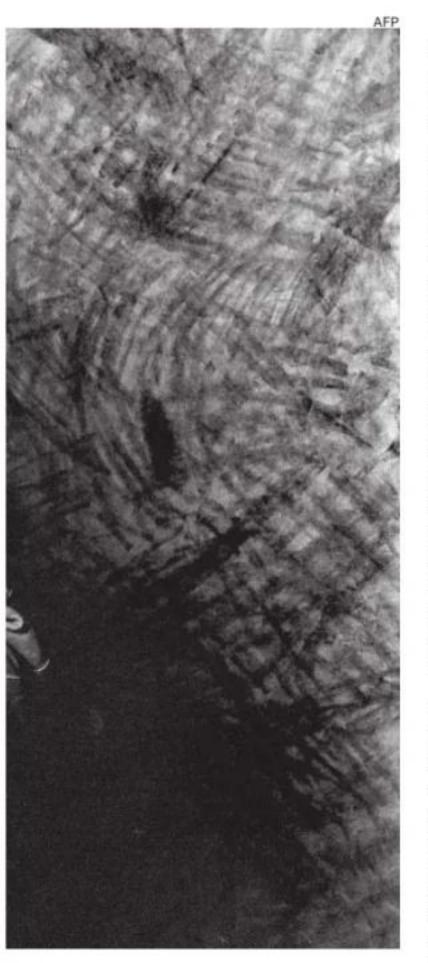

duda, pero, ¿su literatura sigue vigente en el sentido de seguir leyéndose sus libros? Primero, contextualicemos su aparición en las letras hispanas, con autores precedentes de gran éxito, como Cela, Matute, Ignacio Aldecoa, Delibes, Fernández Santos, Martín Gaite, García Hortelano, Luis y Juan Goytisolo... hasta la eclosión de un texto que rompe con todo, «Tiempo de silencio» (1962), de Luis Martín Santos, al lado de la explosión del boom hispanoamericano al otorgarse el premio Biblioteca Breve a Vargas Llosa por «La ciudady los perros».

Nuevos recursos técnicos –narrador subjetivo, uso de las tres personas, monólogo interior, lenguaje barroco– cristalizarán en la novela experimental «Volverás a Región» (1967), y la trascendencia del autor tendrá continuidad y éxito comercial al ser finalista del Planeta en 1980 con «El aire de un crimen».

Esta obra también discurre en Región, y cuenta la fuga de dos reclutas y la aparición en un pueblo del cadáver de un desconocido que más tarde cabe conservar e incluir hacer servir de trueque. El

Faulkner de «Mientras agonizo» y otras narraciones con trasfondo violento era ostensibles por enésima vez en Benet, ingeniero de formación y autor de obras de lectura compleja: «Una meditación» (1969, premio Biblioteca Breve); «Herrumbrosas lanzas», en referencia al poema de Miguel Hernández (1983, 1985, 1986, con la Guerra Civil española como centro; su cuarto volumen quedó inconcluso); y «Saúl ante Samuel» (1980). Benito Fernández sigue los pasos de su biografiado, del que dice que como escritor estaba lejos de recibir unanimidad a la hora devalorar sus páginas: «Para unos no sabía contar, era un novelista insoportable, para otros tenía todo lo que se le exige a un autor: enorme originalidad, una novelística personalísima. Desconcertaba a los lectores de la censura. Un controvertido personaje, sin duda».

#### Una mala fama

Tal cosa es así, prosigue el biógrafo, porque a Benet se le tachó de «huraño, insolente, distante, agresivo, asocial, corrosivo, discutidor, erizante, cascarrabias», algo esto último de lo que se jactaba él mismo. Al parecer, estamos ante un hombre que estuvo afectado de «prontos malhumorados y eutraplias más o menos histriónicas (...) fueron sonados algunos de sus excesos e intemperancias». En todo caso, conocemos aquí al pequeño Juan. tercero de una familia de cuatro hermanos e hijo de un abogado que fue detenido en la zona republicana al comienzo de la Guerra Civily fusilado al poco tiempo sin que constara contra él cargo alguno.

«El plural es una lata» es así un recorrido por su vida hasta su último artículo, en el que se burlaba sin piedad de Juan Goytisolo. Vemos cómo su primera obra fue rechazada por varios editores y al final lo publicó por su propia cuenta, a la que siguió cuatro años después «La inspiración y el estilo», donde se manifestó en contra de la literatura social entonces imperante y señaló cómo tras el Siglo de Oro se abandonó la ambición de escribir con gran estilo. Una aspiración que él vino a cubrir con unos libros que, precisamente por eso y la decadencia de la figura del lector, acostumbrado a textos simples y a una vida delante de una pantalla, son tan clásicos como carentes de lecturas hoy en día.

### Toni MONTESINOS

### NATALIA LACUNZA RECOMIENDA

### «"La historia interminable" me marcó y aún me sigue inspirando»

La cantante retoma la lectura tras un tiempo lejos de las estanterías, un ejercicio que fomenta su creatividad

Con solo 18 años se convirtió en uno de los rostros más conocidos en España a raíz de su paso por «Operación Triunfo 2018», una de las ediciones más vistas de la historia del formato. Natalia Lacunza llegó a la final y quedó tercera en el pódium, una digna posición que a día de hoy le permite ganarse la vida con su pasión, la música. Emocionada, confiesa a LA RAZÓN desde la primera ceremonia de entrega de los Premios de la Academia de la Música que un nuevo proyecto está a punto de ver la luz y que le espera un verano «con muchos viajes, aunque por trabajo, así que es guay, porque viajaré un montón, pero no me va a dar tiempo a ver o hacer gran cosa».

Para lo que sí sigue sacando tiempo es para leer, una actividad que aparcó durante una temporada y que ahora ha retomado con gusto: «He empezado a leer otra vez. Yo lo hacía muchísimo de pequeña, pero por alguna razón lo dejé, y menos mal que este año lo he retomado. Se trata de un ejercicio increíble a la hora de escribir y de trabajar la mente. Se fomenta mucho la creatividad porque conectas muchas partes de la mente leyendo, y eso, sin duda, me encanta».

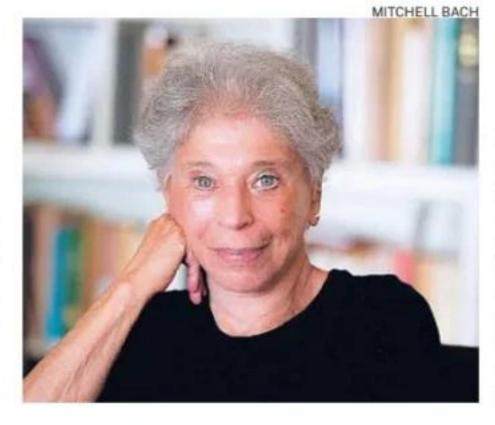

Gornick trata
de una
destacada
escritora de
Estados
Unidos que
sobresale por
una visión
feminista en
todas sus
publicaciones

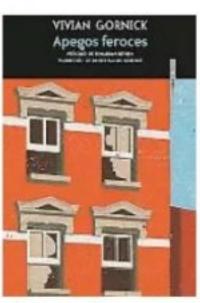

### «Apegos feroces» Vivian Gornick SEXTO PISO

224 páginas, 18,90 euros

### ¿Qué le gusta leer?

Realmente, me encanta cualquier cosa. Novelas, ensayos... Depende del «mood» en el que esté, pero generalmente leo de todo.

### ¿Con qué está ahora?

Me acabo de terminar un libro de Vivian Gornick que se llama «Apegos feroces». Trata de una relación entre madre e hija, con todas sus complejidades, y es un tema que me encanta. El libro me ha parecido una maravilla.

### ¿Y otro que le haya marcado especialmente?

Mi favorito de la infancia, que me encanta y me sigue inspirando a día de hoy, es «La historia interminable».

### ¿Vio la película?

Sí, claro, pero me dio mucho miedo cuando era pequeña. Me lo imaginaba todo más bonito en mi cabeza. Prefiero el libro mil veces, aunque eso me pasa siempre. Yo soy de las que piensan que normalmente son mejores los libros que las películas basadas en ellos.

Fran GÓMEZ

### Los más vendidos

Casa del Libro, El Corte Inglés y FNAC

### Ficción

- 1º «Esnob» SUMA Elísabet Benavent
- 2° «La grieta del silencio»
  SUMA Javier Castillo
- 3° «Blackwater I» BLACKIEBOOKS Michael McDowell
- 4° «El niño»
  TUSQUETS Fernando Aramburu

### No ficción

- 1º «Recupera tu mente, reconquista tu vida» ESPASA Marian Rojas Estapé
- 2º «Adiós a la inflamación»
  HARPER COLLINS Sandra Moñino
- 3° «Gracias al miedo»
  PLANETA Cristina Pedroche
- 4° «La derrota de Occidente» AKAL Emmanuel Todd

### Leer

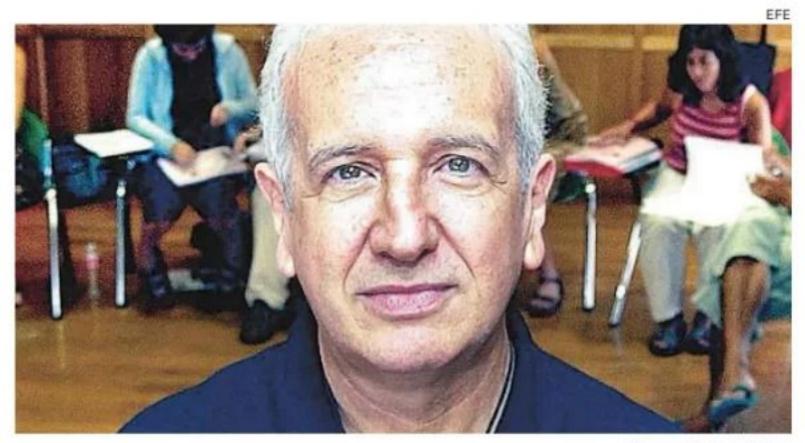

Plaza es uno de los nombres esenciales de la escena española

MEMORIAS

### José Carlos Plaza, la vida nunca fue ni será puro teatro

El dramaturgo publica una amena y enjundiosa autobiografía donde evoca a los maestros que lo marcaron y da cuenta de su vida

Lo primero que hizo el joven estudiante de Derecho José Carlos Plaza (Madrid, 1943) al llegar a la Facultad fue preguntar dónde estaba el TEU (Teatro Español Universitario); era a principios de los años sesenta y de niño ya había pisado un escenario y llevaba en él el virus de la dramaturgia. Quien sigue siendo uno de nuestros mejores directores de escena, perteneciente a la mítica generación de José Tamayo, Adolfo Marsillach y Francisco Nieva, publica, con la colaboración de la escritora y periodista Rocío Westendorp, «Haz», unas memorias que recogen varias décadas de vivencias íntimas y experiencias profesionales ligadas al antiguo arte de Talía. El título se explica con esta contundente aseveración del autor: «Siempre les digo a los actores: "¡Haz!". Ellos piensan que es para la escena en la que están trabajando, pero es para la vida». Este conjunto de recuerdos, acertadamente subtitulado «Otra mirada a la vida desde el escenario», incide así en la premisa fundamental de que, en su caso, el teatro y la existencia son una misma cosa.

### Jugosas anécdotas

Se reconoce aquí el magisterio, junto a Miguel Narros, de William Layton, introductor en España del método interpretativo de Stanislavski y avezado formador de destacados actores y actrices en el último cuarto del siglo pasado. El protagonista de estas páginas, durante décadas brillante director de obras del teatro clásico español, de Lorca, Valle-Inclán o la moderna dramaturgia americana de Saroyan, Tennessee Williams o Edward Albee, entre otros montajes, detalla los entresijos de estos, así como jugosas anécdotas y sorprendentes peripecias profesionales. No obvia en ningún momento su decidido antifranquismo y la dureza de la censura. No son estas unas memorias complacientes, aunque Plaza renuncia a los malos recuerdos y a quienes los provocaron, prefiriendo la sabia rememoración de lo vivido y la crónica de la escena española durante más de 40 años. Un ameno e imprescindible retrato de toda una época.



\*\*\*\* «Haz» José Carlos Plaza ALIANZA 247 páginas,

20,95 euros

### ▲Lo mejor

y referencias teatrales que incluyen estas páginas

### ▼Lo peor

No tiene nada negativo, son unas entretenidas y

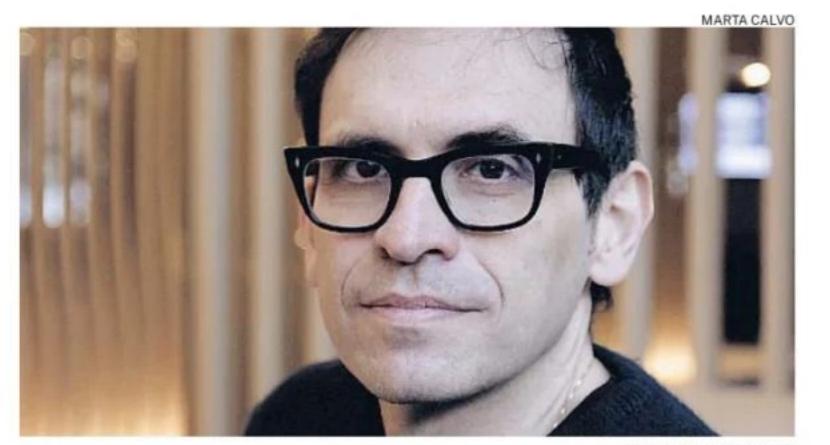

El novelista italiano es una referencia desde su anterior libro

NOVELA

### Nicola Lagioia y los bajos fondos de los más poderosos

El escritor publica «La ferocidad», una gran obra que revela la intrahistoria de los hombres ambiciosos y codiciosos

El texto se abre in medias res con un plano-secuencia cinematográfico: una chica desnuda y cubierta de sangre cruza un jardín nocturno y se encuentra caminando en el centro de la carretera estatal, donde es atropellada por un camión. Horas más tarde, su cuerpo es encontrado al pie de un aparcamiento, lo que hace sospechar que la causa de la muerte es el suicidio. Inmediatamente, la atmósfera noir desaparece y descubrimos que se trata de Clara Salvemini, la hija de un influyente constructor de Bari. Esta revelación nos permite observar la falta de afectividad en su entorno familiar, así como las relaciones de poder que operan en la alta burguesía. El único que no comprende la trágica muerte de la joven es Michele, el hermano fruto de una relación extramatrimonial del padre.

### Grandes claroscuros

Aunque el inicio de la novela es lento y está cargado de metáforas y similitudes ambiciosas que evocan a Don De-Lillo, el verdadero talento de Lagioia se manifiesta cuando profundiza en la historia de la saga familiar, alejándose de representaciones estereotipadas y dotando a los personajes de una tridimensionalidad brillante. Con su tratamiento anacrónico y sus claroscuros, muestra sus influencias dostoievskianas -recordemos «Los hermanos Karamazov»-, especialmente en la figura del hijo ilegítimo, cuya aparición acelera el deterioro familiar. Dividida en tres partes, la historia se compone de fragmentos narrativos en los que, de vez en cuando, la localización temporal y la focalización cambian, aunque nos deja referencias a episodios ya narrados como pistas útiles para que el lector reorganice el panorama general. «La ferocidad» exhibe la habilidad de Lagioia para manejar narrativas plurales y complejas sin imponer una única visión autoral, recordando el dialogismo de Bajtín. Sin embargo, el profundo respeto del narrador hacia la literatura podría estar frenando su originalidad, una limitación que se espera supere para avanzar de manera más independiente en su carrera literaria.

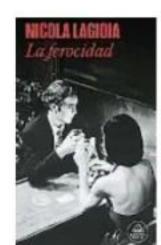

\*\*\*\* «La ferocidad» Nicola Lagioia RANDOM HOUSE 432 páginas, 20,90 euros

### ▲Lo mejor

Que sondea el alma de los personajes y los presenta con toda su cruda verdad

### ▼Lo peor

Aparte de la portada, la falta de fluidez del libro. las frases enrevesadas...

La gran cantidad de datos

CULTURA 35 LA RAZÓN • Sábado. 15 de junio de 2024



NOVELA

La narradora ha arrasado con este libro, que vendió 20.000 libros

### ¿Y si un cumpleaños familiar acabase, otra vez, en tragedia?

▶ Helga Flatland refleja los sentimientos ocultos que asolan a una familia en una obra compacta que no renuncia al humor

No todas las familias felices se parecen. Algunas son infelices a su manera particular. Como le sucede a las personas que protagonizan esta novela, por ejemplo, titulada «Una familia moderna». Detrás de ese escenario de felicidad y prosperidad se esconde, sin embargo, todo lo que no desea verse pero que siempre está ahí, incomodando en silencio: celos, disputas entre hermanos, roles familiares, deseos ocultos y traumas indisolubles. Tal como ocurre, claro, en cualquier familia, ya sea una feliz o, a su manera, una llena de infelicidad. Elegida por los libreros noruegos como la mejor novela publicada en 2017 (llegó a vender a las pocas semanas de su publicación unos 20. 000 ejemplares), «Una familia moderna», de Helga Flatland (Flatdal, 1984), se interna en esos conflictos familiares a través de una historia marcada por todo lo que se calla, pero, también, por los reproches y el rencor que se han acumulado a lo largo de los años.

Encuentro en Roma Así, el punto de partida es un encuentro familiar en Roma. Hasta allí se desplazan los hermanos Liv, Ellen y Hakon, que llegan a la capital italiana con un propósito: celebrar el setenta cumpleaños del padre. Lo que no se imaginan los hermanos (que están acompañados por sus parejas e hijos) es que oirán un anuncio importante: sus padres, tras largos años de casados, han decidido divorciarse. Narrada alternativamente por las hermanas mayores, Liv y Ellen, lo que cuenta la novela, pues, es el conflicto latente de ambas con respecto a sus roles y al papel que han ocupado en ese entramado o novela familiar. Un rol del que ahora que sus padres dejarán de ser marido y mujer, les costará deshacerse. La obra, en ese sentido, aunque esté centrada en las relaciones de las hermanas y en la historia de cada una de ellas, lo que muestra, a grandes rasgos, es que los conflictos familiares nunca, quizá, se resuelvan. Siempre estarán ahí, inevitablemente. Como en las mejores familias.



\*\*\*\* «Una familia moderna» Helga Flatland NÓRDICA 294 páginas,

20,90 euros

### ▲Lo mejor

El tono pausado así como la estructura de contrapunto de la novela

### ▼Lo peor

Nada se puede cuestionar sobre esta novela de conflictos familiares



Silva ha unido fuerzas para este libro con Noemí Trujillo y el resultado es bueno

NOVELA

### Qué gusto leer en la playa «La innombrable»

Lorenzo Silva y Noemí Trujillo prosiguen con los casos de la inspectora Manuela Mauri en una obra de fuerte acento social

Burla burlando, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo ya han escrito al alimón una trilogía protagonizada por la inspectora Manuela Mauri. Colaboración que iniciaron en el año 2019 con «Si esto es una mujer», seguidas de «La forja de una rebelde» y «La innombrable». La singularidad de esta detective irascible, vehemente y sanguínea es su evolución tanto física como psicológica. Es el signo de nuestro tiempo, huir del eterno presente de los héroes fosilizados del ayer. En las sagas posmodernas, los detectives sufren los estragos del tiempo: envejece, enferman, se jubilan y mueren. En cuanto a su psicología, ya Arthur Conan Doyle apuntó que Sherlock Holmes padecía algún tipo de autismo y una adición a las drogas, aspectos aurorales que contagiaron a los detectives de la modernidad y se dislocaron con los policías problemáticos y las detectives salvajes aparecidos en los años 90: el más común es el síndrome de Asperger y el feminismo de género. Eso les confiere una cualidad perturbadora que añadir a su intuición genialoide.

### Reivindicación

Literariamente, la saga de Silva/Trujillo está muy bien escrita y es de fácil lectura. Perfecta para leerla de una sentada playera. Además, los autores le añaden citas novelísticas y cinematográficas, homenajes a Chandler y rendida devoción por Samuel Becketty «El innombrable», que cita en el título de esta novela. Esenciales para decorar una narración que se mueve entre la novela de denuncia social feminista y el mundo de la Justicia. Aunque en algunos momentos resulte algo discursiva y el tono justiciero agresivo, la reivindicación feminista resulta muy efectiva por cercana a una realidad, la de la prostitución de menores y el tráfico de drogas, que remite a casos recientes como las niñas de acogida prostituidas en Valencia y Mallorca. «La innombrable» es un relato de investigación criminal que engancha, y mucho. Una novela negra confesional con un tono realista cotidiano reseñable.

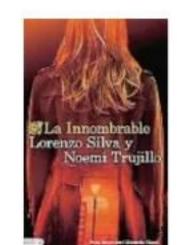

\*\*\*\* «La innombrable» Lorenzo Silva y Noemí Trujillo DESTINO 328 páginas, 20,90 euros

### ▲Lo mejor

La singularidad del relato confesional de una clara reivindicación feminista

### ▼Lo peor

Hay un exceso de citas referidas a la obra «El innombrable», de Beckett

### Leer

### MALDITOS LIBROS

### Foster Wallace: ¿y si se mató por un maldito crucero?

El escritor norteamericano, que tenía un carácter difícil y acabó ahorcándose, hizo un reportaje sobre lo que supone ir de vacaciones en un barco

Llega el verano. La gente lleva soñando con este breve periodo de tiempo de vacaciones desde hace meses. Se supone que, en esas semanas, uno, por fin, podrá hacer lo que le gusta, aparcar las tediosas labores de siempre y entregarse al recreo y el esparcimiento. Muchos eligen para estos momentos viajary otros, más de lo que les gustaría a bastantes personas, sobre todo aquellas que viven en ciudades portuarias como Venecia, Barcelona o La Coruña, escogen como una forma de meter distancia con su tediosa vida diaria embarcarse en un crucero. Estos barcos, grandes como megalópolis, se han erigido en un buen negocio. Son enormes ciudades flotantes que cada año llevan a

miles de turistas a distintas poblaciones através del mar. Su aparición en el horizonte hace estremecer a más de algún habitante y más de una urbe los detesta. David Foster Wallace decidió hacer un reportaje sobre la experiencia que supone viajar en uno de estos buques y describir cómo es relacionarse con la tripulación y los pasajeros.

### Mordaces y con mucho humor

El resultado fueron unas páginas mordaces, llenas de sentido del humor, también lastradas por un punto elitista, que dan cuenta de esta magnífica diversión. Se publicó originalmente en la revista norteamericana «Harper's Magazine» en 1996 y, desde el inicio, se con-



David Foster Wallace, uno de los últimos mitos de las letras norteamericanas

virtió en uno de sus trabajos más reconocidos, junto a ese tocho titulado «La broma infinita». Lo cierto es que no están libres de situaciones un poco surrealistas. En ella también aparece la obsesión

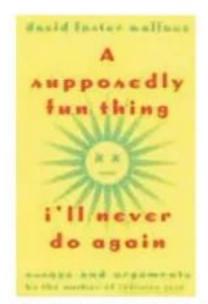

Portada original de «Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer» (1996)

del novelista por los posibles tiburones que deben acompañar el barco en su travesía. La obra es muy oportuna, sobre todo, ahora. que se están planteando tantas regulaciones sobre el turismo y la manera que tenemos de viajar. Quizá es una lectura recomendable para aquellos que todavía están dando vueltas a qué hacer en el periodo estival y aún tienen en cuenta pagarse un crucero. Ya les garantizo que después de leer este reportaje les quedarán pocas ganas de formar parte de esta tribu que considera que tirarse en columpio en alta mar es divertido.

J. ORS

### **ESCAPARATE**

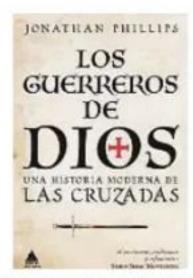

«Los guerreros de Dios» Jonathan Phillips ÁTICO DE LOS LIBROS

> 560 páginas, 32,95 euros

Este libro es una historia completa de las cruzadas desde que se promulgaron, en el año 1095, con Urbano II, hasta la caída de Granada en España. Una mirada moderna y completamente actualizada sobre uno de los enfrentamientos más improtantes y relevantes que han existido entre Oriente y Occidente y que han marcado para siempre la historia.

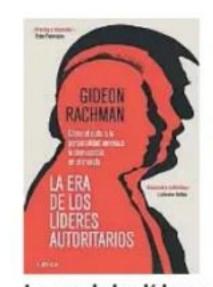

«La era de los líderes autoritarios» Gideon Rachman CRÍTICA

320 páginas, 22.90 euros

Desde un punto del globo al contrario, desde el norte hasta el sur, han crecido, en muchos países una serie de líderes de mano dura, pero con mucha aceptación. El más claro es Vladimir Putin en Rusia, pero existen otros más. Este libro se pregunta por qué está sucediendo esto y por qué estas pesonalidades están triunfando actualmente en la política.



«La tribu vertical» Borja Bauzá LIBROS DEL K.O. 392 páginas,

392 páginas, 23,90 euros

Esta es una historia muy particular. La de un fenómeno que se ha extendido por todo el globo y que afecta a los países de distinta manera. La crónica de los ultras en el fútbol. El autor, que durante su juventud estuvo relacionado con uno de estos grupos, describe dicha ola y también hace un acertado análisis tanto sociológico como cultural y político sobre ellos.

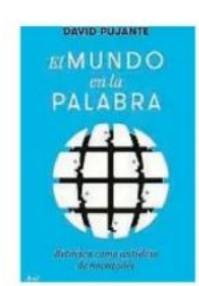

«El mundo en la palabra»

David Pujante

ARIEL

256 páginas,

18,90 euros

El autor analiza un tema importante v. también.

importante y, también,
desatendido por la
actualidad: la retórica. En un
punto donde la expresión y la
comunicación resultan más
importantes que nunca,
estamos observando cómo las
formas, las palabras y los
discursos se descuidan. La
presente a obra es una
reivindicación de la palabra y
también de los buenos modos.

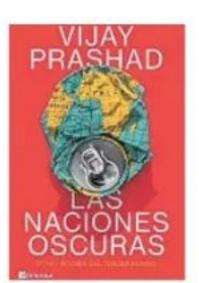

«Las naciones oscuras» Vijay Prashad PENÍNSULA 528 páginas, 24.90 euros

El libro analiza los países en los que menos repara la gente: las naciones del llamado el Tercer Mundo. Se trata de un repaso del sur global y también de sus historias, algunas marcadas por la explotación, sus relaciones con Occidente, sus posteriores desarrollos, sus esperanzas y las frustraciones y deseos quebrados. **C. G.** 

CULTURA 37 LA RAZÓN • Sábado. 15 de junio de 2024

#### Raúl Losánez, MADRID

Las divas de Enrique Viana van a seguir dando guerra por mucho tiempo. Los dos personajes femeninos que el inefable y popular tenor creó e interpretó para «Un café en el 'pulgatorio'» son tan inquietos como él mismo. Por eso regresan al escenario protagonizando un nuevo monólogo musical titulado «Un 'cortao' en el cielo», que promete ser «igual de irónico y divertido» que el anterior. Será la segunda parte de lo que finalmente, adelanta su autor y director, constituirá una trilogía dedicada a ellas. Si en la primera obra supimos que el destino de estas dos estrellas de la ópera sería el cielo y no el infierno, ahora, una vez instaladas en el supuesto paraíso, veremos que allí solo campa el aburrimiento. De hecho, en ese cielo están completamente solas. Como no podía ser de otra manera, harán méritos para revertir la situación e intentarán mudarse al infierno, «donde -explica Viana-hay de verdad 'meneo,' regocijo... y aforo completo».

### El gusto por lo ligero

Esta disparatada línea argumental es el pretexto dramatúrgico que el tenor necesita para engarzary cantar, con el acompañamiento de Ramón Grau al piano, algunos cuplés que ha rescatado del olvido para el público de hoy. «Yo voy investigando y recuperando lo que me parece interesante. No sabemos si estos cuplés gozaron en su tiempo gozaron de mucha popularidad o no, porque algunos son muy antiguos, pero tengo la intuición de casi todos ellos fueron célebres en algún momento». Y lamenta profundamente ese desconocimiento, en un momento en el que triunfan los musicales extranjeros, de un patrimonio «que tienemucho que ver connosotros». «Son nuestras raíces, nuestros ritmos, nuestros aires... -asegura el tenor-. Es una pena que apenas se haga revista, porque es un género que seguiría teniendo hoy mucho público. Cuando se hace, a la gente le encanta». Y cree que la razón no es otra que la calidad que atesoran las obras, a pesar de su naturaleza ligera, frívola o sicalíptica: «Hay mucho talento en nuestro cuplé. Lógicamente, en lo que concierne alamúsica, es una cosa muy básica, no estamos hablando de un género sinfónico complejo; pero está hecho con muchas ideas y de forma muy inspirada. Hubo grandes músicos que se pusieron al servicio del

### Vuelve la sicalipsis

El Teatro Fernán Gómez acoge la segunda edición del ciclo «Frívolo y chico»

cuplé y que tuvieron gran éxito, como el maestro Alonso, por ejemplo, que fue un pozo de sabiduría y de talento, un auténtico inventor de melodías, todas ellas geniales,

que supo llegar muy bien al corazón del espectador». Pero también los letristas, recuerda Viana, han jugado un papel importante en la conexión del público con este gé-

nero: «Tenían un ingenio sobresaliente. El cuplé se basa siempre en la segunda intención de la letra; eso hace que el público se implique».

Dos días antes del estreno absoluto, esta segunda edición del ciclo «Frívoloy chico» se abrirá con «Elektra. Bizarra y doméstica opereta para cocinar», una revisión del clásico griego llevada al terreno del humor y del absurdo. La obra estará dirigida por Lucía Trentini.



«Un "cortao" en el cielo»

NOTA DE PRENSA

### ESCP Business School rinde homenaje a Pedro Domecq Loustau, destacado empresario y antiguo alumno de 1843.

Madrid, junio 2024.- El pasado 30 de mayo, ESCP Business School, la escuela de negocios más antigua del mundo (est. 1819) y la cuarta mejor escuela de negocios de Europa, según el prestigioso ranking del Financial Times-, honró la memoria de Pedro Domecq Loustau, en un evento cargado de emotividad y reconocimiento. Domecq Loustau, figura emblemática del siglo XIX, destacó como empresario visionario y personaje clave de la industria vitivinícola de España, además de ser reconocido como un ejemplo de empresario comprometido con la sociedad por su enorme obra social. El acto contó con la presencia de S.A.R Doña Elena de Borbón, así como con la participación de empresarios y personalidades de diferentes sectores. La ceremonia fue presidida por el Excmo. Sr. Embajador D. Jorge Domecq.

Intervinieron durante el acto el Excmo. Sr. Embajador D. Jorge Domecq que hizo un repaso a la creación del Brandy- del que por cierto hace 150 años de su creación. El primer cognac español, se llamó posteriormente "Brandy de Jerez"- y su repercusión histórica, el Ilmo. Sr. Marqués de Domecq, Pedro Domecq Gandarias, compartió reflexiones sobre el legado familiar y la importancia de su antepasado en la historia, mientras, el Ilmo. Sr. D. Miguel Domecq resaltó el perfil de Domecq Loustau como emprendedor y su impacto en el panorama empresarial de su época.

El Director del campus de Madrid de ESCP, Prof. Dr. D. Javier Tafur, destacó las similitudes entre el homenajeado y los valores fundamentales de la escuela como el espiritu emprendedor -acuñado por el fundador de ESCP Jean Baptiste Say- así como la internacionalización.

Ejerció de maestra de ceremonias del evento la periodista Marian Gomez-Campoy del estudio boutique de RRPP y Comunicación MGC & Co.

Al finalizar el acto el Marqués de Domecq entregó al Presidente de la Asociación ESCP en España D. Domingo San Felipe, una placa conmemorativa del día. Momento al que se unió también S.A.R Doña Elena de Borbón.

Al finalizar, los participantes disfrutaron de un cóctel con vinos jerezanos elaborados por Bodegas Tradición, Bodegas Miguel Domecq y Jamón Marqués de Domecq.

Como recuerdo de este emotivo evento nos queda una foto de familia con todos los asistentes.

### SOBRE ESCP BUSINESS SCHOOL

ESCP Business School se fundó en 1819. La Escuela ha optado por enseñar un liderazgo esponsable, abierto al mundo y basado en el multiculturalismo europeo. Seis campus en Berlín, Londres, Madrid, Paris, Turin y Varsovia son los trampolines que permiten a los estudiantes experimentar este enfoque europeo de la gestión.

Varias generaciones de empresarios y directivos se formaron así en la firme convicción de que el mundo empresarial puede alimentar a la sociedad de forma positiva. Esta convicción y los valores del ESCP - excelencia, singularidad, creatividad y pluralidad - guían diariamente nuestra misión y construyen su visión pedagógica.

Cada año, el ESCP acoge a más de 10.000 estudiantes y 6.000 participantes ejecutivos de 135 nacionalidades diferentes. Su fuerza reside en sus numerosos programas de formación empresarial, tanto generales como especializados (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD y Executive Education), todos los cuales incluyen una experiencia multicampus.

Todo empieza aquí.

Sitio web: www.escp.eu, Siguenos en Twitter: @ESCP\_BS

It all starts here.

Website: www.escp.eu, Follow us on Twitter: @ESCP\_BS



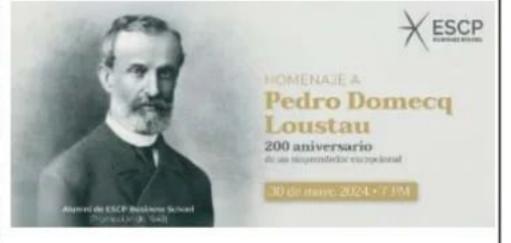

#### PEDRO DOMECQ LOUSTAU [1824-1894]

#### Creador y principal impulsor del Brandy de Jerez

Pedro Domecq Loustau nació el día 11 de septiembre de 1824 en Usquain, Sauveterre (Francia) y falleció en Saint-Gladie (Francia) el 5 de septiembre de 1894. Llegó a Jerez en 1842 con 18 años procedente de Francia tras acabar sus estudios en la "Baylis House School" (Slough, Berkshire, U.K.) para ayudar a su tio Juan Pedro -hermano de su padre-, en el negocio familiar. Ese mismo año se traslado a París para completar su formación en "l'Ecole Speciale du Commerce"hoy ESCP Business School-.

En 1868 se casó con Carmen Núñez de Villavicencio, con quien tuvo diez hijos.

A la muerte de su tío Juan Pedro, accedió a la gerencia de la empresa y le tocó afrontar la gravisima crisis comercial en la que cayó el sector vitivinícola de Jerez que comenzó a partir de los años setenta del siglo XIX.

Fue la creación del Brandy de Jerez, (aguardiente vínico envejecido en botas de roble americano envinadas con jereces mediante el sistema de soleras) que él protagonizó, con su producción programada, su comercialización en nuevos mercados internacionales (desde EE.UU. hasta Filipinas) y su liderazgo, lo que cambió el rumbo de la crisis del sector y constituyó una renovación de la agroindustria vinatera del marco de Jerez, con gran impacto económico tanto regional como nacional, que dura hasta la actualidad.

Se preocupó del progreso de la ciudad de Jerez, colaborando en la traida del agua potable desde el manantial de Tempúl, siendo presidente de la sociedad "Aguas Potables de Jerez de la Frontera" desde 1.882 hasta su fallecimiento en 1894; participó en la formación de la Sociedad Jerezana de Electricidad y la instalación del alumbrado público; la instalación de la red telefónica; el desarrollo de espacios verdes y jardines, y no hubo pensamiento útil en aquel Jerez que no mereciera su apoyo y cooperación. En las revueltas del campo de 1892 en Jerez, lideró la

interlocución. Su caridad sin límites y su visión de una sociedad unida en la virtud y la solidaridad hizo que abriese de par en par sus bodegas para atender en caridad a todos los que lo necesitaran

Entre sus actividades desempeñó el cargo de Agente Consular de su nación y se convirtió en el ángel tutelar de desafortunados, brindándoles asistencia en forma de dinero, ropa, pasajes de tren y barco a ciudades como Le Havre, Burdeos y Marsella, asistencia médica y también proporcionándoles trabajo.

Construyó colegios, casas de acogidas, además de otras múltiples instituciones cuyo mantenimiento financió hasta su muerte. Su mujer y sus hijos continuaron y agrandaron su obra social. A su muerte, más de 12.000 personas acudieron a su entierro y sus trabajadores cargaron a hombros su féretro para trasladarlo en procesión desde la estación de ferrocarril hasta el cementerio. En 2023, el obispo de Asidonia-Jerez solicitó a la familia que iniciaran un proceso para la canonización del matrimonio.

Un evento único, donde se rendirá tributo a la vida y obra de un hombre cuyo legado continúa inspirando a futuras generaciones de empresarios y emprendedores.

38 CULTURA

#### Concha García, MADRID

l lector tiende a fantasear sobre qué estaría haciendo el escritor al concebir la idea del libroque acaba de leer. Si estaría viendo con sus propios ojos la clave de la trama, charlando con sus familiares, o simplemente tomando una taza de té y dando rienda suelta a la imaginación. Colm Tóibín estaba paseando. Hace unos cuatro años, explica el escritor irlandés (Enniscorthy, 1955), «ibaporla calley se me ocurrió una idea, fue como si me hubiera alcanzado un rayo». No tenía pensado escribir la segunda parte de «Brooklyn», una de sus obras cumbres que, además, cuenta con su adaptación a la gran pantalla. «Odio las secuelas, pero no "El Padrino 2"», bromea. Pero de repente lo tuvo claro, y por ello ahora publica «Long Island» (Lumen), novela que continúa con las vidas de Eilis y Tony dos décadas después, en la primavera de 1976.

Los personajes abandonan Brooklyn para mudarse con la familia

JESÚS G. FERIA

## ¿Cuál es la clave del éxito del escritor Colm Tóibín?

Publica «Long Island», secuela de su éxitosa novela «Brooklyn», cargada de secretos, engaños, emociones y desencantos amorosos

de él, siendo todos vecinos en una calle sin salida. En Long Island nacen sus hijos, Rosella y Larry, y la armonía que ha reinado 20 años se rompe de golpe y porrazo, cuando un hombre de acento irlandés aparece en la puerta de su casa con una inesperada noticia. La paz conyugal se derrumba, y Eilis decide regresar a Enniscorthy con su familia para poner distancia y retomar vínculos con su tierra natal. La novela arranca frenética, con aquel chispazo que llevó a Toíbín a situar la mayor carga dramática en «las dos primeras páginas y media. El resto de la novela debía ser más silenciosa, manteniendo la presión».

Sibien vuelve a ubicar su obra en Irlanda, es importante, advierte

Tóibín, que «no hay que convertir el paisaje en un fetiche. No por ser Irlanda debe haber borrachos o curas gritando desde el altar. Nada del IRA, ni bombas, ni terrorismo. Hay que escribir dejando fuera los clichés». No deja atrás, con esto, un sentimiento generalizado no solo en su país, sino en tantas partes del mundo: el del desarraigo o el exilio. «Entristece marcharte, pero tampoco tanto», continúa el autor, que reside en EE UU: «Nunca se consigue un estado emocional fijo en lo que respecta al exilio y la emigración. Y, si añadimos el amor a la ecuación... los irlandeses se van de un país de calles pequeñas a San Francisco, Londres o Barcelona. Son emociones ambiguas. A míme

Dice Tóibín que «no hay que hacer de un fetiche el paisaje, sino escribir dejando fuera los clichés»

«En Irlanda el campo está vacío, y, a nivel cultural, se necesita gente de fuera», opina interesa agarrar esos clichés para ver si encuentro en ellos algo interesante y dramático». No falta, por supuesto, una característica clave en la obra de Tóibín y también, sea dicho, en su personalidad: el humor. «Me divierto un poco a expensas de Irlanda, y eso está bien», asegura.

#### Cacofonía de voces raras

Sí es consciente el también escritor de «El mago» del debate alrededor de la inmigración que existe en su país: «Los irlandeses dicen que Irlanda estállena. No esasí. El campo está vacío, y a nivel cultural se necesita gente de fuera», opina. El problema se acentúa «cuando la gente como yo no defendemos eso lo suficiente, o no nos presentamos a las elecciones en defensa de la inmigración». ¿Para qué una campaña electoral, teniendo las redes sociales?«Ahoramismo, por ejemplo, es muy difícil oponerse a Trump en Estados Unidos porque nadie escucha. La pandemia cambió mucho la distribución de la Prensa, no hay una cadena de televisión nacional, ni emisora de radio, ni un periódico en el que nadie confie», alerta el autor. Y ello lleva aque «muchagente creaque Biden es el responsable del movimiento anti aborto. Todo se ha convertido en una cacofonía de voces raras. que dicen una mentira detrás de otra. La gente se siente con derecho a todo, es terrible».

Dice Tóibín que se enfrenta literariamente a un lugar, a una persona, a una temática o a una idea cuando la pierde. Aunque confiesa que «no me veo capaz de escribir otra novela irlandesa sobre familias y lluvias», sí explica que «Dublín lo he perdido. Estoy en EE UU casi siempre, y no paso mucho por allí. Nunca he escrito sobre Dublín y ahora me siento preparado para ello. Tengo ciertas ideas». No dejará, de momento, de escribir. Rehúye de la opción de realizar una tercera parte de esta trama, pero confiesa que «esto de la literatura es una lotería. A mí lo que me hace falta es una idea, aunque a veces llegue de sorpresa. Siempre llevo conmigo un bolígrafo por lo que pueda pasar». Entonces, Tóibín, hasta que te alcance el próximo rayo.



Colm Tóibín, escritor nacido en Irlanda, vive actualmente en Estados Unidos

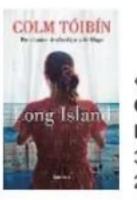

«Long Island» Colm Tóibín LUMEN 328 páginas, 20,90 euros

# 

### LOS 18 DE ALEJANDRA CORTINA CUÉ

Hoy es la puesta de largo de la hija de Alberto Cortina y Elena Cué. Se celebra en Moncaire, lindando con la mallorquina sierra de Tramontana. Irán los hijos de Nuria González, Florentino Pérez, Miriam Lapique y una ristra de apellidos del corte de Abelló, Gamazo, March y otras fortunas con ralladura de IBEX.





### RADAMEL FALCAO, REY DEL LOFT

El delantero colombiano del Rayo Vallecano le ha visto al negocio a los loft y más aún si estos pertenecen al Soto de la Moraleja, en la localidad de Alcobendas. Como muchos futbolistas tiene su plan B en el ladrillo y él ha optado por los loft de lujos que hay en la antigua carretera de Fuencarral a Madrid, donde acumula más de 20 inmuebles.



Kate Middleton, en su nueva misiva a los medios

### Los días buenos y los malos de Kate Middleton

Raoul Higuera. MADRID

ate Middleton se ha vuelto a dejar ver por su propia voluntad, algo que no sucedía desde el pasado mes de marzo cuando anunció su retirada para centrarse en combatir el cáncer. Lo hace a la sombra de un árbol, al lado de un arroyo en una idílica estampa en la que opta por un atuendo casual, formado por vaqueros, camiseta blanca, deportivas y una chaqueta beige. Con

esta imagen en el que se destaca su buen aspecto, se presenta ante el mundo en su cuenta personal de Twitter -ahora X- para actualizar su parte de salud y anunciar una mejoría: «Estoy teniendo un buen progreso, pero como todo el que se somete a quimioterapia, tengo días buenos y malos», reconoce la princesa de Gales, que anuncia que su regreso a la actividad pública está más cerca de lo que se había anunciado en un principio. «En los días malos me siento cansada y débil, y debes permitir que tu cuerpo descanse.

En los días buenos, cuando me siento más fuerte, quieres aprovechar todo lo posible ese bienestar», continúa desvelando cómo 
está siendo su rutina en medio del 
tratamiento contra el cáncer que 
le diagnosticaron el pasado mes 
de enero y del que no ha hablado 
de tipo, ni gravedad. De ahí que 
sorprenda que ahora reaparezca 
con nuevos detalles. Y es que ha 
querido dejar claro una cuestión 
para evitar especulaciones: «Aún 
no estoy fuera de peligro».

Pese a que es positiva en su recuperación, pese a que aún no pueda cantar victoria en su batalla personal contra la enfermedad, sí que se ve capaz de anunciar un pequeño triunfo. Este es que podrá estar presente este sábado en la tradicional Trooping the Colour, desfile militar que se celebra anualmente el cumpleaños del rey Carlos III de Inglaterra, pese a que éste es el 14 de noviembre. Con él compartirá al fin espacio en uno de los momentos más esperados, cuando la familia al completo sale a saludar desde uno de los balcones del palacio de Buckingham. No se la esperaba en tan importante cita, pues incluso ella excusó su ausencia por motivos obvios cuando tampoco acudió a

### Asistirá hoy por la mañana al desfile Trooping the Colour por el cumpleaños de Carlos III

los ensayos finales con su regimiento. Tuvo que confiar esta labor en otro alto cargo del ejército, quien no tomará este relevo este sábado, pues la princesa se encuentra con fuerzas suficientes como para aparecer en este relevante momento.

Desde que el 22 de marzo reveló que padece cáncer, Kate quiere poner fin a las especulaciones frenéticas. Sabe que esos rumores no solo perjudican a la Corona, sino también a su entorno más íntimo, a sus niños. Siempre el título de princesa de Gales corresponde a grandes mujeres.

40





La Infanta Elena, radiante en una de sus últimas apariciones públicas

P. Barrientos / A.S. MADRID

Ifallecido Carlos Falcó. marqués de Griñón, decía que «la infanta tiene majestad. Es majestuosa. Y brilla, aunque esté en un segundo plano. Es una secundaria de lujo para la Corona. Ella es Borbón cien por cien. Tiene sentido de la Historia y sabe cuál es su deber. De haber sido reina de España, hubiera desempeñado su papel magníficamente». La hija de Don Juan Carlos y Doña Sofía está en un buen momento personal y profesional, más cerca de su hermano que nunca. Justo además, cuando el próximo 19 de junio es el aniversario de la coronación de Felipe VI.

Su posición en la agenda real ha sido intermitente y ahora, vuelve con fuerza, pero manteniendo su perfil bajo. Hoy mantiene su agenda laboral en Mapfre donde se ocupa de los proyectos sociales de la

## El resurgir silencioso de la **Infanta Elena**

La hija de Don Juan Carlos y Doña Sofía está en un buen momento profesional, al lado de su hermano, Felipe VI, y personal. Lo desgranamos

entidad y acude a los concursos hípicos que se organizan en Madrid y Sevilla. En el mundo hípico tiene grandes amigos que mantienen la confidencialidad. Comparte vida social con sus amistades de siempre, entre las que se encuentran sus primas Borbón Dos Sicilias, Carlos García Revenga, Simoneta Gómez-Acebo, con quien se reúne habitualmente en el restaurante Chalet Suizo, y sobre todo con Rita Allendesalazar, con la que comparte retiro segoviano y a veces, es posible verla en misa dominical en Torrecaballeros. Últimamente se la ha visto a través de imágenes en Instagram con Vicky Martín Berrocal, José Ignacio Galán Ordónez, artista conocido como «Nachala Macha», y otros nombres que no formaban parte del grupo de Doña Elena. A sus 60 años, la primogénita Borbón y Grecia ha vuelto a ser parte importante en la vida de Felipe VI. Y lo ha hecho sin polémicas, sin hacer ruido, y a medida que el de sus hijos, sobre todo, Felipe, se ha ido aminorando.

Hace unos días la Infanta Elena acudió a la plaza de Las Ventas en Madrid donde se celebró la Corrida de la Beneficencia y allí fue aplaudida. Elena es marca España. Le gusta la Fiesta Nacional y no tiene reparos en pintarse la cara con una bandera en algún acontecimiento deportivo. Días atrás el Rey Felipe había hecho lo mismo con motivo de la agenda taurina de la Prensa. Dos carteles a los que, salvo excepciones, acudía algún miembro de la familia Borbón. Precisamente fue en esa plaza de toros, en junio de 2019, cuando hizo su primera aparición pública tras su despedida institucional. Antes de la cita taurina hubo un almuerzo en el Jardín de Oñate, la finca propiedad del empresario, al que también acudieron la Infanta Margarita y su marido el doctor Zurita. Ese día, salvo su

círculo íntimo, desconocían que semanas después Don Juan Carlos viajaría definitivamente a Abu Dabi. Esa imagen del Reyya jubilado, con parte de su familia en los toros, sería también el último retrato oficial. Luego, vendría otro tipo de fotos.

### Mejor que nunca con Vic

Desde que se divorció de Jaime Marichalar, la Infanta Elena ha sido la fielescudera de su padre. Mantiene una relación estrechísima con el que siempre ha compartido aficiones, como el buen comer, la caza y la vela. Para el Rey Juan Carlos su hija se convirtió en un gran apoyo cuando dejó la Jefatura del Estado y lo sigue siendo en la actualidad. Fue la primera que se desplazó en secreto a los Emiratos, tres meses después de que Don Juan Carlos se instalara allí, en pleno cisma familiar. Un gesto de amor que demostró que su padre estaba por encima de todo. Esos encuentros se fueron sucediendo hasta que se convirtieron en habituales tanto para ella como para su hermana Cristina. Y lo mismo sucedió con las estancias del monarca en Sanxenxo. Si la primera vez resultó una sorpresa para muchos, ya se sabe que cuando él

### La hija del Rey Don Juan Carlos tiene una relación cada vez más cercana con Victoria Federica

regatea su hija estará cerca.

A finales de mayo de 2022, Elena hizo, incluso, un viaje exprés a Sanxenxo para mostrar su apoyo a su padre. Fue un viaje de veinticuatro horas que realizó porque quiso estar a pie de pista en el aeropuerto de Vigo. Cuando este llegó al club Náutico de la localidad fue Elena quien lo acompañó antes de viajar a Sevilla para atender un compromiso hípico. La Infanta era consciente de que para su padre era muy especial regresar a Sanxenxo y ahí quiso estar ella, con su reverencia incluida ante las cámaras.

Don Juan Carlos fue quien le ofreció su apoyo cuando decidió dovorciarse. No tenía el de su madre. Hoy, Elena está radiante, también gracias al rumbo de sus hijos. La tutela de su padre con Felipe la calma y tiene una relación más relajada con Victoria, que profesionaliza cada vez más sus aspiraciones como modelo. Doña Elena, Lena para los amigos, respira.

## Felipe Froilán y su viaje laboral solo con billete de ida a Abu Dabi

España ha quedado para las vacaciones, su prioridad es estar con Don Juan Carlos

Sofía de la Escosura. MADRID

Felipe Froilán de Todos los Santos tiene trabajo en Abu Dabi. Nadie le ha despedido, como algunos medios han publicado y no anda errante buscando trabajo. Ya lo tiene. El hijo de Jaime de Marichalary la Infanta Elenaha encontrado su sitio en Oriente y no porque se encuentre perfectamente integrado en el círculo burbuja de expatriados de su edad, que también, sino porque su abuelo lo es todo para él.

Froilán es muy consciente de que su abuelo tiene cierta edad y no quiere desaprovechar la oportunidad de estar cerca de él. Siente verdadera devoción por el padre de Felipe VI, es su mentor y su mayor apoyo.

Froilán dejó España el pasado 10 de abril. Vino a acudir a un rosario de compromisos familiares, a los que se le sumó la operación de su abuela Doña Sofía. Acudió al funeral de Fernando Gómez Acebo, a la boda del alcalde Almedia, a la comida por el cumpleaños de su padre, que celebró su 61 cumpleaños y como no podía ser de otra manera, esquivó a la prensa en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Barajascuando le preguntaron qué hacía entre evento y evento familiar en un «after» en Leganés a las cuatro de la madrugada. Hay hábitos que Felipe no pierde cuando vuelve a casa, aunque ya tienen otra mesura.

Feliperegresa a Abu Dabi donde está haciendo unos contactos de altísimo nivel y sobre todo, está alejado del foco mediático, algo que le facilita enormemente su día adía. Los sueldos allí son muyaltos y le encanta que no le conozca la gente y poder salir sin tener una cámara detrás. Éles el primer interesado en dejar atrás el machacón sobrenombre de «Felipe Froilán de Todos los Antros», que le persigue en cuanto pone un pie en España. Y es que cualquiera que se encuentre con Felipe Froilán en Abu Dabi tendrá una imagen muy diferente de la que suele dar habitualmente en los medios españoles. Vestido de ejecutivo acude a su



nuevo trabajo en una de las empresas petroleras más importantes del mundo en la que, por su condición de nieto del Rey Emérito, le han conseguido un puesto que sería el sueño de cualquier joven: con todos los gastos de alojamiento pagados y con un suel-

do que quintuplica el sueldo mínimo interprofesional de España. Una oportunidad que ha renovado y no quiere dejar pasar

### Su currículum vitae

Su currículum vitae ha mejorado exponencialmente, gracias a su trabajo en la petrolera Al Jaber. Antes no era muy halagüeño. Tras repetir dos veces segundo de la ESO, suspadres decidieron enviarle al Blue Ridge School de Virgina (EEUU), un elitista colegio con un coste anual superiora 40.000 euros, en el que en dos años consiguió obtener el bachillerato americano. Esto le abrió las puertas del CIS, donde estudió los primeros tres años superando el primer ciclo de

Hay hábitos que el hijo de Jaime de Marichalar no pierde, pero hay otra mesura

El joven está feliz e integrado en Oriente y no planea su futuro laboral en territorio español

Felipe está muy unido a su abuelo Don Juan Carlos, al que idolatra

sus estudios universitarios. En junio de 2019, con sus padres y la Reina Sofía de testigos, recogió su título de graduado en Administración de Empresas. En enero de 2020 se trasladó a Inglaterra para continuar sus estudios en una universidad americana con sede en Londres y realizar unas prácticas en la City, que consiguió también por mediación de su abuelo. Pero aquella primera experiencia laboral y sus estudios se truncarían al declararse la pandemia, en marzo de 2020. El campus cerró y Froilán decidió regresar a España para confinarse en la finca Alcuzcuz de Benahavís (Marbella), propiedad de la familia de su compañero de estudios y «roommate» en Londres, Andrés Parladé, siguiendo el curso online. Al año siguiente, Froilán decidió continuar sus estudios en el CIS y coincidió en el campus madrileño con su hermana Victoria. El resto de la historia, la está construyendo en Oriente al lado de su abuelo.

42 Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN



Juanjo Sacristán. MADRID

n Segovia conviven de un tiempo a esta parte dos castas de estudiantes diferenciadas. Por un lado, los estudiantes de la UVa (Universidad de Valladolid), la universidad pública de la ciudad y, por otro, los de los privada, que asisten al IE University, perteneciente al Instituto Empresa. La presencia del campus del IE en la ciudad de Segovia, aparte de atraer a alumnos de 160 países, ha supuesto también un pequeño terremoto entre la ciudadanía que ve, aparte del evidente impulso económico, una gran cantidad de consecuencias: la subida exponencial de los precios del alquiler (la mayor de toda España en 2023), el continuo ruido por fiestas en pisos, agresiones a policías, y la principal: la progresiva expulsión de segovianos de la zona antigua en favor de los estudiantes, que han ocupado los pisos céntricos pagando a precio de oro pisos que se alquilan bajo el paraguas del alquiler turístico.

El desenfreno estudiantil en los días de fiesta ha sido tal que ha obligado al propio IE a celebrar encuentros con la Policía Local para «reeducar» a su alumnado e intentar corregir estos comportamientos. Llueve sobre mojado. La universidad privada trata de poner freno a sucesos como los ocurridos en enero de 2023, cuando seis policías fueron agredidos al acudir a la llamada de varios vecinos por los ruidos de una fiesta de estudiantes en un piso. La intervención terminó con dos agentes de baja por lesiones y dos de los estudiantes detenidos por agresión y desacato.

En la ciudad se ha instalado desde hace tiempo un debate que enfrenta a partidarios y detractores de esta nueva hornada de estudiantes. Están los que consideran más un perjuicio que un beneficio la llegada de estudiantes a la ciudad, especialmente por la subida del precio de la vivienda (un 93 por ciento en los últimos años). Por otro, los que ven en los jóvenes venezolanos, panameños, brasileños, costarricenses etc., una fuente de ingresos que beneficia al comercio, la restauración, y en general al sector servicios de la ciudad.

«Yo prefiero este tipo de personas en la ciudad, que no otros como ocurre en Marbella, que se dedican a pegar tiros por la calle por el narcotráfico. En nuestro caso, al menos, vienen a generar riqueza. No veo nada de malo en ello», apunta



Estudiantes del IE de Segovia

Segovia y cenas en Ponzano: la ruta de los millonarios del Instituto Empresa

Deques que alquilan plantas de hoteles, escoltas... una nueva clase social de estudiantes 'prime' desembarca, a 25.000 euros al año, revolucionando esta ciudad



El convento dominico de Santa Cruz, sede de IE

una vecina de la zona. Tampoco lo ve Juan Carlos, un taxista de la ciudad que ha visto cómo sus ingresos se multiplican exponencialmente gracias a la llegada de los nuevos estudiantes. Trabaja para varios estudiantes, que le utilizan para sus salidas a Madrid, incluso para visitar otras ciudades españolas como Valencia, o incluso viajar hasta Portugal. «Para mí todo esto ha sido una bendición. Me contratan para

llevarles a Madrid a comer y luego salir de copas por la ciudad. Mientras ellos disfrutan yo doy vueltas haciendo tiempo. La noche puede acabar a las tres de la mañana, pero me compensa». Trabajando para ellos, Juan Carlos, asegura que consigue de media 4.000 euros mensuales por sus servicios.

Pero la fiesta no siempre se da en la capital. La segregación estal, que los alumnos de la pública y la pri-



Un curso cuesta 25.000 euros al mes

vada parecen ponerse de acuerdo para no coincidir, ni siquiera en los lugares que frecuentan cuando salen de marcha. Los 2.500 estudiantes del campus María Zambrano de la UVa salen los fines de semana mientras que los 1.800 estudiantes de la privada salen martes y jueves. Estos últimos además tienen garitos casi en exclusiva para ellos, como por ejemplo Casanova y Theatre. Si no se tercia también está la opción de montarse la fiesta por su cuenta en los pisos donde viven. No todos los estudiantes viven en pisos. Los 25.000 euros que cuesta de media el curso académico atrae un perfil de estudiante con un alto poder adquisitivo, a veces millonario. Años atrás corrió el rumor de que un jeque árabe alquiló la planta entera de un hotel en plena calle Real para albergar a su hijo y a su séquito, mientras cursaba la carrera. Algunos vecinos aún recuerdan ver al joven pasear por el caso antiguo seguido por sus escoltas. La

### La familia Capriles: bisontes y wellness

PAlgunas veces, cuando la ciudad se les queda pequeña, comparten taxi a Madrid pagando a medias los 120 euros que cuesta el trayecto hasta la capital. Una vez allí, son habituales de la zona de copas de la calle Ponzano donde disfrutan hasta altas horas de la madrugada, en los restaurantes de moda. Previamente han pasado por Lamarca, el local que las hermanas Magally y

Mischka Capriles regentan en la calle Fernando VI, y que se ha convertido entre la comunidad de estudiantes (sudamericanos en un 90 por ciento), en el templo de la vida saludable y el wellness.

No es casualidad que la familia Capriles también esté muy ligada a Segovia. Su padre, Miguel Ángel Capriles, primo político del opositor Henrique Capriles, es un enamorado



Las hermanas Magally y Mischka Capriles, empresarias

de la zona y adquirió hace unos años La Serreta, una finca que perteneció en su día al primer duque de Alburquerque y que está situada en el municipio de Lastas de Cuéllar. En esta propiedad, de 600 hectáreas, tienen un proyecto de recuperación sin parangón en Europa: Se dedican a la cría de bisonte europeo, junto con la oveja merina negra y caballos para jugar al polo. Los

antepasados de estos bisontes segovianos, que en realidad tienen pasaporte genético poloco, eran cazados en la península ibérica hace 10.000 años. La Serreta y Lamarca son proyectos diferentes pero unidos por la idea de sostenibilidad. Algo que impregna la filosofía de esta familia. No hay que olvidar que la matriarca Magaly Padrón es socia de Gwyneth Paltrow, actriz y gurú del fitness.

vivienda es uno de los problemas casi endémicos de la ciudad. Desde Triángulo, una de las inmobiliarias de la ciudad, apuntan un motivo de los precios altos. «El hándicap que tiene Segovia es que en la ciudad no hay obra nueva, y eso es lo que hace que se llegue a precios bastante altos. Además, el alquiler ha subido mucho». Pero la burbuja no solo ha llegado al alquiler, «la falta de suelo urbanizable ha hecho que el barrio de San José, donde se vendían casas para reformar por 60.000 euros, ahora se vendan en 100.000 ya reformadas».

### Ajustando la convivencia

Las zonas más revalorizadas de la ciudad también tienen que ver con las zonas donde se mueven los estudiantes del IE. Los estudiantes de la UVa se mudan a la zona de José de Zorrilla o San Lorenzo, en las afueras, mientras que los de la IE University lo hacen a la zona del casco antiguo y el acueducto. Allí los pisos de tres habitaciones se alquilan a estudiantes por encima de los 1.500 euros. «El problema que tenemos -señala Patricia de Blas, portavoz de Avras (Asociación de Vecinos Recinto Amurallado de Segovia)-, es de convivencia. Tienen horarios incompatibles con la vida normal de la gente que se levanta por la mañana, pueden hacer fiestas un martes o jueves. Si llamas a la Policía no les abren. Si miden decibelios y les denuncias, como tarda, cuando quiere salir la denuncia ya ni están». Respecto de la procedencia del vecindario, es lo más parecido a la ONU. Hay estudiantes de todas las nacionalidades, desde árabes a ingleses, pasando por panameños, venezolanos y brasileños. «En mi bloque solo quedamos dos propietarios, el resto son alquileres a estudiantes», apunta Patricia.

Alejandro González Salamanca, concejal de Urbanismo de Segovia, reconoce que la avalancha de ricos estudiantes que da prestigio a la ciudad también tiene su cara B: «Tenemos la suerte de tener dos universidades, y es cierto que en ocasiones los jóvenes hacen fiestas y molestan, en esos casos se tramita un expediente de apercibimiento aplicando la Ley de Ruidoy la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, y no suele haber reincidencias».

Lo cierto, es que el IE proporciona una riqueza para la ciudad de Segovia nunca vista hasta ahora. ¿Es la mejor manera de crecer, a través de una universidad elitista? Posiblemente, hay más pros que contras. 44 Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN



mos que luchar mucho.

Ahora se llevan mucho las series

que revisitan la historia de ico-

nos pop de nuestro país. ¿Para

### Tienen una relación muy libre, ¿no?

A Matthias y a mí nos gusta tener mucha libertad. Es cierto que me pasó el día en el avión, pero no es ningún drama. Me cuesta más ir a Canarias (¡con lo que me gusta!), porque al final, voy más rápido a Suiza.

### Hoy lleva el pin de cinta de concienciación sobre el cáncer de mama, una enfermedad que para usted es especialmente importante...

Perdí a una amiga por cáncer de mama. Hablo de Raimunda de Peñafort Lorente, fue la primera magistrada juez del Juzgado contra la Violencia de la Mujer. Murió con 54 años. Nunca tenía tiempo para hacerse una revisión, y un día se encontró un bulto. Le dije que se lo mirara... Tenía tres hijos, todos con doble carrera. Cuando recibió el diagnóstico, dijo: «Ojalá la vida me dé una tregua de cinco años para que mis hijos terminen las carreras». Se murió a los cinco años, en mis brazos. Fue ella quien me presentó a Concha Azuara, que fue quien me casó con José Frade, y que ha sido la testigo de mi boda con Matthias.

### ¿Cree que el duelo se supera del todo?

Hay heridas que no se cierran jamás. Negarlo es tontería. Todos nos vamos a morir, pero cuando te vas joven, como se fue mi hermana, con hijos pequeños y con ganas de vivir todo lo que le quedaba por hacer, me parece una injusticia. Y esta herida es muy difícil que se cierre.

### En el caso de su amiga, ella antepuso el trabajo a su vida personal e incluso a su salud. ¿Ha sido su caso?

El trabajo me ha quitado mucho, hasta que un día dije: hasta aquí. Llevaba una vida maravillosa, pero era una locura. No he visto a mis hijos de pequeños tanto como me hubiera gustado, y por eso siempre he estado muy agradecida a mis padres, que los cuidaban. Pero también he trabajado mucho la vida personal, y el amor me ha tratado bien.

### Para terminar, ¿siempre ha llevado las riendas de su carrera profesional?

más me parece perfecto. ¿Quién

soy yo para decir a la gente lo que

tiene que hacer? ¡Qué cada uno

haga lo que le dé la realísima

gana!

A estas alturas puedo decir que siempre he hecho lo que he querido, cómo he querido y cuándo he querido.

### MEDICINA ESTÉTICA

REMITIDO

### ¿Otra vez la "operación biquini"?

La experta Natividad Lorenzo nos ofrece tres tratamientos de cara al verano



e acerca en verano y, con él, el calor, el sol, la playa y la piscina. Nos miramos en el espejo y vemos los excesos que durante muchos meses han estado tapados por capas de ropa de abrigo. Toca volvernos a poner manos a la obra y reducir esa talla de más; esa grasa localizada; devolver la frescura a nuestra piel...

Y, sin darnos cuenta, estamos buscando en internet dietas milagrosas, remedios secretos e influencers que nos prometen cambios que no están ni al alcance de la Virgen de Lourdes. Dejémonos de gurús de las redes y vendedores de humo profesionales y pongámonos en manos expertas, como las que nos encontraremos con Natividad Lorenzo. "Apostamos por la sabiduría de los rituales de belleza ancestrales, por las técnicas manuales y también por lo último en tecnología y en medicina estética", asegura.

Vistos los resultados conseguidos en su centro de estética y salud de Madrid, realmente parecen milagrosos, pero nada más lejos de la realidad. Todos sus tratamientos están basados en la ciencia, en la experiencia y en manos expertas que se encargarán de que nuestro cuerpo y cara recupere lo que el invierno nos ha quitado. Veamos alguno de ellos.

### El día antes de la piscina

Este es el tratamiento que te hará más fácil el momento del traje de baño... Y que te aportará salud y placer. Después del Day Before Swimsuit (125€), tu silueta se ve más definida y los músculos más visibles debido a la reducción de retención de líquidos y mejora del sistema linfático, especialmente en deportistas. "El masaje que alivia la columna tiene un efecto estilizador inmediato y mejora el descanso nocturno. Es posible que notes una pequeña reducción de volumen al abrocharte los pantalones y que tu piel esté más suave, radiante y luminosa", detalla Natividad Lorenzo.

El tratamiento comienza con un peeling, que incluye una limpieza profunda usando sales marinas mezcladas con aceites esenciales personalizados según la piel del paciente. Estos aceites, generalmente drenantes y activadores de la cir-



culación sanguínea, limpian la piel de células muertas, nutriéndola e hidratándola mientras fomentan la vascularización.

El siguiente paso es el masaje, donde la esteticista selecciona los productos basándose en las necesidades del paciente, variando según las zonas del cuerpo. Estos productos incluyen activadores de la circulación, drenantes, reductores, antiinflamatorios y descontracturantes. "Si se encuentra celulitis dolorosa, se añade árnica. El masaje abarca todo el cuerpo, desde los tobillos hasta la cabeza, siendo especialmente intensivo en áreas como el abdomen cuando se usan productos reductores", aclara Lorenzo. Al llegar a la cabeza, se realiza un masaje digito-craneal muy relajante. Si el cliente lo desea, se puede incluir un masaje rejuvenecedor facial manual basado en técnicas de kobido, creado por Natividad Lorenzo, conocido como Face Up.

Finalmente, se recomienda beber agua fría o una infusión para ayudar al cuerpo a eliminar las toxinas movilizadas por el masaje, facilitando su expulsión por vías fisiológicas.

### Firme y sin grasa

Reducción de volumen, eliminación de grasa localizada, mejora de firmeza y tonificación, producción de colágeno, mejorar de la elasticidad y simetría de la piel... Todo ello es posible gracias a Exilis Elite Corporal, que combina radiofrecuencia monopolar y energía ultrasónica para reducir grasa localizada, corregir estrías, estimular colágeno, remodelar el cuerpo y tratar arrugas. La terapeuta utiliza el manípulo para aplicar la energía, accediendo a las capas profundas de grasa y regulando la temperatura de la piel. Esto provoca la explosión y eliminación de células de grasa.

Este tratamiento, sumado a 4 sesiones con EMSculpt®, que, con tecnología electromagnética focalizada genera contracciones musculares supramáximas, tonifica los músculos. "Este es un tratamiento indicado para personas con grasa localizada, en proceso de adelgazamiento, o que buscan firmeza y definición muscular. Se aplica en abdomen, brazos, muslos y glúteos", señala.

(6 sesiones de Éxilis + 4 sesiones de ELSculpt 2400€).

### Sobre Natividad Lorenzo Estética y Salud

Natividad Lorenzo Estética y Salud es un centro de belleza, pero también es un estilo de trabajo. Su equipo humano está formado por grandes profesionales que basan su hacer en la sinergia entre disciplinas. Sin olvidar el poder de las manos, cuentan con la tecnología más vanguardista. Por poner un ejemplo entre sus últimas adquisiciones se encuentra el láser Ellipse IPL, que ofrece una plataforma versátil de luz pulsada intensa, doblemente filtrada, que permite realizar, de forma segura y efectiva, una amplia variedad de tratamientos: elimina lesiones vasculares y lesiones pigmentarias epidérmicas; "borra" signos producidos por el daño solar; es capaz de reducir las arrugas y mejorar el acné vulgar o la onicomicosis.... Además con solo 2 o 3 sesiones, se logran resultados sorprendentes en cuanto a rejuvenecimiento del rostro.

### Sin olvidarnos del rostro

¿Buscas hidratación y nutrición profundas en tu piel? ¿O eliminación y reducción de manchas, corrección de arrugas y líneas de expresión? ¿Quieres dar luminosidad, mejorar la firmeza, tener un tono uniforme? ¡Y, además, relajarte!

Exclusive Diamond & Tech de NL (475€) es una experiencia en cabina que combina los activos premium de la firma cosmética, la destreza manual de las profesionales del centro de Natividad Lorenzo, y tecnología avanzada. "En 90 minutos, adaptándonos a las necesidades de la piel, el tratamiento incluye aplicación de activos Diamond de Natura Bissé, técnicas manuales especializadas, ondas de choque personalizadas para la firmeza, luz pulsada ajustada a los objetivos y la época del año, y nutrición, hidratación y relajación de la piel", detalla Natividad Lorenzo. "Es el facial perfecto para unas vacaciones con una piel renovada y saludable".

Este protocolo es ideal para asegurar un aspecto perfecto antes de un evento o aparición pública, y ofrece resultados duraderos. Está recomendado tanto para quienes enfrentan cámaras como para quienes desean una mejora rápida y sostenida en la calidad de su piel.

Oriol Font





www.natividadlorenzo.com

46
Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN



EL ESPEJO DEL ALMA por Marta Boira Vara de Rey

## **Feliciano López,** todos quieren su mandíbula

oco se habla de Feliciano y su guapura... poco se habla! En la actualidad, tener una mandíbula bien definida se ha convertido en una de las principales metas de muchos hombres que buscan mejorar su apariencia. Un rostro con contornos marcados es símbolo de vitalidad y, en el caso de los hombres, la forma de la mandíbula es crucial junto con la ausencia de papada. Una mandíbula cuadrada, amplia y definida se considera atractiva y varonil, como lo evidencian otros guapos de renombre como Brad Pitt, Robert Pattinson, Mario Casas y Jon Kortajarena.

Estos hombres nos resultan atractivos por diversas razones, pero comparten en común la característica de tener una mandíbula bien definida. De acuerdo con especialistas en medicina estética, la tendencia actual es hacia la masculinización facial, y destacar esta parte del rostro es clave para lograr este efecto.

Pero la mandíbula cuadrada, en plan superhéroe, ha dejado de ser privilegio genético de algunos, porque unos nacen con ella como el ex tenista y otros se la hacen.

### «Mewing»

Durante los últimos meses se ha podido ver en Instagram o TikTok la presencia de vídeos virales que prometen eliminar para siempre la papada y remarcar la mandíbula con tan solo una práctica casera. La técnica «Mewing» consiste en realizar una serie de ejercicios presionando la lengua de forma constante contra el paladar con los labios cerrados para intentar redefinir el tercio inferior facial, marcación mandibular o intentar mejorar a nivel visual la zona de la papada. Esta técnica fue creada por el dentista británico John Mew en los años 70, de ahí su nombre.

Y la medicina estética ofrece una solución efectiva, accesible y duradera para cualquiera que quiera cuadrarse la mandíbula en plan Feliciano. Le llamamos «masculinización facial», por razones obvias, «armonización facial»,



Muchos hombres buscan la perfección de Feliciano

cuando se hace en chicas y «man-

díbula diamante», cuando se hace

de manera extrema. Este último

nombre no me gusta y los resulta-

dos son, para mi gusto, vulgares.

Pero quién soyyo para decir lo que

es feo o bonito. Se puede utilizar

cualquier producto de relleno que

aporte volumen y proyección.

El tratamiento se realiza en una

sola sesión con su posterior con-

trol a la semana o a los 15 días.

El precio puede ser por vial o por

precio cerrado desde 600 a 1.800

euros. No se trata de un procedi-

miento especialmente doloroso,

con un mínimo de inflamación y

cero tiempo de recuperación. La duración puede variar pero, por lo

general dura de 6 a 8 meses.

Los hombres se vuelven adictos a la mandíbula cuadrada de la que Feliciano López es el principal representante español. Las mujeres, a una piel luminosa como la de la Reina Letizia

ucha gente se pregunta por qué le brilla tanto la piel a la Reina Letizia. La hemos visto espléndida en su viaje humanitario a Guatemala. Un color envidiable, alta luminosidad y gloss en los labios. ¿Pero se ha sometido a algún tratamiento? La respuesta es clara, sí. Son múltiples los retoques que, según se dice, se ha hecho, ya sea en conversaciones de pasillo, en debates de televisión o en las comidas del domingo con tu familia política y, entre ellos, de los que más se habla es de los neuromoduladores -lo que comúnmentellamamos bótox-, hay quienes plantean que el posible abuso

## Reina Letizia, ¿por qué le brilla tanto la piel?



Una dieta antiinflamatoria, clave para la Reina

de esta sustancia hace que la piel le brille demasiado.

Vamos a desmentir algunos de estos comentarios y a confirmar otros. ¿Es así? Considero que acudir a este tipo de procedimientos, como el bótox, puede ser positivo si es que una piensa que lo necesita, con vistas a mostrar un rostro más terso, pero es verdad que, cuando se abusa de esta sustancia, aparecen brillos muy llamativos. Para saber si este es el caso de nuestra Reina, algunos expertos me informan y la conclusión a la que llego es que aunque utilice este tipo de sustancias que bloquean el movimiento de los músculos faciales para evitar la presencia de arrugas, la luminosidad de la que tanto se habla no obedece a esto.

### Hidratar pero no engrasar

Una cosa es la piel grasa, que normalmente se debe a un desarreglo hormonal, a un exceso de cremas o un calor excesivo y otra cosa es una piel luminosa, radiante, que no brillante. ¡Todo puede ser! La piel hay que hidratarla y nunca engrasarla. Mucha gente que padece el problema de la piel grasa tiende a exfoliarla mucho con peelings agresivos y lo que consigue la mayoría de las veces es cargarse el manto hidrolipídico de la misma y dejarla como un papel de fumar. Otrastienden aaplicar productos astringentes que hace que la piel, al pasar hambre, cree más grasa como mecanismo de defensa para protegerse, crea más grasa para protegerse.

En el caso de la Reina, lo que presenta es una luminosidad aplastante que obedece a un estilo de vida súper saludable, a una rutina de cuidado facial muy estudiada, toques de maquillaje natural a la vez que muy efectivos y a una estricta dieta antiinflamatoria. Todo ayuda. Por un lado están sus tratamientos faciales, y, por otro, los cuidados diarios, la alimentación y la vida sana. La Reina ha sabido sacar más partido que nadie al efecto «cara lavada». Los últimos brillos en labios y mejillas no han hecho más que mejorar su aspecto.

### LA FIESTA DEL SÁBADO

### Mi consejo para hacer la maleta perfecta vayas donde vayas

### Carmen Lomana

Ya no falta nada para el verano, mi mejor momento del año. Con 40 grados estoy feliz. Se nota que he nacido el 1 de agosto y necesito los días largos y esa maravillosa energía y luz estivales. Les voy a dar unos consejos para hacer la maleta dependiendo a dónde vayamos y,claro, qué plan llevemos.

He decidido que a partir del 15 de julio no trabajo más hasta septiembre. Ha sido un curso agotador, sueño con tener tiempo para perderlo... leer, hacer planes con mis amigos, no tener horarios ni saber en qué día vivo y, sobre todo, que no me interese saberlo. Esa es la verdadera desconexión.

Mi primera etapa de vacaciones será en mi casa de Asturias, al lado de Llanes. El clima es fresquito y cambiante, creo que jamás he tenido calor estando en esta zona, lo que me evita tener que meter en la maleta prendas muy veraniegas.

Mi consejo es llevar un pantalón beige de gabardina tipo de esos que llamamos «chino», un jean

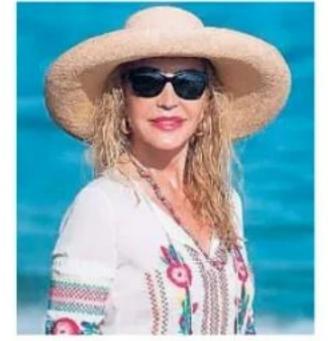

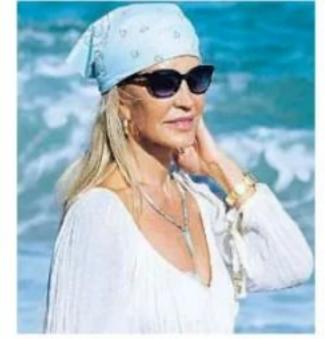

Carrmen Lomana nos aconseja lo que llevar en el equipaje este verano

que nos quede perfecto y no estaría mal un pantalón blanco, siempre elegante para combinar con unas camisetas de rayas, y una blazer azul marino.

Dos camisas, una blanca y otra azul pálido con rayas, que son muy estilosas. Dos suéteres en colores suaves -si son de cachemir y lana perfecto-, y otro jersey de cuello alto negro por si sale un día frío del Cantábrico. Queda muy bien con todo lo que queramos.

Zapatillas deportivas, mocasines y, para los hombres, son elegantísimas las alpargatas. Yo siempre meto unas sandalias yme olvido de tacones. Traje de baño o bikini, aunque este último lo veo más para el sur. Todo esto que os digo es para una básica maleta norteña, sin olvidar la pasmina, que acompaña mucho, yun pareo. También crema solar y, sobre todo, autobronceador, por si no vemos mucho el sol.

Continúo con el plan Costa del Sol, Baleares y el Mediterráneo en general. Como pasaremos gran parte del día en la playa y en los chiringuitos, lo ideal para llenar la maleta es llevar ropa de baño, vestidos ligeros para la playa, shorts,

sandalias, prendas de lino blancas y negras. El negro es muy sofisticado con complementos dorados. En el sur, al menos en Marbella, se sale mucho por la noche, por lo que no puedes olvidarte de un bonito vestido con estampado étnico. Los hombres camisas ligeras remangadas, nunca de manga corta y los puños abrochados jamás si no llevas chaqueta, es muy cateto. La manga corta en hombres solo se admite en los polos de algodón. Las mujeres pueden dar más rienda suelta a la imaginación, pero no llenéis maletas con

ropa que luego no os pondréis. Lo mejor es hacer un listado de planes o fiestas que pensáis tener y en función de eso anotáis al lado las prenda y complementos. Por supuesto, en todos los casos crema solar y siempre varios pareos y al menos una pasmina.

Mi consejo a las mujeres es que confien en prendas básicas que podéis transformar con el uso de complementos como collares, pendientes, etc. Con todo esto y ganas de disfrutar a cada uno como más le guste, seguro que pasaréis unas estupendas vacaciones.

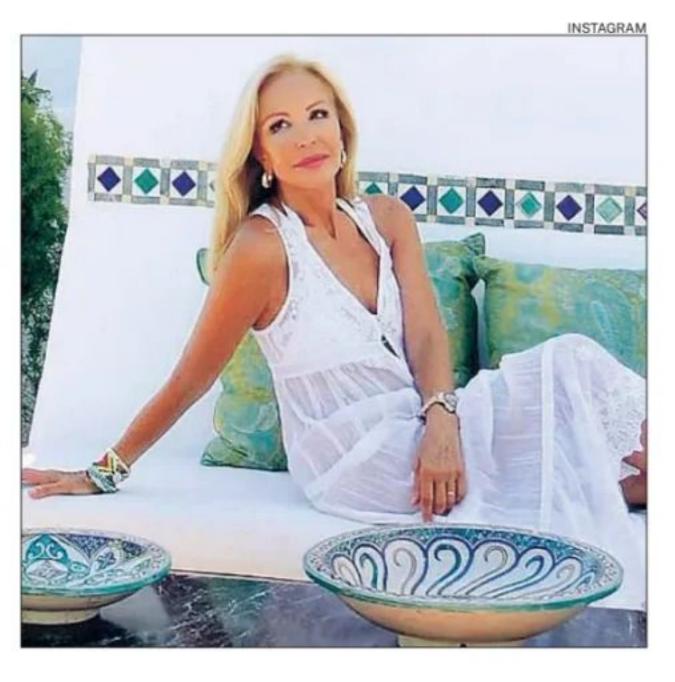

### Viva Suecia cuenta su historia más personal junto a ElPozo 1954

La gama emocional de la compañía lanza una serie documental sobre el grupo murciano

### B. G. MURCIA

ElPozo 1954 ha lanzado en el entorno digital una serie documental en la que Viva Suecia cuenta su historia más personal. Con motivo de la emisión en televisión de la campaña «Elige lo que te emociona», ElPozo 1954 y el grupo murciano, protagonista de la banda sonora de su último spot, hablan del lado más emotivo y personal de su carrera, y de las decisiones tomadas que lo han llevado a posicionarse como uno delos grupos más importantes del rock-indie nacional.

La serie documental está formada por tres capítulos que se emitirán durante este mes de junio y abordan la importancia de «elegir lo que te emociona» en cada momento. Cada uno de ellos tiene una duración de unos tres minutos e irán acompañados de la música protagonista del spot, que es la versión creada por Viva Suecia



del tema «Alegría de vivir». Las historias más personales del grupo murciano, que está siendo cabeza de cartel y ha agotado entradas en algunos de los festivales de verano más importantes de España, hablan de un momento de su vida en el que dejaron todo para dedicarse a lo que realmente les emociona: la música. Estos tres capítulos se complementarán con un amplio contenido en redes sociales que, paralelamente, dará continuidad a la campaña de televisión en el ámbito digital con sorteos, dinámicas de interacción y contenidos exclusivos.

ElPozo 1954, recién renovada y con una imagen e identidad más seductora, aspiracional y sofisticada, se convierte en la gama de El Pozo Alimentación que, junto a Viva Suecia, busca despertar los valores más emocionales de la marca. La campaña estará vigente hasta el próximo 28 de junio.

48 Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Cristina Fernández. MADRID

u maternidad nos ha descubierto otra Cristina Pedroche (Madrid, 1988). Una que ha aprendido «que llorar no es de débiles». Que reconoce por su hija Laia «un amor tan ciego que no ves más allá». Que se confiesa impaciente, perfeccionista, ansiosa, vulnerable y rara. En «Gracias al miedo. Una historia de valentía, descubrimiento y amor incondicional», la presentadora vallecana descubre, sin filtros, los desahogos que a modo de diario, empezó apuntando en el móvil cuando supo que estaba embarazada...y todo lo que vino después. Un relato de 224 páginas que, como pasa con sus creaciones de Fin de Año, ha despertado todo tipo de reacciones. Cristina abraza las mejores: «Me dejan sin palabras, el cariño que me dan, me estoy sintiendo muy sostenida y no puedo estar más que agradecida. Creo que va a merecer la pena todo».

### «El mundo que conocí hasta el 14 de julio de 2023 no existe. Ahora es otro. Y yo también», reconoce en su libro. ¿Cómo es ese nuevo mundo, Cristina?

Es un mundo en el que soy una nueva persona, donde tengo que adaptarme a mis nuevas prioridades, límites, nueva relación con mis amigos, mi pareja, mis padres, es fascinante, un mundo donde estoy aprendiendo muchísimo. Han pasado once meses desde que nació Laia y estoy un poquito mejor, no estoy todavía perfecta, pero quién lo está... Estoy feliz por haber sacado este libro, haber sido valiente, por publicarlo y, aunque lleva poco tiempo disponible, ya hay muchos que lo han leído y el «feedback» que estoy recibiendo es maravilloso.

### En «Gracias al miedo» comparte el proceso de gestación, nacimiento y post parto de su hija. Uno tiene la sensación no solo de estar leyendo su diario si no de que no se ha guardado nada...

Me alegro que me lo digas porque así es. Ésta es mi vida, son mis pensamientos, mis sentimientos, mi todo. Me he desnudado totalmente, está escrito desde mis entrañas, desde lo más profundo de mi ser.

### LAS CONFESIONES

### «Tengo que ser más permisiva conmigo misma y hablarme mejor»

### Cristina Pedroche Comunicadora televisiva y escritora

Charlamos con la presentadora de Atresmedia de «Gracias al miedo», donde comparte su proceso de gestación y postparto de su hija Laia

También recuerda con amargura la filtración de su embarazo a la prensa. Quiso refugiarse en su casa pero millones de espectadores la esperaban ese 31 de diciembre de 2022. ¿Cómo se sentía esa noche?

La noche de Campanadas, en la que ya se sabía que estaba embarazada porque una revista lo filtró, me sentía mal, muy vulnerable, muy desprotegida y, aunque mi hija estaba dentro de mí y podía ser su escudo, sentía que cuando me quitara la capa no solo me iban a mirar por el vestido, iban a buscar también la tripa, el morbo y me sentí muy vulnerable y muy sola. Incluso incomprendida. No estaba felizy no quería compartirlo así, me pareció una situación muy sucia de la que salí lo mejor que pude.

Nace Laia, de la que escribe: «Nadie me ha mirado así, con esa pasión. Siento que soy su todo». ¿Cómo es un día de La Pedroche desde que es mamá?



La psicóloga y el psiquiatra me han ayudado a entender que no estoy sola y que es común»

«Me sentí muy culpable cuando se cayó mi hija de la cama, porque me quedé dormida»

«Poco a poco me voy encontrando con la Pedroche sana y fuerte que yo era antes» Es un día muy feliz, en el que tengo muchos momentos de amor, un tornado de amor extremo, donde me siento llena, me siento plena, pero también hay altibajos, y lloro, y siento mucha pena, sigo teniendo pensamientos intrusivos. Ahora que han pasado once meses, estoy intentando entender que tengo que darme tiempo, ser más permisiva y hablarme mejor. Porque al final todo pasa.

«Y por qué lloro», se pregunta en su libro. De repente, se encuentra en una montaña rusa de emociones que la llevan a acudir al psicólogo y al psiquiatra. ¿Hasta qué punto la ayudaron a superar esta revolución hormonal y de sensaciones?

La psicóloga y la sesión que tuve con el psiquiatra me ayudan a entender que no estoy sola. Que esto le pasa a muchísimas más mujeres y que no pasa nada porque ocurra. Entonces, haberlo normalizado con estos profesionales, pero también contándolo a todo el mundo, me ayuda a sentirme comprendida. La mayor conclusión tras escribir el libro es el apoyo y el cariño que estoy recibiendo de la gente, que es brutal. Eso hace que todo merezca la pena.

Su momento más duro fue cuando, a los dos meses, su hija se cae desde la cama después de que se quedara dormida. Algo que le habrán dicho que es más habitual de lo que se cuenta. ¿Aún le dura la culpabilidad?

La culpabilidad me dura todavía, cada vez que lo pienso me pongo a llorar, me siento muy mala madre, siento que no estuve a la altura y aún me cuesta verbalizarlo. Pero, poco a poco, intento ser más permisiva y decir que no pasa nada y que tengo que estar más alerta. La culpabilidad, que supongo que tenemos todas las madres, me sigue acechando continuamente.

Confiesa que ahora está «en modo madre» y que tiene dudas sobre si está dejando de lado su carrera profesional. ¿Qué le hace sentirse realizada?

Me hace sentirme realizada que lo estoy haciendo todo bien. Lo mejor que puedo, que mi hija está sana, que está bien, que está creciendo feliz, que profesional-



mente lo estoy haciendo lo mejor que puedo, que sigo en el barco y que esto sigue en un buen rumbo. Que me voy encontrando con La Pedroche fuerte y con ganas que era antes.

Al margen de sus reflexiones como madre, asegura que desde pequeña he tenido miedo «a ser normal». Dice que siempre está «buscando el diez». ¿Progresa adecuadamente en eso?



Progreso adecuadamente en lo de ser más permisiva conmigo misma, sé que soy muy pesada y no paro de repetírmelo. Tengo que hablarme como le hablaría a cualquier amiga, y mi miedo a ser normal lo llevo desde que nací y eso va a estar siempre conmigo, pero intento darme tregua y darme aire.

Reflexiona sobre las críticas que recibe y afirma que muchas de ellas vienen por haber triunfado viniendo de un barrio obrero como Vallecas (Madrid). ¿Esos odios que percibe son clasismo o de dónde cree que proceden?

Creo que las críticas que recibo es porque no he tenido padrino ni madrina y no saben muy bien dónde señalar mi éxito, no se creen que una chica de barrio, de Vallecas, y de familia súper humilde, pues haya llegado a lo que ha llegado, y que haga lo que le déla gana todo el rato. Nunca me

he planteado si eso es clasismo o no, quiero pensar que no, porque me parecería absurdo. Ojo, que esta reflexión la sigo haciendo yo porque la verdad es que no sé lo hay en mí que molesta tanto a la gente.

«Mi gran problema han sido las expectativas», confiesa ¿Cómo se imaginaba esto de la maternidad y hasta cuándo dura el post parto?

Mis expectativas son siempre en

cualquier tema, no solo en la maternidad. En la maternidad, no es que pensara que iba a ser todo más sencillo, que iba ser de color de rosa. Sabía que iba a tener mis problemas pero creía que iba a poder con ellos, y que los miedos que iban a surgir iba a poder con ellos. Pero me han surgido muchos miedos a la vez y me he quedado en shock, no sabía ni por dónde salir. Ya veo un poco la luz, que van entrando al pozo negro en el que estuve metida, pero las



Dabiz es un compañero increíble, me siento feliz de haberle tenido en esta aventura»

«El parto cambia el cerebro. En mi caso, han pasado 11 meses y me siento muy postpártica»

«Ya me va entrando un poco la luz en ese pozo negro, negro, donde he estado metida»

expectativas me las voy a seguir haciendo, porque soy muy perfeccionista, proyecto mucho y me imagino cómo tienen que salir las cosas y si no salen así, pues entonces no estoy satisfecha. Estoy trabajando en ser más flexible. Lo que dura el post parto depende de la mujer. Me estoy leyendo un libro de la doctora Susana Carmona, que se titula «Neuromaternal», donde explica muy bien el cerebro de la mujer, cómo nos cambia. Dice que dura entre dos y cinco años, pero depende de muchas cosas. En mi caso han pasado once meses y me siento muy «postpártica».

### Entre los agradecimientos, además de a su hija y a sus padres, destacan sus palabras hacia su marido. ¿Cuánto ha sumado Dabiz en estos meses de subidas y bajadas?

Dabiz ha sido y es un compañero increíble. Estoy feliz de tenerle a mi lado, de que me dé la mano cada día, que haya tenido y siga teniendo la paciencia, porque muchas veces me pregunta por qué lloro y no sé ni siquiera explicárselo. Estoy feliz de que nos encontráramos hace tantos años y hayamos formado la familia tan bonita como la que tenemos. Estoy muy orgullosa de él como padre, como marido, como cocinero. Es una persona increíble. Me siento muy afortunada de tenerle a mi lado en esta aventura. Soy muy feliz.







GRUPO A

Plácido estreno de Alemania ante Escocia (5-1)

Págs. 52 - 53



### DEBUTA ITALIA

Albania, el primer test para el campeón

Pág. 56









Havertz celebra el tercer gol de la selección alemana contra Escocia en el estreno de la Eurocopa

| Alemania        | a<br>Musiala, 45' Havertz, 68' |
|-----------------|--------------------------------|
| 68' Füllkrug, S | 92' Emre Can                   |

88' Rüdiger (p.p)

| Alemania<br>(1-4-2-3-1) |       | Escocia<br>(1-5-4-1) |     |
|-------------------------|-------|----------------------|-----|
| Neuer                   | 6     | Gunn                 | 6   |
| Kimmich                 | 7,5   | Ralston              | 5   |
| Rüdiger                 | 7     | Porteous             | 4   |
| Tah                     | 6,5   | Hendry               | 6   |
| Mittelstadt             | 6,5   | Tierney              | 5   |
| Andrich                 | 6,5   | Robertson            | 5   |
| Kroos                   | 8     | McGinn               | 6,5 |
| Musiala                 | 8     | McTominay            | 6   |
| Gündogan                | 8     | McGregor             | 5   |
| Wirtz                   | 7,5   | Christie             | 5   |
| Havertz                 | 7,5   | Che Adams            | 6   |
| Nagelsmann              | (E) 8 | S. Clarke (E)        | 4   |

Cambios: Alemania Grob 6,5 (Andrich 46'), Füllkrug 7,5 (Havertz 62'), Sané 6,5 (Wirtz 62'), Muller 6 (Musiala 74'), Serdar 6 (Gundogan 74') y Emre Can 7,5 (Kroos 79'). Escocia Hanley 5 (Che Adams 46'), Gilmour 5 (McGinn 66'), McLean 5 (McGregor 66'), McKenna s.c. (Tierney 76') y Shankland s.c. (Christie 81'). Árbitro: Clement Turpin (Francia). Amonestó con cartulina amarilla a Andrich y Tah, de la selección alemana. Y a Ralston, de Escocia. Expulsó por roja directa a Porteous.

Grupo A

## Alemania, presente

La selección anfitriona empieza la Eurocopa a todo ritmo, con una exhibición frente a una débil Escocia. Tras años en el desierto, es favorita

José Aguado. MADRID

rancia, seguro, es una de las favoritas para ganar la Eurocopa, por Mbappé y porque es finalista del Mundial; Inglaterra, por el peso de la historia y por sus jugadores; quizá España, si las cosas se le ponen de cara. Y desde ya, Alemania. Es raro exigir la prueba del algodón para meter a los germanos en el grupo de favoritos, pero tras años de de-

cepciones y sin encontrar el camino, Alemania necesitaba un partido como el que hizo frente a
Escocia: una victoria contundente
y feliz, con una superioridad que
no dejó ni una duda y una serie de
jugadores decididos a cambiar los
últimos años de desvarío. Alemania había perdido pedigrí, pero
ahora ya nadie va a querer un cruce contra el equipo de Neuer,
Rüdiger, Kroos, Kimmich, Musiala, Wirtz o Havertz. Son los nombres de otros años (más Kroos),
pero ahora sí que suenan como la

sintonía histórica de Alemania: la del equipo que gana y gana y poco más se puede decir.

Así que la fiesta de Escocia duró lo que tardó en empezar el partido. Antes, en las calles de Münich, en los bares donde se servía cerveza, ante las cámaras, por toda la ciudad y también en el estadio, los escoceses celebraron lo mejor que tiene el fútbol cuando no rueda el balón: esa sensación de comunidad y más cuando se hace en lugares donde el fútbol importa más allá del dinero que se recibe a cam-

bio. Durante todo el día fue una alegría ver a los aficionados escoceses celebrar que estaban ahí, contentos por ver el partido.

En el estadio se les oyó más que alos alemanes antes de que el choque comenzaray los primeros diez minutos. Después, se vio que la alegría de los hinchas era inversamente proporcional a la fortaleza de su selección. Escocia pasó por el partido sin decir ni mú hasta su gol del final, encerrada muy cerca de su área y sufriendo con cada cambio de juego de Kroos.

Su partido, como los que fue jugando con el Real Madrid, fue el primero de los últimos y por él paso todo el juego de la selección. Su presencia en el equipo ha cambiado a Alemania. Le da sentido y probablemente también el espíritu ganador con el que llega tras su temporada en el Real Madrid. Jugó muy cómodo el casi ex futbolista: daba unos pasos para atrás, nadie le presionaba, tocaba un par de veces el balón, levantaba la cabeza y lo ponía donde quería, en el otro lado del campo. Alemania, así, era muy ancha y el esfuerzo defensivo de Escocia no valía para nada. Alemania abría el campo para acabar por dentro y Escocia veía correr la pelota sin tener ningún protagonismo. Nagelsmann quiso, antes de empezar la competición, dejar muy claro que su portero era Neuer y que Ter Stegen, pese a su calidad, tenía que quedarse en el banquillo. Contra Escocia podía no haber jugado ninguno de los dos y nadie se hubiese dado cuenta. Eso fue Escocia.



### Con Kroos al mando, Alemania mostró todo su armamento en el estreno del torneo

Kroos empezaba, limpiaba rivales, daba claridad y Musiala y Gündongan hacían mucho por dentro. El primer gol fue un tiralíneas: Kroos hacia la derecha, ahí apareció Kimmich, que la puso en paralelo a la línea del área grande. Wirtz, atentos a ese futbolista, le pegó fuerte, con el interior.

El gol de Musiala fue lo contrario: una jugada por dentro, que se aclaró con un pase maravilloso de Gündogan. Tiene demasiados recursos Alemania para hacer daño y una selección que solo ponga enfrente optimismoy buen humor está muerta. Musiala, atentos también a cómo puede salir de la Eurocopa este futbolista, hizo un agujero en la portería con su trallazo. El tercer tanto fue peor, porque supuso la expulsión de un defensa rival cuando aún no había llegado el descanso. Lo que le faltaba a Escocia. Havertz marcó el penalti.

Después, salió Füllkrug, hizo un gol y le anularon otro. Y Emre Can hizo el quinto: para demostrar que los suplentes son igual de temibles. Por si el mensaje no había quedado claro antes: han vuelto.



La ceremonia inaugural, tan colorida como breve

### Beckenbauer merecía más

La ceremonia inaugural del torneo fue tan breve como olvidable. Solo el sentido homenaje al «Kaiser» aportó algo especial

M. Ruiz Díez. MADRID

¿Fue la ceremonia inaugural de la Eurocopa o del festival de Eurovisión? Entre las canciones y el colorido de la artista alemana Leony, del grupo estadounidense OneRepublic y del trío electrónico italiano Meduza, emergió en el tramo final la figura de Franz Beckenbauer, fallecido hace seis meses. Dos Mundiales, una Eurocopa, tres Copas de Europa y dos Balones de Oro merecían un homenaje mayúsculo. No lo fue la ceremonia inaugural, pero la aparición de Heidi, la mujer de Beckenbauer, Bernard Dietz y Jürgen Klinsmann, los capitanes de Alemania en las victorias de las Eurocopas de

1980 y 1996, con la Copa Henri Delaunay cambió el semblante del Allianz Arena. Alemania tuvo a tres representantes de los tres títulos que ha ganado y la grada ovacionó a los tres. Fue el aplauso más sentido de una ceremonia breve y poco intensa. OneRepublic, Leony y Meduza, lo intentaron con «Fire», el tema oficial del torneo, pero fue un quiero y no puedo.

Entre los tres dieron vida a una obra escrita por el miembro de OneRepublic Ryan Ryder y que cuenta con más de un millón de reproducciones en todas las plataformas, pero no conmovió a casi nadie. Hubo un espectáculo de bailes y colores en el que se despacharon varios temas, pero los hinchas lo que querían era oír los himnos cuanto antes.

La aparición de Beckenbauer en los videomarcadores sí fue

### El primer susto en la «fan zone» del Reichstag

La «fan zone» situada enfrente del edificio del Reichstag en Múnich fue evacuada a primera hora de la tarde debido a un objeto sospechoso, que resultó ser una mochila que luego no representó ningún peligro. «Nuestros colegas han comprobado el objeto. Es una mochila que no representa ningún peligro. El bloqueo se levantará en breve», explicó la policía en la red social X. La mochila parece que fue dejada allí por un aficionado debido a que era más grande del tamaño permitido para entrar a la zona.

emocionante y Heidi estuvo a punto de romper a llorar en la última victoria del «Kaiser».

Lo que no aportó la ceremonia inaugural se vivió durante todo el día antes del partido en Múnich. La ciudad fue una fiesta. Los estudios económicos sobre la Eurocopa apuntan que aportará unos mil millones de euros adicionales en ingresos a Alemania procedentes de turistas extranjeros, lo que equivale aproximadamente al 0,1 por ciento de la producción económica del segundo trimestre, según los cálculos del Instituto ifo. El investigador Gerome Wolf, señaló que en el Mundial de 2006 en Alemania tanto las llegadas como las pernoctaciones de huéspedes extranjeros aumentaron un 25 por ciento y si se aplica este dato a la Eurocopa «podemos esperar unos 600.000 turistas más y 1,5 millones de pernoctaciones adicionales durante el periodo de los partidos. Esto debería reflejarse en un aumento de los precios del alojamiento y del volumen de negocio en el sector de la hostelería», recalcó.

El analista recalcó no obstante que el efecto de la Eurocopa será «efímero», lo que significa que es probable que las exportaciones de servicios para los turistas volverán a caer tras el final del torneo en el tercer trimestre del año. La selección de Nagelsmann, ajena a esos cálculos, resolvió sin problemas el estreno ante Escocia y los aficionados alemanes se divirtieron bastante más que en una ceremonia olvidable.

### Grupo B

### Un equipo para ganar

De la Fuente, el seleccionador, y los futbolistas insisten en la importancia de lo colectivo sobre lo individual antes del debut de España en la Eurocopa contra Croacia

D. G. MADRID

España es un equipo sin demasiadas estrellas, sin figuras individuales que lo tapen todo y el seleccionador, Luis de la Fuente, y los jugadores están convencidos de que esa es la mejor manera de acercarse al éxito en esta Eurocopa. Funcionar como un equipo, sin dejarse llevar por ambiciones exclusivas del individuo. Como hicieron ya los equipos que dirigieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque entre 2008 y 2012.

«El mensaje es de solidaridad, de cohesión, de trabajo conjunto y eso es muy bueno. Individualmente tenemos un talento superior, tenemos mucha calidad y tratamos de poner ese talento individual al servicio del equipo», dice De la Fuente. Y ese mensaje llega hasta los futbolistas. Especialmente a los más veteranos, que tratan de transmitírselo a los más jóvenes. «Lo que estamos creando aquí es que en vez de ser una selección seamos lo más parecido a un equipo, que estemos todos juntos y que

afrontemos los momentos difíciles, que llegarán seguro en esta Eurocopa, como un equipo», asegura Álvaro Morata, el capitán de la Roja.

Equipo es la palabra que más se repite en el vocabulario de los internacionales españoles. «Me gus-

#### Domingo García. MADRID

Los recuerdos futbolísticos de Rodri comienzan en Alemania, en el Mundial de 2006. «A partir de 2008 ya vino nuestra época gloriosa y la viví de lleno. Es una cosa en la que intentaremos reflejarnos. El fútbol pasa, la vida pasa y no podemos estar pensando en lo que hicimos. Somos tres veces campeones de Europa y queremos ser cuatro. Y como ya lo hemos hecho y tenemos en teoría esos genes ganadores, tenemos que sacarlos de dentro y hacer a España ganadora», asegura.

Rodri es el eje de España, el jugador sobre el que descansa todo el juego de la Roja, aunque solo hace año y medio, Luis Enrique lo hiciera jugar de defensa central en el Mundial de Qatar. Y aun así, fue el mejor jugador de la selección en el campeonato.

En estos 18 meses la carrera de Rodri se ha disparado. El año pasado marcó el gol que dio al Manchester City su primera Liga de Campeones y quedó quinto en el Balón de Oro, aunque ese no es un asunto que le preocupe mucho. «Si ganamos la Eurocopa sinceramente me daría bastante igual, significaría que tanto yo como mis compañeros hemos rendido a grannively los premios individuales no son una cosa que me hayan llenado ni he perseguido, son una consecuencia del trabajo», dice.

«Si tuviera más marketing», se lamenta Morata. «Es algo que he hablado con él, no tiene redes sociales ni nada y creo que el año pasado podía haber ganado perfectamente el Balón de Oro», asegura el capitán de la selección. «Yo no juego al fútbol para eso. A lo mejor os gustaría que tuviese más marketing. A veces me lo dice [Morata], pero yo entiendo el fútbol en otra dirección. Soy consciente de



Rodri pelotea en un entrenamiento con Dani Olmo

### Rodri sirve de ejemplo

Es la referencia en el campo, pero también fuera e intenta transmitir su experiencia a los más jóvenes, como Lamine y Nico Williams cómo funciona, por eso no me frustro cuando no me veo en ese tipo de situaciones, no es una cosa que yo persiga, lo que me llena son los títulos colectivos, los que voy consiguiendoy si algún día alguien recompensa el trabajo, bienvenido sea, pero no es una cosa que persiga», añade Rodri.

Fue su amigo Morata, precisamente, el que le hizo vivir uno de



«Lo que me llena son los títulos colectivos, si un día deciden premiar el trabajo, bienvenido»

#### Rodri

Jugador de España

sus momentos más emotivos desde que juega en la selección. El capitán le cedió el brazalete en el amistoso disputado en marzo contra Brasil en el Bernabéu como homenaje después del fallecimiento de su abuelo, al que Rodri dedicó los dos goles que marcó e penalti. «Fue uno de los gestos más bonitos que he visto en mi carrera. Ni siquiera se lo pedí. Fue un gesto suyo y fijate lo que supone, con la relación que tengo con él, jugar en el Bernabéu de capitán con la selección y me dio ese momento», recuerda.

El centrocampista del Manchester City es uno de los capitanes y uno de los líderes de la selección e intenta transmitir su experiencia a los más jóvenes, como Lamine Yamal y Nico Williams. «Son jóvenes, pero no los vemos como tal», dice. «Tienen que escuchar, que aprender y nosotros intentar inculcarles dónde se pueden marcar las diferencias, en qué momentos en este tipo de torneos y a partir de ahí tienen que sacar lo mejor que tienen ellos», añade.

«Son torneos de momentos que no permiten despistes. Unos malos diez minutos te pueden mandar a casa. Son partidos de 90 minutos y tienes que estar alerta y muy concentrado en las dos áreas», asegura Rodri. tallamarle equipo en vez de selección porque lo que estamos intentando formar es un bloque y un equipo que funcione bien y eso es lo que intentamos», reconoce Rodri. «La selección es la selección y los clubes son los clubes y cada uno hacemos cosas diferentes. Por eso es tan difícil hacer un equipo en una selección y es una cosa que llevamos intentando hacer desde hace tiempo», añade.

«Lo importante es que hay un gran grupo, que el año pasado se vio que se puede ganar y esa es la mentalidad que hay que tener», asume Jesús Navas, el más veterano del grupo. El capitán del Sevilla es el único superviviente de aquella época dorada en la que era uno de los jóvenes y ahora intenta transmitir aquellas experiencias a los más pequeños.

«Un torneo así, una competición larga, la ganan los equipos y creo que todos vamos a ser importantes, todos vamos a tener nuestro momento y que entre todos seguro que hacemos una buena competición», advierte Oyarzabal, que ya ganó la Eurocopa sub'21 en 2019 con Luis de la Fuente en el banquillo.

El jugador de la Real es uno de los que mejor conoce al seleccionador. Una ayuda para el grupo. «Luis siempre ha dicho que para él es muy importante el equipo, la

### España (1-4-3-3)

Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo; Rodri, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.

### Croacia (1-4-3-3)

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Majer, Kramaric y Budimir.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Estadio: Olímpico de Berlín. Hora: 18:00 (La 1). unión de todos, el juego cambiará a nivel táctico dependiendo del partido y del rival, pero es importante que vayamos todos en la misma dirección, que en el equipo todos vayan juntos, que se ayuden unos a otros y que entre todos es más fácil sacar el objetivo adelante», asegura.

«Necesitaremos un buen equipo, una buena actuación de los 26 más allá de la unión que tenemos. Tenemos que conocer a los rivales, hacer un buen juego con nuestras ideas, pero más allá de todo ser un equipo», asume Unai Simón, el guardameta de la Roja.

España trata de que todos lleguen donde no puede llegar uno solo. Eso le da la tranquilidad a Luis de la Fuente de no tener que forzar a futbolistas que llegan con molestias, como sucede con Aymeric Laporte, que no se ha entrenado en los últimos días con sus compañeros y al que el seleccionador prefiere no forzar. «Podría jugar, pero habría que arriesgar y hemos decidido que no juegue. Tiene unas molestias y he decidido que no corramos riesgos. No va a jugar por precaución. Está entrenado, motivado y para mí hoy es uno de los mejores jugadores en su puesto», afirma el seleccionador. Pero antes que nada está el grupo y la integridad física de los futbolistas.

### D. García. MADRID

La época gloriosa de la selección española se cerró de forma definitiva el 27 de junio de 2016. Ese día Vicente del Bosque dirigió por última vez a la selección en la derrota contra Italia. Un partido al que España llegó ya condenada mentalmente después de la derrota contra Croacia en el último partido de la primera fase.

España era primera de grupo en el minuto 86, con empate a uno en el marcador, aunque Sergio Ramos había fallado un penalti. Ese resultado aseguraba a la entonces campeona de Europa un cruce cómodo contra una de las mejores terceras –que resultó no ser tan cómodo para los croatas, que perdieron contra Portugal en octavos—. Pero en el minuto 87 marcó Perisic, que ya había dado el pase del primero a Kalinic.

Perisic fue un tormento por la banda izquierda, un extremo que no paraba de correr y de crear peligro por ese costado. Entonces era uno de los jugadores más destacados de una selección que manejaban Modric y Rakitic. Ya no está el exsevillista, pero Modric y él resisten.

Ahora Perisic, con 35 años, está de vuelta en el fútbol croata. En el mercado de invierno regresó al Hajduk Split, el club en el que se formó y del que salió con 17 años para jugar en Francia. Desde entonces ha pasado por Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra, ha jugado en algunos de los equipos más grandes de Europa, como el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich o el Inter de Milán y ha ganado la Bundesliga, dos veces, la Liga italiana y la Liga de Campeones.

Pero en ningún lugar ha rendido como en la selección. Perisic



Perisic, en la sesión de entrenamiento de los balcánicos

### El enemigo de España

Perisic, que condenó a España en 2016, se ha recuperado a tiempo de una lesión para llegar a la Eurocopa de Alemania ha sido parte fundamental de los éxitos croatas en los últimos años, del subcampeonato del mundo en 2018 y de las semifinales de 2022.

Sin embargo, su participación en esta Eurocopa estaba en duda no hace tanto tiempo. En septiembre sufrió una rotura de ligamentos y apenas pudo jugar cinco partidos de la Premier con el



«Me alegro de que Perisic esté de vuelta. Poco a poco va recuperando la forma física»

#### Luka Modric

Capitán de Croacia

Tottenham. En invierno llegó la cesión al Hajduk sin que estuviera totalmente recuperado. Las dudas para su presencia en la Eurocopa eran solo físicas, pero su seleccionador, Zlatko Dalic, le transmitió la confianza que necesitaba. Si estaba en condiciones lo llamaría y el técnico balcánico ha cumplido.

No pudo volver a jugar hasta abril, pero siete partidos con el Hajduk le han bastado para estar en Alemania con la selección croata. El sacrificio de regresar a casa a cambio de un salario de un euro mensual, un fórmula ya utilizada por el equipo de Split con Kalinic, ha merecido la pena. Aunque su equipo se quedara a medias. La repatriación de Perisic tenía el objetivo final de volver a ganar el campeonato de Liga croata, que se acabó llevando el Dinamo de Zagreb.

Pero Perisic está donde quiere estar todos los veranos, vestido con la camiseta a cuadros de Croacia. «La clave de nuestro juego es la calidad, pero el orgullo nacional también es un factor importante. Cuando se juega con la selección, la motivación es máxima», dice el seleccionador, Zlatko Dalic, antes de enfrentarse a España. Y Perisic sabe lo que eso significa mejor que nadie.

### Grupo A

### Suiza y el temor a los espías

M. Ruiz Díez. MADRID

Suiza debuta en Colonia ante Hungría, pero los helvéticos han estado concentrados en Stuttgart a 370 kilómetros del Cologne Stadium. La concentración del equipo de Murat Yakin ha tenido de todo. Los entrenamientos en el Waldau-Stadion, el estadio de los Sttutgart Kickers, han sido una pesadilla. Para empezar, el césped estaba impracticable. «Estamos decepcionados, no es un campo aceptable para nuestras exigencias. No estamos satisfechos. La UEFA nos ha pedido disculpas y nos prometió que haría todo lo posible para solucionar el problema, pero...», denunció el director deportivo de la selección Pierluigi Tami. Los jugadores más importantes, los Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Yann Sommer y Remo Freuler, aseguraron que el césped no iba a ser distracción suficiente,

El gran problema ha sido una torre de televisión abierta al público y que podía ser un escenario perfecto para espiar los entrenamientos. Solo habría que acceder hasta lo más alto de los 217 metros de altura de la mole que se eleva sobre el estadio del Sttutgart Kickers para ver las sesiones dirigidas por Yakin. La federación suiza pidió con éxito que se impidiera el acceso a la torre en los horarios de trabajo del equipo. Se colocó personal de seguridad, se bajaron las persianas del restaurante de la torre y Yakin y los suyos pudieron trabajar pensando en el estreno ante la Hungría de Dominik Szoboszlai.

### Hungría (1-5-4-1)

Gulacsi; Bolla, Orban, Lang, Szalai, Kerkez; Sallai, Nagy, Styles, Szoboszlai y Varga. Seleccionador: M. Rossi.

### Suiza (1-5-3-2)

Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodríguez, Ndoye; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Vargas y Okafor, Seleccionador: M. Yakin.

**Árbitro:** Slavko Vincic (Eslovenia). **Estadio:** Cologne Stadium (15:00, La

### El ojeador

▶ En el Barça entrenó con Messi y le pareció «como jugar a la Play». Piqué se bajó el sueldo para que tuviera ficha en 2021, pero fue cedido. Ha renacido en la liga turca



### De estar sin equipo a la Euro

Francisco Martínez. MADRID

Rey Manaj debutó con el primer equipo del Barcelona en la pretemporada de la campaña 2021-22 y lo hizo marcándole tres goles al Nàstic. Mejor carta de presentación, imposible. Después, sumó otro ante el Girona, cuatro dianas en 117 minutos jugados. Eran (y siguen siendo) tiempos difíciles para las arcas del equipo azulgrana. Fue el verano en el que se marchó Messi. Piqué se bajó el sueldo para que el club pudiera inscribir a Memphis, Eric García... y Rey Manaj. Entró en la convocatoria de los tres primeros partidos de Liga (Real Sociedad, Athletic Club y Getafe), pero se quedó en el banquillo. Apurando el mercado de fichajes de ese verano, se fue cedi-

do al Spezia. «Koeman contaba conmigo, pero preferí salir para jugar más partidos», reconoció. Ya había entrado en otra convocatoria en 2020, ante el Getafe, poco después de fichar por el filial azulgrana procedente del Albacete. El técnico era Quique Setién. Tampocojugó. No llegó a estrenarse en el primer equipo en duelo oficial, pero sí entrenó muchas veces. «Me sentí como si estuviera jugando al FIFA en la Playstation... pero todo era real. Durante varios meses tuve el honor de correr y entrenar junto a Messi. En realidad, no hablé mucho, pero escuché todo. En aquellos días, otro club de La Liga me quería, pero el Barcelona decidió retenerme. Al final fui yo quien pidió irse. En Barcelona tras la marcha de Messi hubo mucha confusión», confesó en una entrevista en la «Gazzetta dello Sport».

Salió cedido al Spezia, al país en el que todo empezó para él. Rey nació en Albania, en Lushnje, pero sus padres emigraron a Italia y allí terminó formando parte de la cantera del Inter. Ahí sí llegó a jugar con los «mayores», de la mano de Roberto Mancini, pero principalmente fue prestado a varios equipos: Cremonese, Pescara, Pisa... Y al Granada, su primera experiencia en España. La segunda fue el Albacete hasta que en enero de 2020 el Barcelona se fijó en él.

Esta segunda experiencia en Italia tras dejar el Camp Nou no fue satisfactoria y su siguiente des-

### Italia (1-4-3-3)

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella, Pellegrini; Chiesa, Scamacca y Raspadori. Seleccionador: Spalletti.

### Malbania (1-4-3-3)

Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja y Seferi. Seleccionador: Sylvinho.

**Árbitro:** Felix Zwayer (Alemania). **Estadio:** BVB Stadion Dortmund (21:00, La1).

tino fue Inglaterra, el Watford, donde estuvo lastrado por una lesión. Apenas jugó siete partidos (275 minutos) y en febrero de 2023 rescindió su contrato. Con apenas 26 años, el prometedor delantero se había quedado sin equipo.

El salvavidas lo encontró en Turquía, en el Sivasspor, en el que ha anotado 22 tantos en 33 partidos. De ellos, 18 fueron en la Liga, lo que le colocó tercero en la tabla de goleadores, solo por detrás de dos clásicos como Icardi (25) y Dzeko (21). Ese renacer hará que la próxima temporada seguramente regrese a una liga mayor y le ha abierto las puertas de la selección y de la Eurocopa. Sylvinho, el seleccionador, le hallamado tras dos años de ausencia. Con Albania, por cierto, no pudo tener un mejor debut: en un amistoso contra Kosovo, entró en la segunda parte y le dio tiempo a ir desde la banda al área, porque había una falta lateral a favor de los suyos, y rematar de cabeza cuando apenas habían pasado diez segundos desde el cambio. Era, lógicamente, el primer balón que tocaba.

### España, un tapado con posibilidades

La fiabilidad de Rodri contrasta con las dudas en el «9». El partido ante Croacia marcará el futuro de Morata

a esta aquí. Por fin, después de unos parones interminables de selecciones, que no pintaban nada en el calendario, ha empezado la Eurocopa. Teniendo en cuenta que el aficionado general, madridistas aparte, han vivido el final de Liga más aburrido de los últimos años, se añora una competición con varios candidatos y donde no se sepa desde el primer minuto lo que va a ocurrir.

Alemania parece una alternativa evidente, teniendo en cuenta que, además de un buen equipo con Kroos a los mandos, juega en casa y lo de competir ante tu afición siempre es un punto a favor. Peleara el título con la todopoderosa Francia, de Mbappé y Griezmann, que no por jugar en el Atlético es menos jugador. Inglaterra es la tercera favorita, aunque a pesar de tener un gran equipo siempre deja la duda de cómo responderá en una fase final de este nivel. Portugal vive pendiente de gestionar el rendimiento y el ego de Cristiano y parte también con posibilidades gracias a un centro del campo que aúna fuerza y calidad.

Y por aquí aparece España, que por muy nuestra que sea no termina de ser vista como favorita para nadie. Hay motivos tanto para creer en la épica como para no poner todos los huevos en la cesta de los jugadores Gonzalo Miró



La juventud en los puestos más desequilibrantes multiplica las incógnitas

**FASE FINAL** 

de De la Fuente. La selección la componen jugadores de mucha calidad, pero extremadamente jóvenes en sus puestos más desequilibrantes. Un ejemplo es Pedri, lleno de dudas por su falta de continuidad debido a las lesiones recurrentes. Si él, Lamine Yamal y Nico Williams están a la altura de la competición, las posibilidades de España aumentan exponencialmente. Los chavales muestran un desparpajo impropio de su edad, pero se van a enfrentar a los mejores del mundo y con todos los ojos puestos en ellos. Tendrán mucha presión que gestionar.

Rodri, la base del equipo, es un seguro de vida y el mejor en su puesto, pero las dudas vienen en el «9» y es que Morata, que hizo una primera vuelta espectacular, ha terminado el año como suplente, con dudas en cuanto a su continuidad en el Atlético y con ciertas sensaciones depresivas en sus declaraciones. Dependerá de cómo le vaya en el primer partido para saber si debe ser la apuesta en la delantera o hay que barajar otros nombres. Si todo lo dicho fuera sobre ruedas y el equipo demostrase la solvencia defensiva necesaria para poder competir con los mejores, lo cual es mucho decir, los aficionados españoles nos podremos divertir.

#### Grupo A

- 1ª jornada: Alemania, 5-Escocia, 1 y Hungría Suiza (hoy, 15:00 La 1).
- 2º jornada: Alemania-Hungría (19, 18:00, La 1) y Escocia-Suiza (19, 21:00, La 1).
- 3ª jornada: Suiza-Alemania (23, 21:00, La 1) y Escocia-Hungría (23, 21:00, La 2 y Tdp).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Alemania | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 5   | 1   |
| 2.Hungría   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Suiza     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Escocia   | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1   | 5   |

### Grupo B

- 1º jornada: España-Croacia (hoy, 18:00, La 1) y Italia-Albania (hoy, 21:00, La 1).
  2º jornada: Croacia-Albania (19, 15:00, La 1) y España-Italia (20, 21:00, La 1).
- 3º jornada: Albania-**España** (24, 21:00, La 1) y Croacia-Italia (24, 21:00, La 1).

|           | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. España | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Croacia | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Italia  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Albania | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

### Grupo C

1º jornada: Eslovenia-Dinamarca (16, 18:00, La 1) y Serbia-Inglaterra (16, 21:00, La 1). 2º jornada: Eslovenia-Serbia (20, 15:00, La 2) y Dinamarca-Inglaterra (20, 18:00, La 1). 3º jorn.: Dinamarca-Serbia (25, 21:00, La 2 y Tdp) e Inglaterra-Eslovenia (25, 21:00, La 1).

|              | Pts. | 1. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Eslovenia | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Dinamarca  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Serbia     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Inglaterra | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

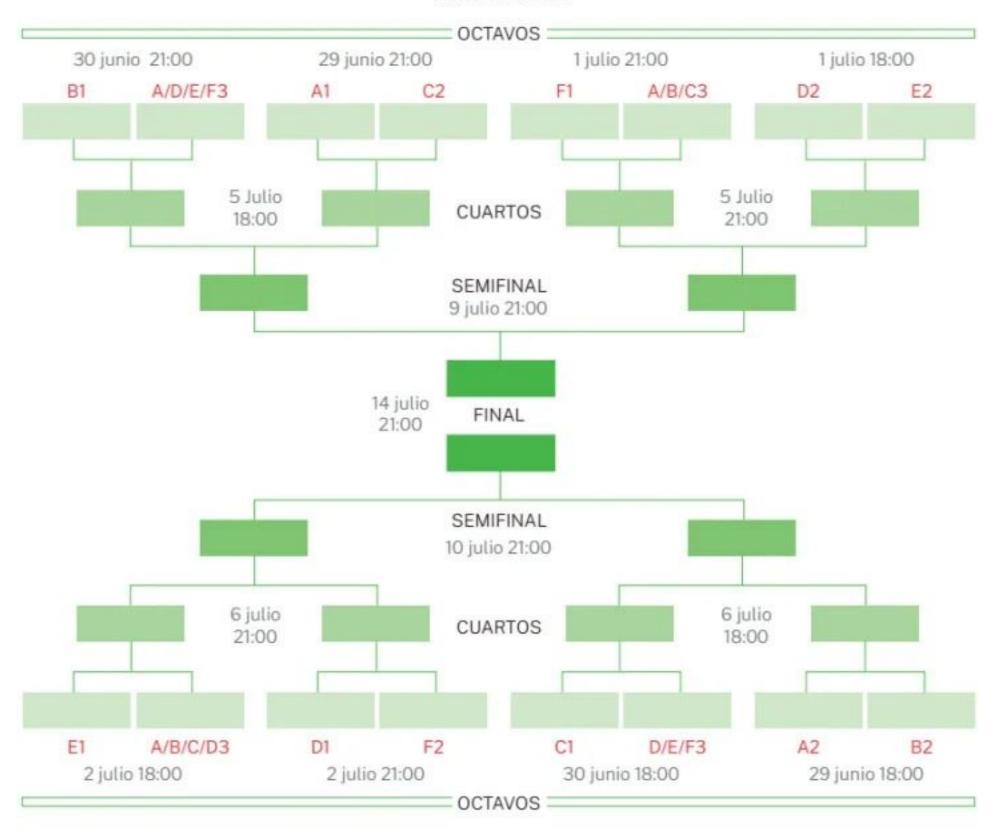

#### Grupo D

1ª jornada: Polonia-Países Bajos (16, 15:00, La 1) y Austria-Francia (17, 21:00, La 1). 2ª jornada: Polonia-Austria (21, 18:00, La 1) y Países Bajos-Francia (21, 21:00, La 1). 3ª jornada: Francia-Polonia (25, 18:00, La 1) y Países Bajos-Austria (25, 18:00, La 1).

|                | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|----------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Polonia     | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Países Bajos | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Austria      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Francia      | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

### Grupo E

1ª jornada: Rumanía-Ucrania (17, 15:00, La 2) y Bélgica-Eslovaquia (17, 18:00, La 2). 2ª jornada: Eslovaquia-Ucrania (21, 15:00, La 2 y Tdp) y Bélgica-Rumanía (22, 21:00, La 1). 3ª jorn.: Eslovaquia-Rumanía (26, 18:00, La 2 y Tdp) y Ucrania-Bélgica (26, 18:00, La 1).

|              | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Bélgica   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Eslovaquia | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Rumanía    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Ucrania    | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

### Grupo F

1ª jornada: Turquía-Georgia (18, 18:00, La 2 y Tdp) y Portugal-Chequia (18, 21:00, La 1).
2ª jornada: Georgia-Chequia (22, 15:00, La 1) y Turquía-Portugal (22, 18:00, La 1).
3ª jornada: Georgia-Portugal (26, 21:00, La 1) y Chequia-Turquía (26, 21:00, La 2 y Tdp).

|         |       | Pts. | 1 | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|---------|-------|------|---|----|----|----|-----|-----|
| 1. Turc | quía  | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 2.Geo   | rgia  | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 3.Port  | tugal | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 4.Che   | guia  | 0    | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

### La recomendación del día

### «Más secretos de la Roja», el lado más desconocido del deporte

▶El periodo más glorioso del fútbol español ya tenía su libro, «Los secretos de la Roja», en el que el periodista Miguel Ángel Díaz, Miguelito, contaba el camino hacia el éxito en la Eurocopa 2008 y la ilusión por ganar el Mundial como sólo lo puede contar alguien que

tiene el conocimiento y la colaboración del vestuario. A ese libro original, en el que contaba con detalle los sufrimientos y la preparación de la selección para llegar a ser campeona de Europa, con la intimidad de esa convivencia, le añadió los capítulos correspondientes al triunfo en el Mundial de Sudáfrica.
No solo se trataba de ver cómo se
había rearmado una selección muy
criticada antes del triunfo en 2008
sino cómo se había hecho la transición
con Vicente del Bosque que culminó
con el gol de Iniesta.

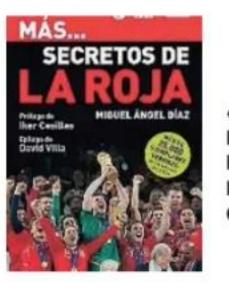

«MÁS SECRETOS DE LA ROJA», MIGUEL ÁNGEL DÍAZ (LIBROS CÚPULA)

## "La seguridad y salud de los trabajadores debe ser un pilar básico de la Sociedad en general"

JOSÉ MANUEL MÉRIDA DIRECTOR DE PREVENCOOR



Prevencoor es una empresa especializada en ofrecer soluciones en materia de prevención de riesgos laborales. Para conocer de primera mano la filosofía de la compañía, hablamos con su director, José Manuel Mérida.

### ¿Cuáles fueron los orígenes de Prevencoor?

Prevencoor se constituyó en el año 2008, por lo que llevamos ya 16 años en el mercado. La empresa nació con la idea de dar un servicio distinto en prevención de riesgos laborales en nuestro país. Un servicio que fuera más cercano, práctico, real y sencillo para las empresas y que nos permitiera facilitarles el cumplimiento de la prevención de la mejor forma posible. Esta forma de trabajo consiste en desterrar los típicos carpetones con planes de prevención, evaluaciones y planificaciones preventivas interminables, complejas y difíciles de entender para el cliente. Recuerdo que en las primeras inspecciones que pasamos para

Prevencoor apuesta por un servicio más cercano, práctico, real y sencillo para que las empresas tengan más fácil el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales nuestros clientes, la misma Inspección de Trabajo nos felicitaba por la labor realizada, usaron la expresión "por fin veo un plan que habla de la empresa". Afortunadamente, ya nos conocen y gracias a Dios tenemos un buen prestigio y reputación ante ellos.

### ¿Cuál es la estructura actual de la empresa?

La verdad es que en estos 16 años de andadura hemos ido creciendo en los distintos departamentos que forman Prevencoor, siempre con la idea de prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Contamos con diversos departamentos: Técnico de empresas, Obras, Proyectos, Jurídico, Médico, Formación, Administración... Esta estructura está bajo la supervisión de Ana Blanco como responsable de coordinación de departamentos, y dos direcciones principales bajo ella: un área técnica, representada por Jesús Fernández, y un área médica, de la que se ocupa Juan Jesús Santana.

Como director de este grupo de trabajo, me siento orgulloso del equipo que tengo, integrado por grandes profesionales con mucha experiencia a sus espaldas y plenamente comprometidos con el proyecto e idea de empresa que queremos aplicar. La apuesta de Prevencoor por su equipo humano ha sido desde nuestros comienzos una estrategia empresarial, hasta el punto de que prácticamente todos los que arrancamos el proyecto seguimos a día de hoy trabajando en el mismo. Somos una empresa de servicios y, como tal, el capital humano es esencial para nosotros.

### ¿Cuál es la propuesta de valor de Prevencoor en el ámbito de la prevención de riesgos laborales?

Prevencoor siempre ha tenido cuatro pilares diferenciadores respecto de su competencia: Planes de prevención más sencillos, fáciles de entender, con medidas específicas y concretas de cumplir y adecuados a la realidad de la empresa; una formación en prevención presencial y practica en las instalaciones de los clientes, con distintas visitas de seguimiento al año; asistencia letrada especializada en prevención ante inspecciones de trabajo de nuestros clientes; y, por último, una vigilancia de la salud más justa, equitativa y profesional, donde el cliente solo paga los reconocimientos médicos que hagan. Esta ha sido nuestra apuesta desde el principio y la seguimos manteniéndola en la actualidad.

**REMITIDO** 

### ¿En qué mercado geográfico están presentes?

Tenemos ámbito de actuación a nivel nacional, pero preferentemente trabajamos en Sevilla (que es donde tenemos nuestra sede central) y Andalucía, aunque también tenemos algunas empresas distribuidas por todo el territorio nacional a las que prestamos igualmente servicios.

Prevencoor se dirige a un perfil de cliente muy variado en sectores y actividades, pero tiene una gran presencia en el mundo de la empresa mediana-grande

### ¿A qué perfil de cliente se dirigen sus soluciones?

Nuestro perfil de cliente es muy variado y nos dirigimos a todo tipo de sectores y actividades, pero es cierto que en la empresa mediana-grande tenemos mucha aceptación. ¿La razón? Diría que suelen ser empresas que valoran ofrecer más protección a sus trabajadores y están más concienciadas, buscando un mejor servicio, atención y desarrollo en dicha materia, y nosotros, por nuestra forma de trabajar, solemos gustar y ayudarles a seguir creciendo en la prevención de riesgos laborales.

También tenemos un perfil de cliente de obra, donde contratistas y promotores nos contratan los servicios de prevención en obra para realizar las visitas de seguimiento técnico y suministrar los recursos preventivos en obras y los coordinadores de seguridad. En este departamento tenemos hasta siete técnicos a jornada completa llevando el seguimiento de recursos preventivos en distintas obras repartidas por todo el territorio nacional, así como coordinaciones de seguridad y salud en obras.

### ¿Están especializados en dar servicio a algún sector concreto?

No. Los servicios que prestamos son sólo en prevención de riesgos laborales, de modo que no nos dedicamos a otros menesteres que no sean la seguridad y salud laboral de nuestros clientes. Por ejemplo, prestamos servicios técnicos a empresas, servicios de coordinación de seguridad y salud en obras, recursos preventivos en obras, servicios médicos, elaboración de planes de autoprotección y planes de emergencias, planes de seguridad y salud, estudios de seguridad y salud para obras, formación específica en prevención... pero siempre todo bajo el prisma de la prevención, ya que por ley no nos podemos dedicar a otra cosa.

### ¿Son conscientes las empresas de la necesidad de contar con un aliado externo en este campo?

Cada vez más, aunque aún nos queda mucho que recorrer. Es cierto que la prevención que se hace hoy en día es mucho más avanzada que la que se hacía hace 20 años, pero todavía nos queda mucho camino por delante y debemos seguir creciendo en esa cultura preventiva tan necesaria en esta sociedad. Si se fija, hablo de sociedad, no de empresarios solamente. La prevención es cosa de todos, de los empresarios, de los trabajadores, de los sindicatos, de los servicios de prevención, de las administraciones, de las inspecciones de trabajo, de los centros de prevención... Todavía recibo algunas llamadas de posibles clientes que, por lo que me preguntan, dejan entrever que muchas veces estamos a años luz del objetivo que queremos conseguir. Aun así, es cierto que entre todos, poco a poco, iremos revirtiendo esta situación y avanzaremos como país en este aspecto, consiguiendo que la seguridad y salud de los trabajadores sea un pilar básico en todas las empresas, trabajadores autónomos y administraciones de este país.

### ¿Qué diferencia a Prevencoor de sus principales competidores?

El trato cercano, practico y resolutivo que prestamos a nuestros clientes. Nuestra organización es lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de cada cliente, por lo que nuestro producto es muy goloso para un tipo de empresa que quiere algo más en prevención. Tal es así que nos hemos convertido en el único servicio de prevención ajeno en España que ha sido galardonado con 3 premios distintos. El primero de ellos, a nivel Andaluz, concedido por el Periódico El Suplemento de ABC, el 9 de abril de 2021. El segundo, a nivel nacional, otorgado también por El Suplemento, el 30 de septiembre de 2021, y el ultimo, a nivel andaluz, concedido por el periódico La Razón, el 28 noviembre del 2023, premio al liderazgo empresarial en Seguridad.

### ¿Queda todavía espacio para la innovación en un campo como este?

Entiendo que sí. En esta vida



siempre hay que seguir investigando, aprendiendo, avanzando y adaptándose a los cambios. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, considero que es una herramienta que ha llegado para quedarse y se está aplicando en general en las empresas y en muchos sectores, y la prevención de riesgos laborales no va a ser distinto a ello. Creo que puede convertirse en una herramienta de apoyo al técnico de prevención.

### ¿Cuáles son los retos de futuro de Prevencoor?

El principal reto de Prevencoor es seguir creciendo sin perder nuestros valores diferenciadores. Con esto insisto mucho al equipo humano que formamos la empresa y la verdad estoy satisfecho hasta ahora. Como entidad tenemos tres grandes objetivos o líneas de actuación. En primer lugar, seguir con nuestra actuación diferencial en el mercado de la prevención como entidad acreditada, distinta y comprometida con el servicio al cliente por encima de todo. En segundo término, promover la cultura preventiva. En este sentido estuvimos dos años en la radio con una intervención en el programa de la cadena Ser, "Hoy por hoy Sevilla", con Salomón

La empresa se define como una entidad acreditada, distinta y comprometida con el servicio al cliente por encima de todo

Hachuel, donde hablábamos de prevención de riesgos laborales con la intención de extender y aumentar la cultura preventiva en general. La experiencia fue muy positiva, hasta que llegó el COVID-19 y fuimos los primeros que empezamos a hablar de la seguridad en las empresas frente al virus. Por razones obvias, después, este programa lo tuvimos que parar cuando llego el estado de alarma, ya que la dedicación de los servicios de prevención durante esta etapa fue plena y el asesoramiento a las empresas esenciales que siguieron trabajando en el País, imprescindible para luchar contra la pandemia.

### Pero no han abandonado la divulgación...

No. Con posterioridad, hemos retomado este objetivo pero cambiando la estrategia, y hemos organizado en estos dos años a tras dos congresos especializados en Prevención. El primero de ellos, el día 9 de marzo del 2023, denominado "La otra cara de la Prevención: el accidente de trabajo", donde tuvimos un elenco de profesionales del mundo de la prevención de máximo nivel; Jefa de Inspección de Trabajo, Director del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Fiscal de siniestralidad laboral y distintos jueces y magistrados, todo ello con el fin de explicar las distintas responsabilidades que hay en la materia e intentar concienciar a los empresarios allí presentes. La verdad es que la acogida fue espectacular, asistiendo en torno a 400 personas entre empresarios, responsables de prevención de las empresas, técnicos, funcionarios... Después, el 12 de marzo de este año, organizamos un segundo congreso, denominado "La otra cara de la Prevención: el punto de vista del empresario", donde también contamos con un nivel de ponentes equivalente, y donde el enfoque se centró en el empresario y la problemática real que se encuentra para poder dar cumplimiento a esta normativa. La acogida fue mayor que el anterior, consiguiendo casi un lleno de butacas, en torno a 500 asistentes.

### Hablaba antes de tres retos...

Así es. El tercero es seguir trabajando en una línea de investigación en nuevas tecnologías aplicadas a la prevención que hemos comenzado a desarrollar recientemente y donde Prevencoor ha volcado su apoyo.

### ¿Cómo vislumbra el futuro del sector?

Actualmente estamos viviendo una propuesta del Ministerio de Trabajo para reformar la normativa de prevención, después de casi 30 años de existencia. Sin embargo, nos preocupa enormemente que estas iniciativas se hagan sin contar con las organizaciones empresariales especializadas de nuestro sector, las cuales son las que pueden aportar soluciones y mejoras al marco normativo actual. Todos estamos en el mismo barco, que no es otro que intentar mejorar las estadísticas de siniestralidad laboral en nuestro país y aumentar la cultura preventiva en general de la sociedad. Por eso creo que debe contarse con las empresas del sector si realmente se quiere seguir avanzando en esta materia.

prevencoor.com

60 TIEMPO
Sábado. 15 de junio de 2024 • LA RAZÓN



### Vuelven los cielos nubosos

n la Península se prevé la in-→ fluencia de circulación atlántid ca. con un frente atravesando

√> el territorio. Se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas en Galicia y, desplazándose de oeste a este, en el Cantábrico oriental, alto Ebro y Pirineo, con tendencia a ir a menos salvo algún chubasco disperso en zonas de montaña. En el tercio oriental se mantendrá o reforzará la inestabilidad, con nubes medias y de evolución y con chubascos, posibles ya en la primera mitad del día en sierras del sudeste. Se prevén más probables e intensos en montaña y es probable que vayan acompañados de tormenta en el tercio sudeste, donde también puede darse tormentas secas. En el resto de la Península y en Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes medias y altas. En Canarias intervalos nubosos en el norte, sin descartar alguna lluvia débil al final y poco nuboso al sur.

Las temperaturas máximas aumentarán en zonas de la mitad sur del área mediterránea y Canarias, descendiendo en el resto, notablemente en áreas del alto Ebro y litorales valencianos. Las mínimas descenderán en la mitad noroeste peninsular y aumentarán en el sudeste y norte Cataluña.

### A tener en cuenta



Roma

Berlín

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

El incremento de la movilidad geográfica, la destrucción de los ecosistemas y el aumento de temperaturas por el cambio climático son las tres causas fundamentales del crecimiento de las plagas, según un comunicado de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental.



Temas como la arquitectura y producción sostenible, la gestión y educación ambiental, el cambio climático o la economía circular, entre otros, centran la tercera edición de la Expo Sostenible que se inauguró en Uruguay.

#### 15 Toledo 29 25 Tajo Valencia 19 25 Guadiana Valladolid 9 Guadalquivir Vitoria 22 9 26 Zamora 9 Ebro 28 16 Zaragoza Duero Miño-Sil Júcar Guadalete-Bar. Madrid Med. Andaluza Segura 06:43 21:46 15:25 02:50 Galicia Costa Cataluña Int. 6/06 Nueva Cantábrico Occ. 14/06 Creciente ( Tinto, Odiel y P. 22/06 Llena Cantábrico Or. Menguante ( 28/06 P. Vasco Int.

30

25

22

20

25

19

24

33

23

24

28

17

20

10

12

20

14

10

19

10

17

11

Palma de Mallorca

Sta. Cruz de Tenerife

Las Palmas

Pamplona

Pontevedra

Salamanca

Santander

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel



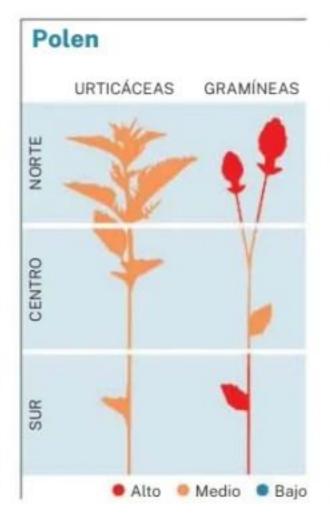

28 15

25 12

18

23

26

18

32 22

24 15

7

10

9

11

12

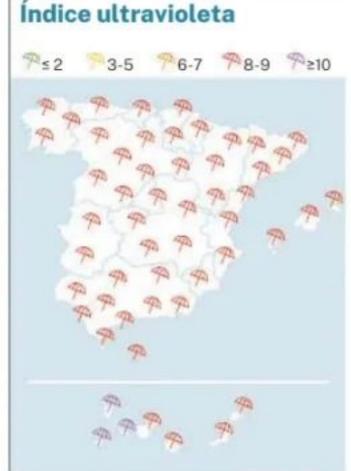

PASATIEMPOS 61 LA RAZÓN • Sábado. 15 de junio de 2024

### Autodefinido



### Sudoku

### Grupo Alfil

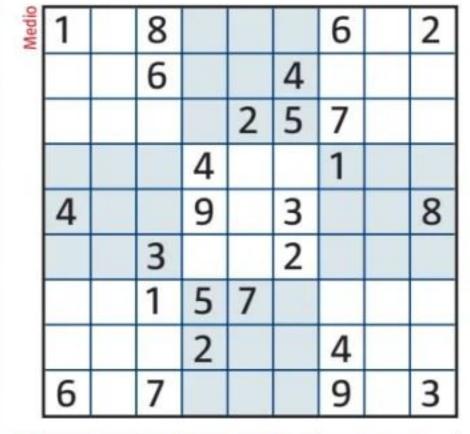

|     |   |             |   |   |   |   |   |             | _ |
|-----|---|-------------|---|---|---|---|---|-------------|---|
|     |   | 4           |   |   |   | 5 | 1 |             | 8 |
|     |   | 4<br>6<br>8 |   |   |   |   | 9 | 3           |   |
|     |   | 8           |   |   | 9 |   | 4 | 3           |   |
|     |   |             |   |   |   |   |   |             |   |
|     |   | 1           | 2 |   | 4 |   |   | 5           |   |
|     |   | 9           | 4 |   |   |   |   | 5<br>2<br>9 |   |
|     | 5 |             | 1 | 3 |   |   |   | 9           |   |
| - 1 |   |             |   |   |   |   |   |             |   |

8

### Crucigrama

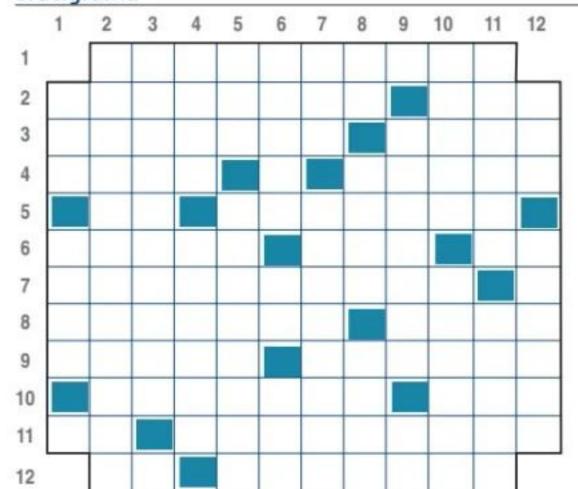

Horizontales: 1. Conjunto de monedas de poco valor. - 2. Mojamos superficialmente con gotas de agua. Lucha, combate. - 3. Adaptan algo a determinado espacio. Rama delgada. - 4. Felino americano. Limpiar, poner presentable. - 5. Anuncian el final del verano. Abundan en Laponia. - 6. Bebida que se obtiene de las manzanas. Sirven para poner fin a tanta desgana. Se meten en agua. - 7. Muy rica. - 8. Insignificacia, cosa de poca entidad o importancia. Una rima incomprensible. - 9. Impedida en sus movimientos. Chanzas, burlas. - 10. Famosa bailarina estadounidense. Crean alarma. - 11. Van en avión. Cubiertos parcialmente con otra cosa. -12. Terminan en todos los casos. Palos para medir la altura de los áridos.

Verticales: 1. Estilo musical que se pone con rapidez. Robusta, sin enfermedad. - 2. Sociable, afectuoso. - 3. Con una posición económica desahogada, ricas. - 4. Se pone morada en los jardines. Das muchas vueltas. - 5. Sed generosos. Si es un perro, poco mordedor - 6. Es causa u origen de algo. Están en el aire. Marea de gente. - 7. Bebida fuerte. Vocablos, expresiones. - 8. Figuran en la lista. Tejido fuerte. Rasure, afeite las barbas. — 9. Metal resistente a la corrosión. Se ponen en marcha. — 10. Se mete en el ojo para entrar. Preparado para disparar. - 11. Al revés, pasaría por el horno. Dañinos. - 12. Regalar algo. Mantecosas, sebosas.

### **Ajedrez**

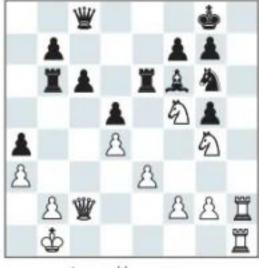

Juegan blancas

### Jeroglífico





¿Qué hace si se excede?

### Ocho diferencias





www.rttm.es • www.pidetaxi.es

82 00

Whatsapp 610203040





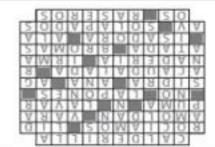

Dh7+ Rf8 4, Dxh8++ AXe7 2, Th8+! Cxh8 3, AJEDREZ: 1. Ce7[!!

> said sol ereq PARA LOS PIES. Le, JEROGLÍFICO: LE



#### Santoral

Benilde, Esiquio, Germana, Isfrido, Landelino y Lorario.

#### Cumpleaños



#### MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA

consejera permanente del Consejo de Estado (75)

#### **CAROLINA MARÍN**

jugadora de bádminton (31)

#### **HELEN HUNT**

actriz y cineasta (61)

#### Loterias

| Viernes, 14 de junio | ONCE        |
|----------------------|-------------|
| Número premiado      | S:131 30006 |
| Jueves, 13           | S:022 57785 |
| Miércoles, 12        | S:038 74342 |
| Martes, 11           | S:034 22584 |
| Lunes, 10            | S:013 95483 |
| Domingo, 9           | S:048 86823 |
| Sábado, 8            | S:003 21377 |

### BONOLOTO



30

| 05-17-38-41-42-48 | C-44/R-2  |
|-------------------|-----------|
| Aciertos          | euros     |
| 6                 | 0         |
| 5-C               | 48.018,20 |
| 5                 | 1.263,64  |
| 1                 | 28 16     |

### LOTERÍA NACIONAL

| LO I LINA NACIONAL  | din   |
|---------------------|-------|
| Jueves, 13 de junio | [m]   |
| Número premiado     |       |
| 68568               | 9-7-8 |
|                     |       |

### **EUROMILLONES**

| 2011011112201120     | 0     |
|----------------------|-------|
| Viernes, 14 de junio | 10.   |
| Números              |       |
| 02-13-16-24-32       |       |
| Números estrella     | 01-07 |

### LA PRIMITIVA

Jueves, 13 de junio



1.267,73

| Números          |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 2-05-09-10-19-33 | C-27/R-0     |  |
| Aciertos         | euros        |  |
| S+R              | 0            |  |
| 3 1.             | 1.189.708,93 |  |
| 5+C              | 17.538,71    |  |

### **EL GORDO**



Números

06-17-44-45-50



Peter Sarsgaard (dcha.), fiscal y sabueso en la nueva adaptación de «Presunto inocente»

### Un «dream team» para actualizar el *thriller* más noventero

Peter Sarsgaard protagonizan la nueva versión de «Presunto inocente»

Matías G. Rebolledo. MADRID

stamos a mediados de los noventa y el cine más adulto cabalga, a lomos de cocaína y especulación inmobiliaria, hacia una especie de microclima propicio para el thriller. Desde el prisma sexy, como Sharon Stone abriéndose de piernas en «Instinto básico», pero también desde lo contestatario, como un joven David Fincher en «El juego». El objetivo, parece, es desestabili-

zar a unos espectadores felices que creen, ingenuos todavía, que sus democracias son férreas y sus recursos naturales ilimitados. Y es precisamente ahí donde vio la luz una película como «Presunto inocente», acaso cóctel perfecto de la década: Harrison Ford (quién si no) es un abogado que, ante la muerte de una de sus compañeras (con la que tuvo una aventura en el pasado) resulta señalado como el principal sospechoso. El cazador, cazado, y la tensión sexual y criminal en todo lo alto.

Más de tres décadas después, ahora con los ojos azules de Jake Gyllenhaal y la dicción perfecta de Peter Sarsgaard como protagonistas, AppleTV+ recupera la novela original de Scott Turow para adaptarla, actualizarla y, de paso, desvestirla de hombreras y teléfonos móviles de más de tres kilos. «Presunto inocente», de estreno esta semana en la plataforma de la manzana, marca también el regreso a la ficción de David E. Kelley, creador de «Big Little Lies», asociándose en esta ocasión con J.J.

Abrams, al que recordarán por maravillarnos como productor en «Perdidos» y decepcionarnos como director en la última trilogía de «Star Wars».

APPLE

«En los noventa nadie pudo escapar de la novela, pero por alguna razón no la leí. Sí vi la película de Harrison Ford en el cine, cuando se estrenó, pero me quise separar de ella para este proyecto», cuenta Sarsgaard a LA RAZÓN, por videoconferencia, y responde sobre el tono más adulto, casi crudo por momentos, que adquiere la nueva serie como valor diferencial. El intérprete, que aquí encarna al fiscal encargado de investigar a su propio compañero de despachos en Chicago, se vuelve perro de presa en el estrado, a medio camino entre la búsqueda de la verdad y la persecución de los objetivos políticos de su jefe, máximo candidato a heredar el puesto que la acusación al protagonista deja en el aire: «David E. Kelley, además de ser un gran tipo, ha entendido mejorque nadie que los abogados, los fiscales y los jueces son, al final, contadores de historias. Tejedores

### «Jake Gyllenhaal es la persona menos violenta que conozco», explica Peter Sarsgaard

de relatos que buscan siempre la plausibilidad de lo que están contando. David, como un buen abogado, es capaz de saber qué historia tiene más sentido en tu cabeza y entregártela, solo para presentar elementos, semana a semana, que la van desmontando, generándote dudas», añade el actor.

Antes de despedirse, Sarsgaard aprovecha para explicar cómo ha sido cantarle las cuarenta a su cuñado (en la vida real, ya que está casado con Maggie Gyllenhaal), aunque sea en la ficción: «Es la persona menos violenta y menos capaz de hacerle daño a alguien que conozco. Nunca le he visto pelearse con nadie. Y, más allá de Kelleyy Abrams, él fue la razón por la que dije que sí. No solo es familia, es un actor al que respeto mucho. Cuando trabaja conmigo, cuando hace comedia, cuando canta en Broadway o cuando hace una película partiéndole la cara a la gente. Dejémoslo en que solo nos enfadamos delante de las cámaras», apunta entre carcajadas el nominado al Emmy.

### Opinión El disfraz

### María José Navarro

sta tarde se estrena en la Eurocopa contra Croacia, que es ese país que, juegue a lo que juegue, nos da mucho respeto. Los de Luis de la Fuente llegan a Alemania con la sensación que dice Manolo Lama: podemos ganar cualquier partido y podemos perderlo también. Es decir, somos una masa meliflua, sin forma definida, un conjuntito apañado que no nos pone el pelo de punta. Es cierto que la Federación Española de Fútbol pasa por momentos complicados tras la andadura de Rubiales al frente de la misma, que hizo de su gestión un cortijito personalista y fulero que, a lo mejor, necesita algo de espacio, tranquilidad y pocos ruidos. Con esa situación acudimos a Alemania y con un señor al frente que, de tanto empeñarse en pasar inadvertido, tiene tanto carisma entre los aficionados como servidora en un desfile de Victoria Secret. Pero, insisto, igual es lo que La Roja precisa en este momento para que las aguas se calmen a base de somníferos. Aun así, los más cafeteros lo vivirán con la pasión que se viven estos campeonatos tan bonitos, que nos tendrán en casa pegados a la tele durante tres semanas, ya sea sufriendo por los nuestros o por el que nos haga tilín si eliminan a España. Porque luego pasa eso, que se encariña uno con otros colores y toma partido, ya sea por su fútbol, por su actitud, por el país en sí mismo o por el diseño de las camisetas.

Los más afortunados, sin embargo, se van a desplazar a los campos germanos y, a todos ellos me dirijo. Procuren, compatriotas, pensar un poco antes de perpetrar el look. Es muy triste ver en la grada a un jefe de ventas vestido de torero, a un comercial de seguros disfrazado de gitana con bigote o al gerente de una empresa de recambios embutido en el traje de Albärt, el osete mascota de la Eurocopa. Vds piensen en sus familias, en sus plantillas, en sus patrocinadores o benefactores y verán que se está mejor con unos chinos fresquitos y una camisa. Y menos, oigan, de tirolés. Cuidao ahí.

#### LA1

11:00 Audiencia abierta. 11.30 Comando actualidad 5.0.

12.25 Españoles en el mundo.

13.15 Españoles en el mundo.

13:55 D Corazón. Con Anne Igartiburu y

Jordi González. 14:40 UEFA Euro 2024. Hungría-Suiza.

17:00 Camino a Berlín. 17:40 UEFA Euro 2024.

España-Croacia. 20:00 Camino a Berlín.

20:30 Telediario 2. 20:40 UEFA Euro 2024. Italia-Albania. 23.00 Más estrellas que en

el cielo. «Juego de patriotas». 00:50 Cine. «Ella Schön:

Bautismo de fuego». 02:20 Noticias 24 horas.

### LA2

11:25 En lengua de signos.

11:55 Caminos de la música. 12:25 De tapas por España.

13:10 Tendido cero.

13:55 Lugares sagrados. 14:50 La costa británica de Kate Humble.

15:35 Saber y ganar fin de semana.

16.20 Grandes documentales. 18:05 La costa británica de

Kate Humble. 18:50 Jardines con historia.

19:20 Lugares sagrados. 20:15 Paul va a Hollywood. «El sur profundo».

21:00 Fortaleza: La historia del espía que salvó a Europa.

22.00 El cine de La 2. «4 días». 23.40 La noche temática.

### ANTENA 3

09:45 Tu cara me suena. 12.50 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13:50 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1.

15:45 Deportes. 15:55 El tiempo.

16.00 Multicine. «Eres mía». Julie Dillon empieza a salir con David Barragan, el nuevo y encantador agente de policía de su localidad. Apenas unos días después de iniciar la relación, Julie comienza a sentirse

acosada y excesivamente

controlada por David 17.50 Multicine. «Tal como eres».

Jennie Wreitz lleva casada 15 años con lan, sin embargo, su matrimonio no pasa por su mejor momento.

19.30 Multicine, «Romance de luna».

> Una joven de ciudad caprichosa y acostumbrada a comprar sin control sufre un cambio radical de vida cuando su padre se arruina inesperadamente. En ese momento, la chica decide viajar al campo para remontar una granja de calabazas en apuros que su padre compró

como una inversión. 21:00 Antena 3 Noticias 2.

21:45 Deportes. 21:55 El tiempo. 22:10 La Voz Kids.

«Asaltos». 01:30 La Voz Kids: grandes momentos.

### LA SEXTA

07.35 Zapeando 10.40 Equipo de investigación.

14:00 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición.

15:10 La Sexta deportes. 15:25 La Sexta meteo.

15:30 Cine, «Inmersión». Danielle Flinders y James More se conocen por casualidad en un remoto hotel de la costa normanda donde ambos se preparan para peligrosas misiones. Se enamoran casi en contra de su voluntad, pero pronto ven el uno en el otro al amor de sus vidas. James trabaja para el servicio secreto británico. Está involucrado en una misión en Somalia para seguir el rastro de una red de terroristas

asolando Europa. 17:45 Cine. «Frente al tornado». En una pequeña localidad estadounidense, sus residentes empiezan lo que creen que va a ser un día más en sus vidas. Sin embargo, la madre naturaleza tiene otros planes para ellos.

suicidas que están

20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición. Con Cristina Villanueva.

20:45 La Sexta meteo. 20:55 La Sexta deportes.

Con María Martínez. 21:15 Sábado clave. Con Verónica Sanz.

21:45 La Sexta Xplica! Con José Yélamo.

01:45 Encarcelados. «El Salvador».

#### NEOX

07.00 Neox Kidz.

10:10 Hazte eco. 10:25 El príncipe de Bel Air.

12:20 Los Simpson. 15:50 Cine. «Mi amigo el gigante».

18:00 Cine. «Joe contra el volcán».

19:50 Cine. «Dave, presidente por un dia». 22:00 Cine, «The hunted (La

presa)». 23:55 Cine. «Hilo mortal».

01:25 Cine. «Nacer para morir». 03:15 Pokerstars en vivo.

03:40 The Game Show. 04:25 Minutos musicales.

### NOVA

06:35 Crímenes imperfectos. 07:30 Hoy cocinas tú. 08:30 Joyas TV.

09:45 La tienda de Galería del

Coleccionista. 10.30 Tierra amarga. 21:30 La presa.

00:30 Rumbo al paraíso. 02:10 VIP casino. 02:45 A un paso del

cielo. 04:35 Remescar, cosmética al instante.

04:50 Minutos musicales. 05.15 Crímenes imperfectos.

#### MEGA

07:05 Vida bajo cero. 10:00 Cazatesoros.

12:40 ¿Quién da más? 16:00 Pesadilla en la cocina.

23:45 El Chiringuito: la cuenta atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones. Con Josep Pedrerol.

### CUATRO

08:10 Volando voy. 09:35 Mil Palabras &+.

09:40 Volando voy.

11:20 Viajeros Cuatro. 12:00 Planes Cuatro.

12.05 Viajeros Cuatro. 14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro. Con Joseba Larrañaga.

15:20 El tiempo.

15.35 Home cinema. «Blancanieves y la levenda del cazador».

17.55 Home cinema. «Con amor, Simon».

20:00 Noticias Cuatro.

20:55 ElDesmarque Cuatro. Con Joseba Larrañaga.

21:15 El tiempo. 21.20 First Dates

22.50 El blockbuster. «Rambo: Last Blood».

00.45 Cine Cuatro, «John Rambo».

#### **TELECINCO**

08.20 Got Talent España. Momentazos

11:00 Más que coches. 12:15 Got Talent España.

Momentazos. 13:15 Socialité.

15:00 Informativos Telecinco.

15:35 ElDesmarque Telecinco. Con Luis García.

15:45 El tiempo. 16:00 ¡Fiestal

21:00 Informativos Telecinco.

21:35 El tiempo.

21:45 ElDesmarque Telecinco. Con Luis García.

22:00 La vida sin filtros. Con Cristina Tárrega.

01:35 Supervivientes. Resumen

### **TELEMADRID**

11:30 Madrid mejora tu vida.

11:55 Sabor a Madrid.

12:20 Madrileños por el mundo.

14:00 Telenoticias. 15:40 Cine. «Una vida por

delante». 17:30 ¡Ole, toro!

18:00 Copa Chenel.

20:15 Disfruta Madrid. Lo mejor.

20:30 Telenoticias. 21:15 Madrileños por el mundo. 22:15 Ruta 179.

23:15 Madrileños por el mundo.

### TRECE

14:40 Cine. «Hermandad-La levenda de Winnetou regresa: Un nuevo

mundo». 16:50 Cine. «Winnetou: el secreto del lago de plata».

18:15 Cine. «Winnetou: La última batalla».

21:00 Cine. «Justice». 22:25 Cine. «La isla de los condenados».

00:15 Cine. «Entrega peligrosa».

### **MOVISTAR PLUS+**

10.02 Núñez.

14:14 Perdidos en el Amazonas.

15:13 Ilustres ignorantes. 15:45 El consultorio de Berto. 16:15 Cine. «Malditos vecinos

19. 17:47 Secretos de los dinosaurios jurásicos.

18:40 El Barrio: un reino sin

corona. 20:00 Telefónica 100 LIVE. 01:05 Tras las huellas de

Mbappé.

### STAR CHANNEL

11.48 Los Simpson. 15:30 Cine. «El gran showman». 17:13 Cine. «Hombres de

negro». 18:48 Cine. «Hombres de negro

20:14 Cine. «Indiana Jones: En busca del Arca perdida».

22:09 Cine. «Indiana Jones y el templo maldito». 00:06 Cine. «Indiana Jones y la

última cruzada». 02.04 The Walking Dead.

WARNER TV 08.12 Friends.

12.35 The Big Bang Theory.

16:52 Cine. «2 Guns».

18:36 Cine. «La conspiración de noviembre».

20:22 Cine. «Jugando con la muerte».

22:00 Cine. «Assassin's Creed». 23:44 Cine. «Invasión a la

Tierra». 01:34 Cine. «Outlander».

03:21 Cine. «Centurión». 04:51 Cine. «Caza al asesino».



### Domingo 16 de junio (Fuera de abono)

Corrida In Memoriam de Antoñete

 $\otimes$ 6 toros de Jandilla-Vegahermosa

J. Ma MANZANARES TALAVANTE **PACO UREÑA** 

COMPRIALAS EN las-ventas.com









sábado, 15 de junio de 2024

l margen de la falta de escrúpulos éticos de Sánchez, la razón es que cuenta con un abrumador apoyo de una parte muy importante de los medios de comunicación. En cambio, el PP vive con enorme complejo e inseguridad sus políticas de pactos. Se pasa la vida pidiendo perdón. Es algo que siempre le acaba pasando factura. A esto hay que añadir que el PSOE siempre le engaña. Le ha pasado en Cataluña y el País Vasco. El poderoso aparato propagandístico de Moncloa, liderado fanáticamente por José Miguel Contreras, es una impresionante maquinaria de la desinformación que tiene como correa de transmisión a todos aquellos que no quieren que gobierne el centro derecha. No quisieron a Aznary Rajoy como ahora rechazan a Feijóo, por más que el PP pierda el tiempo haciéndoles guiños. Por supuesto no perderán los pesebres a costa de los Presupuestos Generales del Estado. Los populares no pueden pactar con Vox, pero Sánchez puede hacerlo con los comunistas, los antisistema, los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA que no se han arrepentido de lo que denominan, eufemísticamente, «la

### Sin Perdón

¿Por qué el PSOE puede pactar con todos?



Francisco Marhuenda

«El PP tiene que sentarse a la espera de que en este siglo pueda recuperar la mayoría absoluta» lucha armada». Al final, los terroristas han impuesto su relato. Son socios preferentes de Sánchez y logran un gran resultado en el País Vasco. La máquina de blanqueamiento sanchista, apoyada por sus terminales mediáticas, ha funcionado. La normalidad impera en las comunidades y municipios que el PP gobierna con Vox sin que se haya producido ningún retroceso en las libertades y los derechos de los ciudadanos. No importa, porque la izquierda política y mediática repite las mentiras, como hacían los nazis en Alemania y los comunistas en la Unión Soviética. Es algo que han copiado de los populismos iberoamericanos que allí les llaman irónicamente los zurdos. Portanto, el sanchismo puede pactar con quien quiera yjaleara Voxy Se Acabóla Fiesta contra el PP, porque sirve a sus intereses partidistas. No hay más que leer los digitales y ver las televisiones afines, especialmente RTVE que han convertido en un canal temático del PSOE. En cambio, el PP tiene que sentarse a la espera de que en este siglo pueda recuperar la mayoría absoluta. En ese momento sufrirá, además, las brutales campañas que le dedicó la izquierda política y mediática a Aznar y Rajoy.



esde diversas localidades de toda España llegan quejas respecto a los centros de MENAS. Nadie los quiere porque conllevan inseguridad y agresiones. La última en protestar ha sido la del Vellón, de Madrid, donde desde hace muchos años los vecinos conviven con varios marroquíes, que jamás han supuesto ningún problema. Ahora se lamentan, sobre todo, del comportamiento del grupo de MENAS de esa nacionalidad, que se encuentra en el centro ubicado en su pueblo. ¿Es que son todos delincuentes? No. En absoluto. En todos los centros de MENAS hay chicos estupendos y otros, que no lo son tanto. Vienen con grandes cicatrices de vida de sus países: familias desestructuradas, precariedad... Y se desesperan al no encontrar en España el paraíso que esperaban. Cuentan con casa y comida, pero... ¿acaso las autoridades les ofrecen alguna posibilidad de integración? ¿Qué clase de regalo envenenado es acoger a estos chicos y no darles la oportunidad de educarse, de aprender un oficio con el que puedan formar parte de

Mirando la calle

## Por generosidad o por necesidad



Marta Robles

«¿No deberíamos reclamarle a los políticos que se ocupen de los MENAS de verdad?» la sociedad a través de un trabajo que sería beneficioso para todos? ¿Y cómo es posible que tales autoridades dejen la responsabilidad a los vecinos, sin dotar a sus barrios o pueblos de medios para que los menas ocupen su tiempo en actividades, que les puedan servir a ellos y también a los demás? No se puede generar esta prevención permanente respecto a unos jóvenes que podrían ser la esperanza de un país como el nuestro, cada vez más envejecido y con menos personas dispuestas a desempeñar muchos trabajos. Queremos que nos los quiten de encima, que los trasladen a otro lugar, sin pensar que así no solucionamos nada, que solo lograremos resolver el problema si les ayudamos, entre todos, a ocupar un lugar entre nosotros. Y no podemos hacerlo sin que las autoridades diseñen un plan. ¿Qué es eso de soltar a los MENAS en cualquier parte y desbaratar sus vidas y las de los vecinos? No van a dejar de llegar. El mundo ha de ser solidario por generosidad o por necesidad... ¿No deberíamos reclamarle a los políticos que se ocupen de los MENAS de verdad?

Teléf.: 954.36.77.00.\*